# LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · LUNES 22 DE JULIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.318 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID



Eva Longoria amadrina la Gala Global Gift, la fiesta del verano en Marbella P.46-47



De Alevante a Cataría: de restaurantes con Ángel León por Chiclana de la Frontera P. 45 El poder a la sombra de los Clooney o cómo maniobrar para echar a Biden P. 41



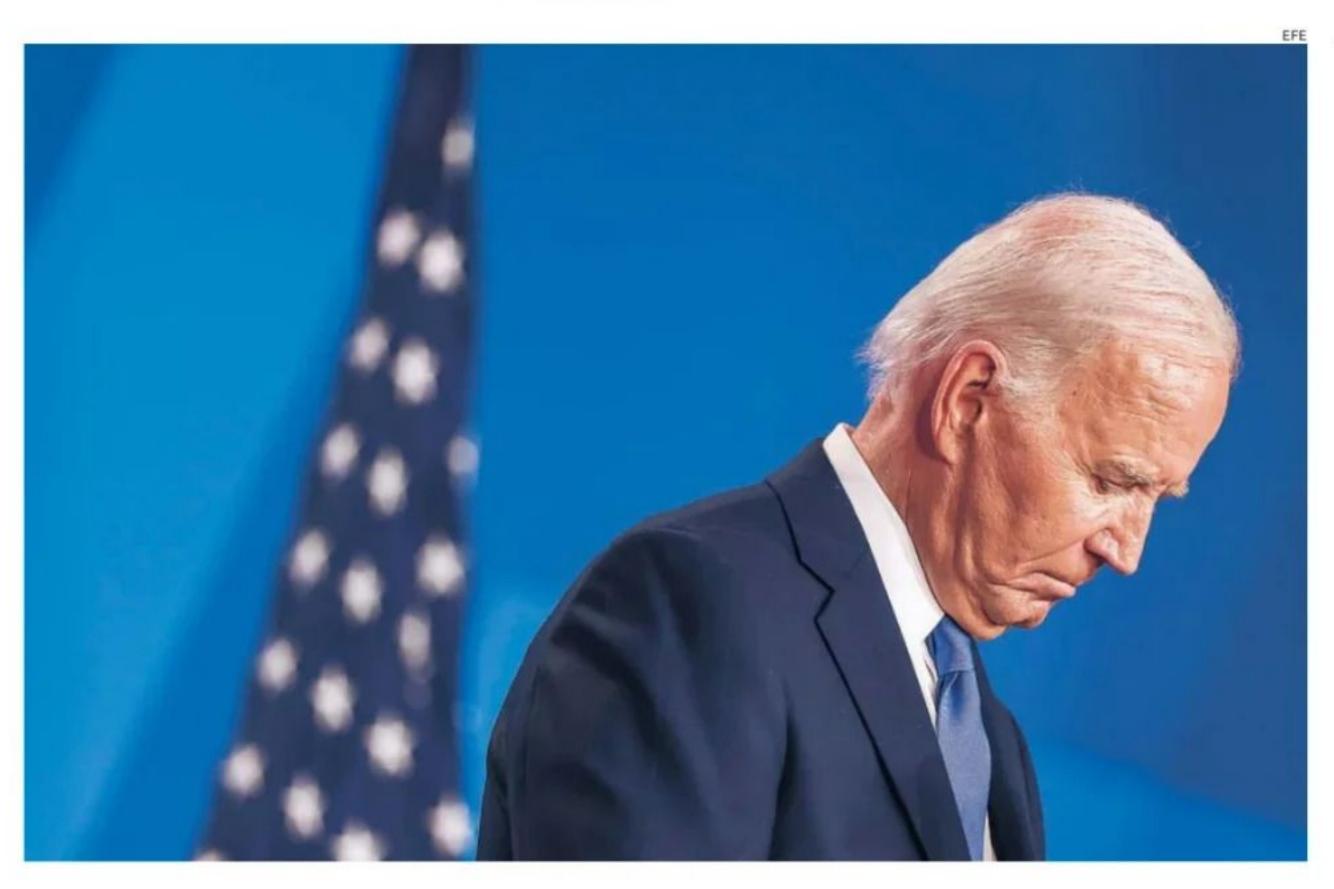

# Biden renuncia tras verse solo

El presidente de EE UU cede a la presión de los demócratas y abandona la carrera 2024

> dato a la reelección en noviembre. El presidente de Estados Unidos había sufrido un rápido deterioro físico y cognitivo que se había convertido en un lastre para la cam

Respalda a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora natural y pide donaciones

paña de los demócratas. El debate del 27 de junio contra Donald Trump supuso un punto de no retorno. Pese a que se aferró al cargo, los llamamientos de los congresistas y los movimientos entre bambalinas de los pesos pesados como Barack Obama o Nancy Pelosi hicieron que su situación fuera insostenible. P.8 a 11

¿Y ahora qué?: el partido debe unirse en torno a un candidato antes de agosto

La presión se había vuelto dema-

siado insoportable en las últimas

semanas: el presidente estadouni-

dense, Joe Biden, decidió ayer no

volver a presentarse como candi-

La decisión la tomó ayer domingo y publicó una carta a la nación en redes Auge y caída de Biden: A sus 81 años el deterioro cognitivo era un lastre

#### «Pesimismo»: la negociación entre el PSC y ERC se tuerce

Las posiciones para investir a Illa, enconadas y ralentizadas a una semana de acabar el plazo que marcó Rovira P.12-13

#### ENCUESTA NC REPORT (I)

#### El PP lograría la mayoría absoluta en Murcia si hay repetición

Tras la salida de Vox, los de López Miras ganarían hasta tres escaños **P.14** 

Sanidad deja «morir» la Escuela de Medicina del TrabajO P. 30



Pogacar, el amo del Tour de Francia P. 58-59

Editorial: Estados Unidos se acerca al abismo P.3

2 OPINIÓN

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN

Apuntes

# Gibraltar español, pero con un buen garrote



Alfredo Semprún

colonialismo británico chuleó a los chinos durante más de un siglo y se hizo con una península estratégica en la Bahía de las Perlas, lo que dio lugar a Hong Kong, emporio económico con el pecado original del tráfico forzado del opio. A la China imperial decadente le fueron amputados otros puertos y enclaves por las potencias occidentales. Si nosotros, desde las Filipinas, abrimos un comercio justo con los chinos, que se desvivían por la plata de México -la aventura del Galeón de Manila, la mayor ruta marítima del mundo entre América y Asia durante más de dos siglos ha caído en el olvido-, los ingleses y norteamericanos emplearon la «política del gran garrote» y abrieron a cañonazos los mercados de China y, también, de Japón. Pero un día llegó Mao, instauró un comunismo sangriento, sí, pero puso las primeras piedras de un nuevo imperio. Y en 1997 resultó que como China tenía más cañones y cabezas nucleares que el Reino Unido, dominaba buena parte de la economía mundial y tenían la voluntad política de imponerse pues los ingleses hicieron las maletas y se largaron de Hong Kong, metrópoli y centro financiero que ya tenía siete millones de habitantes. Hicieron el paripé de un estatus de «región administrativa especial», con el que salvaguardar los derechos democráticos de sus habitantes, que, por

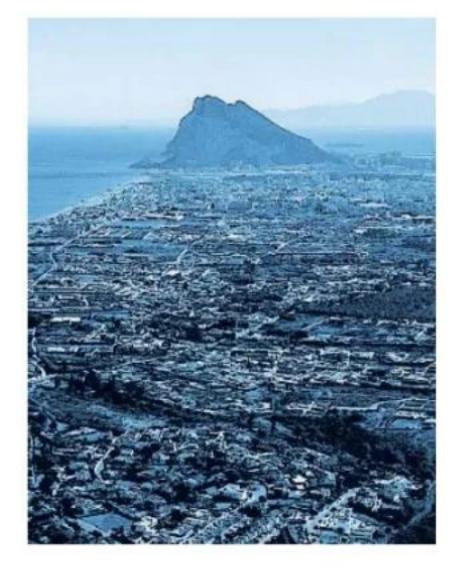

Lo único que siempre nos ha servido con los ingleses es poner más cañones que ellos encima de la mesa

supuesto, con paciencia confuciana, Pekín ha acabado pasándose por el arco de triunfo, como atestiguan los presos de conciencia que trataron de defender en las calles las libertades públicas que los comunistas les estaban arrebatando. Por cierto, sin que Londres hiciera algo más que lo meramente declarativo porque, ya lo hemos

apuntado, China tiene ahora un garrote más grande. En el caso de Gibraltar, es España la que tiene un garrote pequeño, lo que significa que el chuleo británico va a ir para largo. Podemos consolarnos cantando «Gibraltar español» a modo de puteo, que a los ingleses les molesta bastante llevar 60 años sin ganar una final de fútbol, y podemos arrojarnos a la cabeza el problema de la Roca unos a otros, según soplen los vientos políticos, pero, mientras, la colonia británica sigue creciendo, incluso ganando tierra al mar como si fueran holandeses, la comarca de Gibraltar se empobrece, los «llanitos» ricos compran casas en Sotogrande y en Algeciras y en La Línea el único negocio rentable de verdad es el tráfico de hachís. Es cierto que Franco les hizo la vida un poco más incómoda con el cierre de la Verja, pero, me temo que, en el marco de las negociaciones del Brexit con la Unión Europea, los británicos, que ahora muestran cara de buenos otra vez, volverán a salirse con la suya. Y no es cuestión de culpar al ministro Albares que, si bien no es, precisamente, una lumbrera, carece del único instrumento que ha servido, sirve y servirá a la hora de tratar con los ingleses: un buen garrote, a ser posible mucho más grande que el suyo. Lo demás son discusiones retóricas que solo llevan a la melancolía o gritos eufóricos que, en estos tiempos absurdos, lo mismo te cuestan una sanción de la UEFA de dos partidos. Porque a Londres, la opinión de los gibraltareños le importa lo mismo que la de los hongkoneses, entregados sin pegar un tiro a la tiranía comunista de Pekín. Así que hay que decidir. No hacer nada y seguir gastando el presupuesto del Estado en la lucha contra los narcos del Estrecho o convertirnos en potencia nuclear y poner sobre la mesa el gran garrote.

#### Las caras de la noticia



A. Fernández Mañueco Presidente de la Junta de Castilla y León

#### Consolida la senda del crecimiento económico.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con su gestión ha consolidado el auge económico en la región que preside, con un incremento de las exportaciones del 11,7% y gracias a una fiscalidad moderada que beneficia a miles de familias.



Tadej Pogacar Ciclista

#### No encuentra rival que le haga sombra.

La espectacular victoria del ciclista esloveno Pogacar en el Tour de Francia, con seis victorias de etapa, tras vencer en el Giro de Italia donde también ganó seis etapas, le sitúa entre los más ambiciosos e individualistas, pero como él mismo dice, «me pagan por ganar».



Miguel Díaz-Canel Presidente de Cuba

#### La revolución socialista no genera electricidad.

El suministro eléctrico de Cuba, cada día empeora más, con apagones más extensos y que afectan a más gente, una situación creada por falta de combustible, pero también por averías por el bajo mantenimiento. El descontento social crece al ritmo del deterioro de la situación.

#### «De Bellum luce»

## La devoción real de los escuderos de Sánchez



Carmen Morodo

ada nueva semana se puede hacer una colección amplia de declaraciones o de tomas de posición de algún miembro del Gobierno que necesitaría ser pasada por el filtro de esa agenda de regeneración anti bulos que el jefe del Ejecutivo no llegó a concretar en el Congreso. La relación de todo gobierno con los medios de comunicación siempre es conflictiva. Pero estoyano va del pulso normal que mantiene un gobierno con sus fiscalizadores mediáticos. Resulta que el que se atribuye la legitimidad de regenerador de la sociedad está entre los principales intoxicadores del reino, y sus militantes escu-

deros, que compranlos argumentos que escriben en Moncloa, tienen tanta devoción por el líder como grande es su necesidad económica. No hay lealtades inquebrantables sostenidas solo en motivos ideológicos, sino que detrás lo que hay son deudas e intereses materiales vestidos de causas sociales, en el mejor de los casos, que pueden quedar, eso sí, muy bien ante la opinión pública, mucho mejor que la mayoría de las de la derechaporque en eso son muy hábiles. Cuando la realidad es que la máquina no tiene más fondo que el business de toda la vida.

Estos días me ha llamado la atención la confidencia de que en la negociación con el PP sobre la renovación de las vacantes pendientes, entre ellas la del gobernador del Banco de España, aunque puede parecer increíble, en la mesa para aproximar posturas entre el Gobierno y los populares nuncallegó a estar expresamente el nombre del ministro Escrivá, al que bendijeron desde la prensa oficial de Palacio. Cada vez que los re-

una reunión, lo hacían vacíos de nombres: llegaban a Génova, les preguntaban y no tenían propuesta, aunque sí habían recibido mucha presión de sus interlocutores para que dijeran quién era su elegido como número dos de la institución. Es la manera de hacer las cosas en Moncloa. Por cierto, Moncloa lleva además tiempo instalada en una dinámica de conspiración que ha llevado al presidente a perder la compostura. Lo hizo la semana pasada en el Congreso, y navega en ella desde que su mujer apareció por primera vez en los «papeles». Están convencidos de que pueden seguir apretando con el mensaje que busca generar una contusión propia de regímenes poco simpatizantes con la libertad, y puede incluso que tengan suerte y que este comportamiento no tenga ningún coste. Pero en ese ejercicio del que hablaban los clásicos sobre la utilidad de la autocontención, no hay exceso que no acabe volviéndose contra el que lo está practicando.

presentantes del PP en la negociación salían de

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

**Editorial** 

# Estados Unidos se acerca al abismo

os demócratas estadounidenses pueden verse obligados a competir por la Casa Blanca de la mano de la actual vicepresidenta, Kamala Harris, representante del ala más radical del partido y cuyo desempeño a lo largo de la legislatura apenas ha llegado a la percepción de la opinión pública, más allá de su fracaso, inevitable, en la gestión de los flujos de inmigración irregular que va a ser, sin duda, uno de los asuntos estrella de la campaña presidencial. Pero su eventual designación como candidata plantea un problema serio, el de la imagen de una radicalización aún mayor de las posiciones de los dos grandes partidos, en un momento en el que la sociedad norteamericana sufre una grave polarización, atizada por políticos imprudentes y saturada de campañas de desinformación que ha tenido su redoble de tambores tras el intento de asesinato del ex presidente y candidato republicano Donald Trump. Por supuesto, tienen los demócratas un mes de tiempo añadido para encontrar un reemplazo que no actúe como un espejo de la propia radicalidad del contrario, pero el apoyo expreso del candidato dimisionario, Joe Biden, a su vicepresidenta y la realidad de una campaña que se echa encima, con las urnas a cuatro meses vista, dejan poco espacio a reflexión. Más aún, cuando el partido demócrata corre el riesgo de una implosión, dividido y, sobre todo, con las heridas abiertas que ha dejado una batalla soterrada, llena de golpes bajos, entre el círculo presidencial de Biden y el sector de los «notables» del partido, incluyendo por supuesto a algunos de los medios de comunicación más influyentes entre el progresismo oficial estadounidense, que consiguieron a golpe de declaraciones cainitas y desprecios personales frustrar el intento a la desesperada del todavía inquilino de la Casa Blanca de forzar al Comité Nacional Demócrata para que adelantara su nominación a través de una votación virtual de los delegados, sin esperar a su propia Convención. Ciertamente, Joe Biden no se encontraba en un momento espléndido de salud y sus lapsus y despistes se habían vuelto más frecuentes, especialmente, desde el primer debate con el candidato rival en el que apenas fue capaz de hilar un argumento y de responder a un Trump, no lo olvidemos, que se ha forjado la carrera política en el más acabado populismos de los realities televisivos. Aun así, nunca se ha hecho público un diagnóstico de sus médicos que le inhabilitaran por razones mentales para la candidatura. Lo que ha pasado es que la han derrotado las encuestas. Habrá que esperar a que se confirme la nominación de Kamala Harris, pero todo apunta a que los Estados Unidos se asoman al abismo de una campaña anclada en los extremos, en la descalificación del contrario y en el agravamiento de la ya ancha brecha social.

#### **Puntazos**

### El tiro en el pie de Vox en Murcia

De celebrarse hoy las elecciones autonómicas en la Región de Murcia, el Partido Popular obtendría una holgada mayoría absoluta, según la encuesta que ha llevado a cabo «NC Report» para LA RAZÓN. El trabajo de campo del sondeo, que se realizó cuando ya se conocía la ruptura entre los populares y Vox, incluye los posibles trasvases de votos entre partidos y proporciona algunos datos para la reflexión. Por ejemplo, que la formación que preside Fernando López Miras recibiría el mismo número de sufragios procedentes de antiguos votantes del PSOE, unos 15.000, que de Vox. De hecho, todos los partidos menos el PP, que ganaría hasta 3 diputados, perderían apoyos y diputados en la Cámara autonómica. No vamos a despreciar que la buena gestión de López Miras influya en la intención de voto de los murcianos, pero, tampoco, el error patente de Vox.



# El submarino Nada a la izquierda

En las cuestiones referentes a Begoña Gómez y al hermano de Pedro Sánchez, la fontanería de Ferraz-Moncloa (ya que se ha decidido lanzar sinergias entre Ejecutivo y PSOE para salvar los muebles) anda preocupada, especialmente, con lo que sucede en el campo contrario. Y es que fuentes socialistas coinciden en apuntar que, al menos, y por una simple cuestión de interés, han conseguido «placar» cualquier crítica procedente de más allá de la izquierda del Partido Socialista. Los socios, al menos de momento, rumian en silencio ambos casos.

4 OPINIÓN Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZON

#### **Fact-checking**

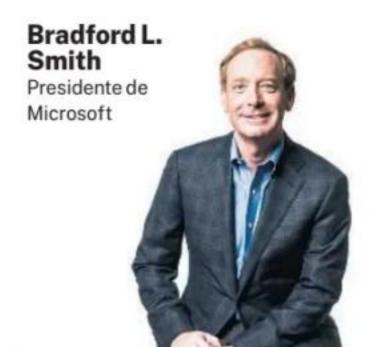

#### La información

Un grupo de piratas informáticos se aprovechó de la caída de Microsoft para introducir un virus ZIP maligno en ordenadores de empresas suramericanas.

Mientras la compañía de servicios de seguridad que trabajaba para el gigante norteamericano de la informática, CrowdStrike, trataba de restaurar la aplicación defectuosa del «software», unos desconocidos distribuyeron un archivo llamado «CrowdStrike-hotfix.zip», con instrucciones en español, que infectaba los ordenadores de las empresas que se lo descargaran.

#### La investigación

En efecto, en medio del caos informático que afectaba a millones de ordenadores y mientras la empresa de seguridad trataba de arreglar la actualización defectuosa de su plataforma «Falcon», uno o varios desconocidos, sin beneficio aparente, distribuían archivos ZIP malignos, suplantando el dominio de CrowdStrike. La mayoría de las empresas que descargaron los archivos están radicadas en América del Sur, dado que las instrucciones venían redactadas en español.

#### El veredicto



VERDADERO, Daño sobre daño. Los expertos en seguridad informática recuerdan a los usuarios que solo descarguen las actualizaciones desde la página oficial y verificada de la compañía CrowdStrike.

#### Letras líquidas

## El buen gobierno y la década de retraso



Alejandra Clements

ace unos años la abogada Miriam González me dijo que España llevaba una década de retraso respecto al resto de países europeos, todo ocurría aquí unos diez años después, y esta semana hemos vuelto a comentar ese desfase al hilo de la presentación del Código de Buen Gobierno de «España mejor», la plataforma ciudadana que impulsa. No se trata de un complejo de inferioridad ni de fustigarse más de la cuenta (ese juego tan español, por otra parte) sino de reconocer que muchas de las reformas estructurales que nuestro país necesita se frenaron en los primeros años de la democracia por la necesidad de aunar consensos y la premura por implantar los cambios más imprescindibles. Otras muchas mejoras quedaron varadas a la espera del momento oportuno que, como sucede a veces en la vida, no termina de llegar.

Tras el furor reformista que trajo (o quiso traer) la nueva política, y que quedó en lo que quedó, hay asuntos atascados en nuestra calidad democrática que aún siguen pendientes. La realidad, tozuda, nos los recuerda. Con el caso de Begoña Gómez, por ejemplo. Más allá de la res-

ponsabilidad concreta, que eso queda en manos de los tribunales con sus tiempos y sus ritmos, las circunstancias que lo rodean abren el debate sobre el papel del cónyuge del presidente del Gobierno y la necesidad de establecer unas normas que acaben con el vacío legal que existe en España. A esto se refiere Miriam González con aquello del desfase. Ella misma fue sometida a un escrutinio laboral absoluto cuando su marido Nick Clegg fue nombrado vice primer ministro del Reino Unido: era necesario comprobar que no existía ninguna incompatibilidad ni conflicto de interés por su actividad profesional. Ese control previo también existe en Estados Unidos, Irlanda, Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Bélgica.

La OCDE recomendó a España en 1998 establecer filtros y mecanismos de vigilancia más estrictos y en 2005 se implantó en España un protocolo de medidas para mejorar el comportamiento de los gobiernos en varios ámbitos: asesores, regalos, incompatibilidades o rendición de cuentas periódicas, pero, inexplicablemente, se derogó años más tarde. La transparencia debería ser piedra angular de nuestro sistema, con la obligación del ejecutivo de someterse a órganos de control autónomos y evitar cualquier situación que genere conflicto de interés, sea o no ilegal. Y debería ser así por la democracia, por los ciudadanos y también por los propios políticos, que seguro que prefieren evitar ser los protagonistas de las crónicas judiciales.

El trípode

## Las fechas del desastre de Annual



Jorge Fernández Díaz

n esta fecha de 1921, en el Protectorado español del norte de África, hoy Marruecos, comenzó lo que ha pasado a la historia como el «desastre de Annual». España tenía encomendada por la Conferencia de Algeciras de 1906, la pacificación de aquella zona, donde las cabilas rifeñas al mando de Abd el-Krim intentaban imponer su fuerza. Tal día como hoy, 22 de julio, comenzó la evacuación del campamento base, establecido en el lugar de Annual ubicado a medio camino entre Melilla y la bahía de Alhucemas que era la posición considerada estratégica para conseguir el control efectivo del territorio del Protectorado. Por ese motivo, el general Fernández Silvestre Comandante General de Melilla, quería ocuparla lo antes posible, para lo que había ido estableciendo diversas posiciones entre la ciudad y la bahía, destacando las del Monte Abarrán próximo a Alhucemas, yla del Monte Igueriben que dominaba la posición de Annual, compuesta por 5.000 soldados entre los de reemplazo procedentes de la península y unos 2000 indígenas. El extenso despliegue militar sobre el terreno, adolecía de acreditados fallos logísticos que motivaron la pérdida de diversas posiciones ante las cabilas rifeñas, entre ellas la de Igueriben tan importante para la protección del campamento de Annual. Eso desencadenó una retirada que ante el acoso rifeño dominando el estratégico desfiladero de Izumar se convirtió en una desbandada de las tropas con multitud de bajas. En esa dramática situación destacó la heroica intervención entre otros, del comandante Benítez, el capitán Arenas o el Teniente Coronel Fernando Primo de Rivera, que serían condecorados por su valor con la Cruz Laureada de San Fernando. Este último, al mando del Regimiento de Caballería Cazadores de Alcántara, protagonizaría una heroica gesta -digna de ser recordada en la Historia-inmolándose con una sucesión de cargas en el cauce seco del rio Igan, para proteger la retaguardia de la columna que huía de Annual. El regimiento tendría un 70% de bajas de los 691 que lo componían ymereció recibir la Laureada Colectiva de San Fernando, concedida por el gobierno el 1 de julio de 2012, siendo recibida de manos del Rey Juan Carlos, el 1º de octubre en una solemne ceremonia castrense en el Patio de Armas del Palacio Real, en Madrid. El desastre de Annual fue seguido de la caída del gobierno de Allende Salazar el acceso de Maura, y la reconquista del territorio, culminando con la gran operación de desembarco en Alhucemas el 8 de septiembre de 1925. En 1927 la pacificación del Protectorado era completa. Seguiría el expediente de depuración de responsabilidades del general Picasso, y el pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera en 1923.

#### **LARAZON**

Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluída su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I.

#### Presidente:

Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso

#### Subdirectores: Pedro Narváez,

Alfredo Semprún, José Lugo; Aurelio Mateos Raúl Mata; Adjunta al director:

#### Delegaciones: Andalucía:

Castilla y León: Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

#### Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera

Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Angel Martínez (Financiero).

LA RAZÓN • Lunes. 22 de julio de 2024



6 TRIBUNA

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN



# La tercera señal



Javier Sierra

a primera señal llegó en el invierno de 1753. George Washington tenía solo 21 años y acababa de ser reclutado por el gobernador británico de Virginia. Fue una época tensa en las colonias. Los franceses estaban fortificándose a orillas del río Ohio y disputaban amplios territorios a los ingleses. El gobernador Dinwiddie, consternado ante sus avances, envió a Washington para que pusiera fin a todo aquello. Fue entonces cuando ocurrió. Al regreso de sus negociaciones con el delegado francés, en plena helada, un indio disparó a Washington a bocajarro en su propia balsa de troncos. Debió haberlo matado pero la bala le rozó la cabeza y el soldado aún tuvo tiempo de tirarse al río, salvándose de morir ahogado -o congelado- de puro milagro.

Dos años más tarde el drama se repitió. Fue la segunda señal. La situación en la frontera no había mejorado, así que Londres ordenó al general Edward Braddock que enviara a sus catorce mil hombres contra los franceses encastillados en Fort Duquesne. El «resucitado» se unió al ejército embarcándose en una campaña que se prolongaría hasta el verano de 1755 y que desembocaría en la peor tragedia militar sufrida por los británicos en América. Braddock cayó junto a dos tercios de sus oficiales, pero Washington, que estuvo buena parte del tiempo en primera línea de fuego, salió ileso. Las crónicas de la Batalla del Desierto –como los

historiadores la bautizarían- cuentan que George Washington perdió dos caballos al tiempo que las balas enemigas le abrían cuatro agujeros en su casaca sin provocarle un rasguño. Fue en aquel lance cuando el futuro padre fundador de los Estados Unidos se convenció de que tenía que haber algo divino tras tanta suerte. «Existo y aparezco en la tierra de los vivos por el milagroso cuidado de la Providencia que me ha protegido más allá de toda expectativa humana», escribió a su hermano John Augustine temblando aún de la impresión. Pero fue también entonces cuando nació su reputación de hombre enviado por Dios para guiar a las colonias hacia la libertad.

Casualmente, los cimientos de Fort Duquesne se levantan a apenas cincuenta kilómetros al sur de Butler, en Pensilvania, donde el pasado 14 de julio -casi en las mismas fechas, por cierto, de aquellos hechos- el ex presidente republicano Donald Trump se salvó por milímetros de ser abatido por la bala de otro tirador. Muchos ya han visto en esto una tercera señal. Y es que, casi doscientos setenta años después del desastre del Desierto, la reacción de Trump ha sido idéntica a la de su ilustre antecesor: enarbolar la fe en la Divina Providencia para justificar la inevitabilidad de su destino. «Solo Dios impidió que sucediera lo impensable», fue el primer mensaje de Trump en redes sociales tras su frustrado magnicidio. «No temeremos, sino que permaneceremos resilientes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad».

La retórica mesiánica de esas palabras, sumada a los precedentes sembrados por Washington, auguran una campaña a la Casa Blanca llena de guiños a lo sobrenatural. No es para
tomárselo a broma. En estos días, política y
religión ya se han cruzado en varias ocasiones.
Y lo han hecho a través del magnético concepto de la Divina Providencia. Anthea Butler, directora del departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Pensilvania y
observadora de este fenómeno, lanzaba en
USA Today un pronóstico para el futuro inmediato del país: «Espero oír pronto a gente decir

que esto ha sido un aviso de cómo América necesita regresar a Dios, que el partido republicano es el correcto, y que el voto para ellos es el justo porque está claro que Dios está de su lado». Por supuesto, la alarma ha saltado también entre quienes ven en este giro de los acontecimientos la excusa para que los movimientos cristianos más extremistas se posicionen cerca del probable nuevo presidente de la nación. «Dios está conmigo, os lo dije», ratificó Trump, triunfal, la semana pasada en Milwaukee desde el escenario de la convención republicana. El campo ya está abonado. Para una nación donde lo simbólico tiene tanto peso -como lo demuestra, sin ir más lejos, la oportuna fotografía de Evan Vucci con el candidato levantando el brazo nada más ser tiroteado-, cada uno de estos elementos se convierte en una poderosa semilla política.

Puede que aquí, en nuestra Europa cada vez más laica, creamos que fe y política están muy lejos la una de la otra, pero nos equivocaríamos. Nuestros símbolos disfrazan también esa admiración por lo divino que ahora apreciamos en América. Como la bandera azul con la corona de doce estrellas, inspirada en un versículo del Apocalipsis de San Juan en el que se anuncia la llegada de la Virgen coronada de astros al final de los tiempos. Es la que nos representa. O la admiración europeísta por Robert Schuman, padre fundador del moderno concepto de Europa con la Declaración de 1950 que lleva su nombre, y que en estos momentos tiene abierto un proceso de beatificación en el Vaticano. También él, claro, se guiaba por la Divina Providencia.

La lección que oculta todo esto esimportante: nada mueve tanto y con tanta determinación a las civilizaciones como sus creencias en lo sobrenatural. Avivarlas –como estamos viendo ahora en los Estados Unidos con la «tercera señal»– es pura cuestión de identidad... pero también de supervivencia colectiva. Bueno es recordarlo.

Javier Sierra es escritor y premio Planeta de novela.

# Bonus Track Méritos



Ángela Vallvey

llí donde se mete la mano partidista e interesada del color político, el funciona- miento de lo que fuere se atasca, empeora, deteriora. Cualquiera diría que sería al revés, que introduciendo actores políticos en el engranaje del sistema, estos harían lo posible para que su presencia resultase socialmente «rentable», deseable y benefactora. Que el político dirigiendo una gran empresa pública querría dejar el pabellón «alto», para que fuese apreciado su «trabajo», traduciéndose en votos futuros... Pues ocurre lo contrario. El político favorece la calamidad, la ruina. Se podría enunciar incluso en forma de principio científico: «Todo cuerpo político, total o parcialmente sumergido en una empresa pública de utilidad primordial para el buen funcionamiento de la sociedad..., todo individuo colocado a la fuerza, por decreto o dedazo de sus superiores -p\*t\*amosideológicos del enchufado-, logra que el medio donde fuese inoculado digitalmente experimente un perjuicio mayor a la importancia partidista del sujeto colocado sin méritos, con una fuerza de empuje hacia el sumidero y la catástrofe económica que no se puede mediren newtons, nien arrobas, pero que logra un descalabro asegurado de la empresa en tiempo récord». La resolución del problema de la ineficiencia en España no es ningún desafío: está claro que si el país no funciona como debería es, sin duda, debido a la gestión política. Ya solo la selección de fútbol se desempeña excelentemente, gracias a esos jóvenes que representan la esperanza de una nueva España, libre del detrito ideológico y de esa corrompida avaricia partidaria que lo está descomponiendo todo. Son jóvenes contalento y ganas, eficaces en lo suyo porque tienen la fuerza y la ilusión necesarias para destacar y triunfar. Meritocráticos por derecho propio. No hay ni un solo «enchufado» en «La Roja». Todos están ahí por lo que valen de manera objetiva. Y, mientras, los que devalúan España hasta convertirla en un saldo, los nepotistas que mandan, nos ahogan y no pegan palo al agua..., aseguran que la meritocracia no sirve para nada. (Pero, claro: es que ellos no necesitan alegar méritos).



## Carrera por la Casa Blanca 💏



Cede a la presión de los demócratas. La decisión la tomó de forma abrupta tras semanas de revuelta interna

A cuatro meses de las elecciones. Con 81 años, el deterioro físico y congnitivo era un lastre insalvable

#### Sigue como presidente.

En una carta en redes señala a su número dos como su sucesora y pide donaciones

# Biden renuncia y respalda a Harris como candidata 2024

Anderson Simanca. WASHINGTON

lpresidente de Estados Unidos, Joe Biden no pudo aguantar más la campaña de presión de su propio partido para que retire su candidatura de reelección. En una sorpresiva misivaque no se esperabahasta después del miércoles, el mandatario informó que da un paso al costado de la contienda. «Hasidoelmayorhonor de mi vida servir como su presidente. Y aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país renunciar y enfocarme únicamente en cumplir con mis deberes como Presidente durante el resto de mi mandato», se lee en la carta pública Biden.

Antes de llegar a este punto, el mandatario tomó la primera parte del comunicado para exponer los logros de su gestión presidencial. «Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemosrealizadoinversioneshistóricas en reconstruir nuestra nación, en reducir los costos de los medicamentos recetados para los adultos mayores y en expandir el cuidado de la salud asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos proporcionado atención críticamente necesaria a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Aprobamos la primera ley de seguridad de armas en 30 años».

Setrata de un legado presidencial que Biden quiere preservar a toda costa y que, tras semanas de presión por las dudas sobre sus capacidades físicas y cognitivas, ciertamente estaba peligrando en los libros de historia si insistía en continuar a pesar de la pública resistencia de su partido y su pobre desempeño en las encuestas en los estados clave. «Nombramos a la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema. Y aprobamos la legislación climáti¿Sería en su opinión Kamala Harris una buena presidenta?

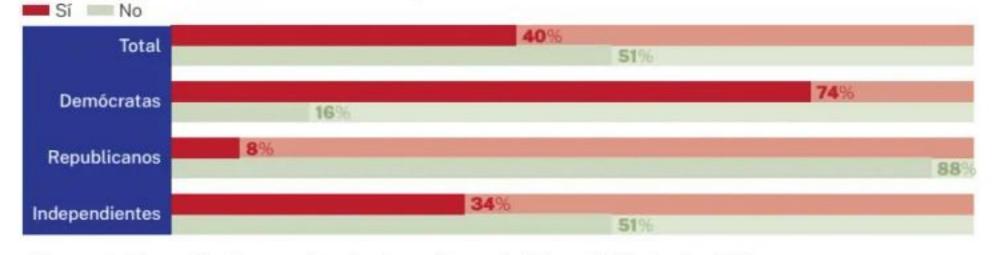

¿Cree probable que Harris ganase las elecciones de ser elegida candidata demócrata?



¿Cómo es su opinión de Joe Biden y Kamala Harris?

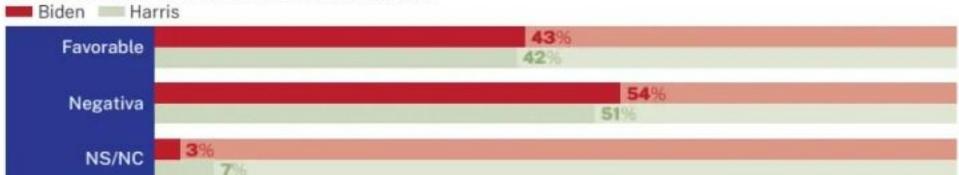

camás significativa en la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado paraliderar como lo estamos hoy», continuó el mandatario.

«Sé que nada de esto podría haberse logrado sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia que ocurre una vez en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo», repasó también Biden anunciando que los detalles de su salida los dará a conocer en una alocución esta semana.

En una comunicación separada, Biden endorsó a la vicepresidenta Kamala Harris como su opción para tomar la nominación demóEl debate del 27 de junio fue un punto de no retorno que forzó la intervención de Obama o Pelosi

El equipo del presidente asegura que tiró la toalla el domingo a las 13:45h tras verse sin apoyos

crata. «Mi primera decisión como el candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi completo apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Vamos a hacer esto», aseguró.

Fuealas 13:45 hora de la costa este en Estados Unidos, que el presidente le informó a su jefe de gabinete la decisión que había tomado, según hareseñado «The Washington Post» citando a una fuente familiarizada con el núcleo más cercano del mandatario. «Creo hoy lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuandolo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar lo que somos», concluyó Biden.

El camino que llevó a este desenlace inició casi inmediatamente después de que Biden anunció que se lanzaría a la reelección. Primero hubo dudas sobre por qué un presidente que ganó en 2020 bajo la idea de servir como transición de la era Trump y el covid-19 quería seguir adelante, pero rápidamente los demócratas justificaron la elección a través de los buenos resultados en materia legislativa que Biden consiguió incluso en tiempos polarizados. Luego, la idea de que el político de 81 años ya había vencido a Trump una vez y que podía hacerlo nuevamente, sonó atractiva entre las bases aunque no tanto entre los votantes.

La carrera se transformó en una batalla entre dos políticos mayores. Si Joe Biden ganaba, finalizaría su segundo mandato con 86 años. Y a pesar de que si rival republicano, Donald Trumpessolo dos años menor que él, la palestra pública cayó sobre el demócrata. Tampoco ayudaron sus lapsus del lenguaje y despistes públicos que avivaron todavía más la discusión. Meses de dudas hastallegar al desastroso debate del 27 de junio que solo solidificó esas dudas a pesar de las explicaciones de la Casa Blanca sobre las condiciones de saluden las que se encontraba el mandatario durante su presentación.

El«complot» de supropio partido dio inicio con filtraciones y declaraciones públicas manifestando la preocupación porque en una eventual derrota de Biden pudiera arrastrar a todo el partido en las próximas elecciones. Desde Nancy Pelosihasta Barack Obama. Tras conocer la noticia, los líderes demócratas han salido al paso para conmemorar el legado de Biden. A través de su cuenta en X, Chuck Schumer, otra de las voces que pedía a Biden retirarse se alegró que el presidente puso «al país primero».

PRIMERA PLANA 9



**Análisis** 

# Un paso inevitable

#### John Mark Hansen

Eran numerosos los demócratas que ya pedían abiertamente que Biden retirase su candidatura. ¿Ha sido la presión de los suyos o, realmente, Biden ha sido consciente de que no estaba en condiciones de presentarse a la reelección?

El partido pospuso recientemente la reunión rápida de Zoom para votar la candidatura de Biden antes de la convención por la resistencia que ya existía entre los cargos demócratas y los delegados. En los últimos días, el presidente Biden ya se mostraba abierto a considerar la posibilidad de apartarse. Pero era él

quien tenía que dar el paso, era su decisión, intentar expulsarle habría destrozado el partido

#### Tras el paso atrás de Biden, ¿qué demócrata puede vencer a Donald Trump en noviembre?

Los demócratas tienen un amplio abanico de posibles candidatos, sobre todo gobernadores. Todos ellos son dos o tres décadas más jóvenes que Biden y Trump, por lo que cualquiera de ellos eliminaría de inmediato una de las principales preocupaciones de los votantes (y quizá desviaría la atención en torno al tema hacia Trump, que tiene 78 años y también muestra su edad). Con la excepción

de la vicepresidenta Kamala Harris, también se distanciarían de las políticas de Biden que han sido impopulares.

#### El intento de asesinato de Trump apuntaló su control del Partido Republicano y le situó en mejor posición en las encuestas, pero ¿cómo puede cambiar ahora la situación después de la retirada de Biden?

No creo que el intento de asesinato «apuntalara» el control de Trump sobre el Partido Republicano. Ya estaba controlado y todos sus críticos, incluida Nikki Haley, ya le habían besado el anillo. Como hemos visto anteriormente, por ejemplo, cuando el presidente Reagan fue tiroteado en 1981, puede haber un estallido inicial de «apoyo por simpatía» –la aprobación de Reagan ya estaba subiendo antes del atentado, así que es difícil saberlo-, pero generalmente no dura mucho. Además, Reagan era mucho más simpático como persona que Trump. Como todos los demás presidentes anteriores a Trump, tampoco tenía un historial de animar a sus partidarios a la violencia en su nombre. Los republicanos parecen pensar que el intento de asesinato le va a traer el apoyo de gente a la que todavía no había convencido, pero creo que pueden estar proyectando sus propios sentimientos en los demás.

#### ¿Cómocree que el atentado fallido puede cambiar Estados Unidos?

Dudo que lo haga. El principal efecto del atentado contra Reagan -y antes, contra George Wallace- fue mejorar los protocolos de seguridad del Servicio Secreto.

J. Mark Hasen es catedrático en Chicago University

10 PRIMERA PLANA Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZON

## Carrera por la Casa Blanca





# El relevo: de la lucha de egos a la «heredera» natural

Arranca ahora un periodo inédito para buscar un candidato demócrata antes de la convención nacional del 19 de agosto

Mamen Sala. NUEVA YORK

El anuncio de Biden ha llegado como un terremoto político (nadie confiaba en que finalmente diera su brazo a torcer y se retirara de la carrera presidencial), y ahora, los demócratas se encuentran en una encrucijada porque no tienen todavía un plan claro de contención ni relevo. Puede ser la gran oportunidad para plantar cara a un Donald Trump imparable en las encuestas o una inercia de caída en picado que ya arrastraban los demócratas por los constantes depistes y achaches del ya excandidato Biden.

Pues bien, la clave está en elegir a un candidato fuerte y que consiga, sobre todo, levantar el ánimo del votante demócrata. En su renuncia a la reelección Biden apoyó con contundencia a su vicepresidenta Kamala Harris, como la gran sucesora. Es además la única forma de conservar el dinero que ambos recaudado en la campana hasta ahora. Si se los dos salen de la contienda electoral, lo pierden todo, los 240 millones de dólares en efectivo que han recaudado hasta la fecha.

Pero está claro que el proceso tampoco va a ser sencillo. Si Biden tenía bien amarrado el voto de los delegados para su reelección, aho-

ra, la lucha de egos saldrá a la palestra. No habrá quien no quiera sacar provecho de este convulso e inédito momento. Así, el proceso no va a ser fácil y abre la puerta a una agitación política complicada dentro de las filas demócratas de aquí al 19 de agosto que comienza la Convención Demócrata en Chicago, en la que se suponía que Biden iba a ser nombrado oficialmente candidato presidencial.

El presidente puede liberar a todos los delegados que durante las primarias han votado por él, y una vez esto ocurra los mismo pueden elegir un nuevo candidato. Biden puede recomendar a Kamala Harris como opción, pero no tiene poder para imponerla. La cuestión es que no todos coinciden en el mismo candidato. Por ejemplo, uno de los pesos pesados del partido, Nancy Pelosi, apuesta por una nueva votación para elegir un sucesor, y varios miembros del partido no quieren jugársela, yven en Kamala Harris la única posibilidad de real de salvar las elecciones. Estas divisiones podrían derivar el proceso en una batalla generacional e ideológica dentro del partido.

La única certeza es que no hay una ruta clara, pero esas son las dos opciones: Kamala Harris o una votación democrática dentro del partido que deberá tener lugar cuanto

#### Claves



Gavin Newson, el gobernador de California es una de las figuras más carismáticas del partido.



JB Pritzker, el gobernador de Illinois, presume de oratoria y es un hábil estratega electoral.



Gretchen Whitmer, ganó con una cómoda mayoría las elecciones de Michigan en 2022.

La vicepresidenta Kamala Harris podría coger el testigo de Biden

antes con candidatos menos conocidos que la vicepresidenta como son la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el de Pensilvania, Josh Saphiro, el de California, Gavin Newsom o Illinois, JB Pritzker. Otros posibles candidatos podrían ser Pete Buttigieg, que ya se presentó en las anteriores elecciones como una opción y ahora está al frente del Departamento de Transportes de Estados Unidos, Amy Klobuchar, de Minnesota o Cory Booker, Nueva Jersey. Esto supondría arrancar unas mini primarias con eventos por parte de los distintos candidatos portodo el país a solo cuatro meses de las elecciones. Sin duda, una opción arriesgada para motivar a los votantes y podría dar sensación de división e inseguridad en la victoria.

#### Cierre de filas y consenso

Según los expertos, Kamala Harris es, sin duda la sucesora natural, sin embargo, y pese a un papel impecable en las elecciones de mitad de mandato (donde consiguió un fuerte apoyo del voto femenino y racializado), su figura no ha conseguido trascender lo suficiente como para conseguir una autonomía en estos cuatro años de mandato.

Por el momento, políticos demócratas tan relevantes como el matrimonio Clinton o la senadora Elizabeth Warren ya mostraron ayer su apoyo claro a Harris. El expresidente Bill Clintony su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton destacaron, en un comunicado más amplio, el mandato de Biden y le agradecieron aspectos como la creación de empleo, la recuperación económica, el «fortalecimiento de la democracia y la restauración del estatus en el mundo». El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, a falta de informar sobre el proceso que se abre en el partido para una nueva nominación, dijo ayer sentirse «emocionado» porque aún respaldaba la candidatura de Biden y destacó «su liderazgo durante todos estos años», indicó la cadena NBC.

Por su parte, el candidato presidencial republicano, Donald Trump, aprovechó ayer mismo para comenzar su particular guerra contra Kamala Harris en caso de que esta sea su contrincante para llegar a la Casa Blanca. «Ella será más fácil de derrotar que Biden», dijo bravucón.

PRIMERA PLANA 11 LA RAZÓN . Lunes. 22 de julio de 2024

## Carrera por la Casa Blanca 😭



#### Perfil

Joe Biden Presidente de EE UU

# Auge y caída del hombre que amaba América

Su llegada a Washington no fue fácil, sin embargo, consiguió alcanzar lo más alto aunque no supo retirarse a tiempo

Mamen Sala. NUEVA YORK

ras 50 años en la política estadounidense y después de semanas de presión por parte de los suyos para hacerse a un lado, Joe Biden (81 años) anunció ayer que no seguirá luchando por su reelección. Llegó a Washington como el senador más joven y ha tirado demasiado de la cuerda, hasta el punto de que se va cediendo a las preocupaciones (y fuerte presiones) de su partido sobre su capacidad de resistir un mandato más.

Biden comenzó a buscar la presidencia hace tres décadas, pero no la consiguió hasta el 2021, azotado por una pandemia que le había dejado un país complicado y tremendamente polarizado.

Abandona ahora la carrera cuatro meses antes de que los votantes vayan a las urnas el próximo 5 de noviembre, y lo hace acorralado y siendo el primer presidente en funciones desde Lyndon B. Johnson (hace 56 años) que se retira y no busca la reelección. Biden pasará a la historia como el presidente que solo tuvo un mandato. Todo después de una exitosa carrera tras pasar 36 años como senador estadounidense por Delaware y ocho más como vicepresidente al lado de Barack Obama. En ese tiempo la experiencia acumulada no tiene parangón en ninguno de los sucesores que ahora pueda ocupar su puesto.

Cabe recordar que Biden rechazó ser vicepresidente con Obama, pero fue el joven senador de Illinois el que le pidió que debatiera la decisión con su familia, la misma que le ha llevado a forzar ahora hasta el final, cuando ya pocos creían que este veterano político fuera capaz de mantener la Casa Blanca frente a Trump.

Según destacaba recientemente «The Times», la histórica carrera de Biden estuvo marcada por «un sentimiento de baja estima». Biden, un hijo rudo de Pensilvania con un impedimento del habla, que se enfrentó a «una clase en Washington que solo se burlaba de él, donantes demócratas que dudaban de él y unos medios de comunicación que nunca le dieron una oportunidad justa».

Un trabajador incansable quien, tras graduarse de la facultad de derecho, a los 27 años, consiguió un escaño de distrito en el consejo del condado de New Castle en Delaware. Dos años más tarde, en 1972, se convirtió en uno de los senadores más jóvenes de la historia de Estados Unidos cuando derrotó al titular republicano Caleb Boggs. Tal y como recuerda «The Times», semanas después de la victoria, la esposa de Biden, Neilia, y su hija de 13 meses, Naomi, murieron en un accidente automovilístico. Se resistió a las recomendaciones de compañeros que le pidieron que se hiciera a un lado y terminó prestando juramento en el hospital donde sus hijos fueron atendidos por heridas leves. Continuaría así siendo representante de Delaware en el Senado durante 36 años hasta su partida en 2009.

La periodista Josie Ensor apunta que «se ganó el apodo de Amtrack Joe por sus días como padre viudo y viajaba en tren todas las noches desde Washington a la casa de su familia». Biden se casó años más tarde con Jill Jacobs con la que años más tarde tendrían a su hija en común Ashley.

Con los años, Joe Biden fue ganando influencia en el Senado, y llegó a convertirse en el principal demócrata del comité judicial y años más tarde ocupó el cargo de presidente del comité de relaciones exteriores de la Cámara Alta. Tomó entonces una decisión erró-



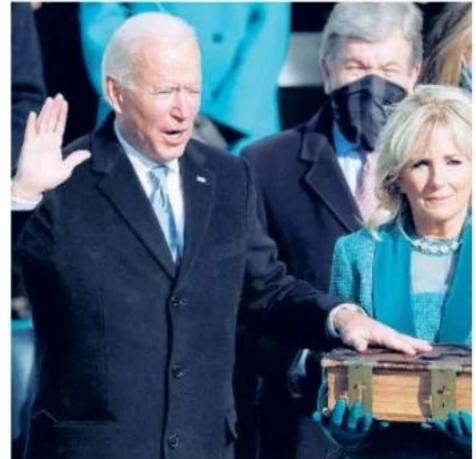

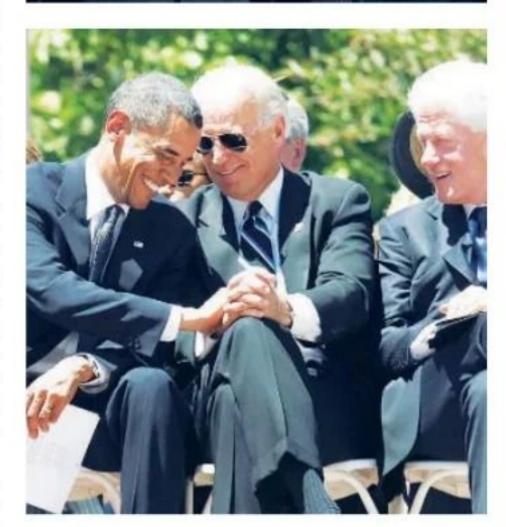







De izda., a dcha., y de arriba a abajo, Biden en el Capitolio en 1987; en su juramento como presidente de EE UU; con Kamala Harris y Barack Obama; en la Frontera con México y en el debate

con Trump

pañada por una campaña de reelección marcada por sus lapsus, equivocaciones y evidente declive. Esta semana, Biden se dirigirá a los estadounidenses para explicarles con detalles el motivo de su renuncia. Una marcha que tanto políticos como ciudadanos demócratas venían reclamando desde hace semanas, cuando en el cara a cara con Donald Trump se evidenció que aquel era el final. Su tiempo en la política había acabado.

nea que le marcaría de por vida: votó a favor de invadir Irak.

Y en 2009, de la mano de un gran amigo y admirador, llegó a la vicepresidencia de Estados Unidos durante los dos mandatos de Barack Obama, un fiel amigo que ahora ha sido también parte fundamental en la decisión de abandonar la carrera presidencial para su reelección.

Una imponente trayectoria política que ha quedado ahora emToni Bolaño. BARCELONA

a olla a presión de la política catalana está en plena ebullición. Temas pendientes se agolpan -infraestructuras, educación, sanidad, sequía, entre otros muchos- y siguen sobre la mesa sin que haya un Govern que tome medidas y asuma responsabilidades. La década perdida, decía Salvador Illa en la campaña electoral. Y la década no se acaba. Esta semana se afronta la (pen)última ronda de negociaciones de las que debe salir un acuerdo entre PSC y ERC para investir al líder socialista. Illa está dispuesto a asumir el reto, pero las conversaciones no acaban de poner el cascabel al gato. «El martes se truncó todo», comenta un dirigente socialista que transmite una idea: «Pesimismo». Pero no es solo sensación de los socialistas. También en ERC se respira ese «pesimismo», pero en la olla a presión republicana hay que añadir un alto nivel de malestar de las bases con la dirección a raíz del episodio de guerra sucia interna que se ha destapado en los últimos días. Los carteles vejatorios impulsados desde dentro contra Ernest Maragall con el objetivo de provocar solidaridad hacia su persona junto a su hermano Pasqual, aquejado de Alzheimer-versión oficial-, o defenestrarlo como candidato a la alcaldía de Barcelona -versión oficiosa- han abierto un cisma entre los 8.700 militantes de Esquerra y sus dirigentes. Y son los que tienen la última palabra en la consulta (sin fecha) que la dirección convocará para ratificar o no el acuerdo.

«Las bases no están por eso» -ratificar el acuerdo-, dice un dirigente republicano preocupado por la resolución del primer problema que tiene ERC, sin olvidar el segundo: la elección del nuevo líder a finales de noviembre. Marta Rovira ha evolucionado desde que llegó a España tras aplicársele la amnistía. Ha pasado del no al PSC a buscar un punto de encuentro. Las encuestas publicadas, y seguramente las internas de ERC que no han visto la luz, auguran un descalabro. El sondeo del CEO (el CIS catalán) fue generoso dando una horquilla entre 19 y 24 escaños. La realidad es que analiInvestidura en Cataluña. Las posiciones están enconadas y ralentizadas a apenas una semana de finalizar el plazo que marcó Marta Rovira

# «Pesimismo»: las negociaciones entre PSC y ERC se tuercen

zando las tripas de la encuesta, ERC puede perder hasta 5 diputados. Lo mismo que lo que apuntaba la de NC Report para LA RA-ZÓN, publicada el sábado.

Oriol Junqueras se mantiene en un discreto segundo plano en esta cuestión y se dedica en cuerpo y alma a trabar las complicidades suficientes para volver a la Presidencia del partido. Pero esta misma posición aumenta la incertidumbre, porque Junqueras no se va a quemar en esta primera meta volante que debe afrontar el partido. Prefiere que se queme Marta Rovira. Sin embargo, no hay dos sin tres, y en ERC existe una corriente que defiende un punto y final: forzar elecciones y un cambio radical en la cúpula que deje atrás a los líderes del «procés» y a



Salvador Illa, ayer, en el tanatorio en el que se despedía a Rosa Regàs ESPAÑA 13

los que han gestionado de forma torpe la crisis de los carteles.

Las negociaciones siguen bajo un alto nivel de secretismo. Rovira e Illa las tutelan pero no han bajado a la arena. Todavía. Josep Maria Jové, actual líder en el Parlament, tiene las riendas de las diferentes mesas de negociación -infraestructuras, lengua, financiación, modelo de país- y el contacto directo con Moncloa a través del ministro Félix Bolaños. El pacto se debe cerrar en Cataluña, como defiende el PSC, pero a nadie se le escapa que siendo la financiación el nudo gordiano de las conversaciones, Madrid tiene que estar al tanto, porque cualquier acuerdo que se alcance «va a levantar mucho ruido porque el PP lo utilizará y abrirá un nuevo frente contra

Los 8.700 militantes de Esquerra tendrán la última palabra en la consulta que se convocará

Hay una corriente en ERC que defiende forzar elecciones y un cambio radical en la cúpula

> Casi un mes de margen para evitar elecciones

El margen para evitar una repetición electoral en Cataluña termina el próximo 26 de agosto: es decir, queda poco más de un mes de plazo para que los partidos con representación parlamentaria en la Cámara catalana encuentren un candidato al que investir. No obstante, tan solo hay dos opciones reales: Salvador Illa y Carles Puigdemont, Y todo apunta a que hay una única fórmula viable: el pacto a tres entre PSC, ERC y Comunes, ya que suman 68 escaños, que es la cifra justa para lograr la mayoría absoluta. Si no hay acuerdo de investidura antes del 26 de agosto, habrá elecciones el 13 de octubre, aunque las encuestas que se publican dan un escenario parecido al actual, o incluso peor, y eso puede acabar forzando una nueva repetición electoral a principios de 2025. Actualmente, el Parlament está compuesto por 42 escaños del PSC, 35 de Junts, 20 de ERC, 15 del PP, 11 de Vox, seis de los Comunes, cuatro de la CUP y dos de Aliança Catalana. El constitucionalismo tiene mayoría.

Sánchez», reflexionan en el PSC.

A pesar del pesimismo reinante, nadie tira la toalla. El Gobierno central y el Govern en funciones de la Generalitat dieron un paso firme en el traspaso de Rodalies. A nadie se le escapa que es la respuesta a las peticiones de Rovira de empezar a concretar lo pactado. Un gesto para superar la inanición del debate sobre financiación. ERC pide recaudar todos los impuestos, y el PSC-con Montero detrás- se niega proponiendo desarrollar el Estatuto con el concierto entre las administraciones tributarias. Las posiciones están enconadas y ralentizadas a una semana de finalizar el plazo que marcó Marta Rovira: finales de julio. Las alarmas, todas encendidas en busca de ese punto medio que permita a ERC venderlo como éxito y al PSC, también.

No todo son malas noticias para los partidos implicados. Incluso para los Comunes, para los que una repetición electoral podría ser letal, porque Podemos, que ganó las europeas en Cataluña, tiene la intención de presentarse. Son el tercero en discordia junto a ERC y PSC pero están pasando sin pena ni gloria a pesar de ser los culpables del adelanto electoral. Y su líder, Ada Colau, sigue desaparecida. El CEO dio un soplo de aire fresco dejando claro que Puigdemont se disuelve con el paso de los días. El éxito es un diputado más y el fracaso, como también apuntó LA RAZÓN, es que el expresidente no despega. Carles Puigdemont, dicen, valora la vuelta a España e incluso ser detenido para forzar a ERC. A la dirección, para ponerla entre la espada y la pared para que no apoye la investidura de Illa con él en la cárcel, y a las bases, para resucitar el sentimiento de unidad ante los ataques del Estado y la represión. De momento, no ha hecho ningún movimiento más allá de una manifestación de seguimiento ridículo, una algarada de CDR frente a la sede de ERC y la preparación de un gran acto de apoyo en Francia para el día 27 que hace aguas antes de empezar.

Quedan nueve días que prometen ser de infarto, aunque el secretismo de las negociaciones es el único síntoma que indica que están vivas. De momento, pesimismo, una buena fórmula para bajar tensión, opinan desde círculos de ERC y PSC, pero con fecha fija: el 31, decisión. Cataluña sabrá entonces si tiene presidente y nuevo Gobierno. Sabrá si se empiezan a tomar decisiones y se desencallan temas que llevan una década en el cajón.

# Junts se resigna y da por hecho que estará en la oposición

Los de Puigdemont se preparan para su nuevo rol ante la dificultad de sumar apoyos

Alex Cárcel. BARCELONA

Junts no está siendo el protagonista del verano como esperaba su líder, Carles Puigdemont, cuando aceptó ser el candidato de la formación a las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, pues pretendía, sino ser ya de nuevo presidente de la Generalitat, al menos luchar por ello desde Cataluña. El mazazo electoral del independentismo y la «lentay entorpecida» aplicación de la Ley de Amnistía han impedido tanto lo uno como lo otro, y es ahora su principal rival político, el PSC, quien copa las portadas mientras negocia con ERCla investidura de su candidato a la Presidencia, Salvador Illa.

Con un acuerdo que aún se antoja complicado pese a que el tiempo se acaba -los republicanos se retirarán de las negociaciones si no hay pacto antes de agosto, según dijo Marta Rovira-, el escenario más probable sigue siendo que ERC apoye la investidura de Illa y Junts pase a la oposición sin ni siquiera presentarse al debate, como prometió hacer Puigdemont en campaña. La falta de tiempo será en este caso, con cierta razón, el motivo de un nuevo incumplimiento de palabra del líder posconvergente, que en cualquier caso sigue lamentando que ERC haya evitado «a toda costa», como asegura, hacer un frente común independentista que, aunque en minoría, «podía haber forzado la abstención del PSC», lo que pretendía Junts.

La realidades que en la formación de Puigdemont no saben nada sobre el estado de las negociaciones entre ERC y los socialistas, pero entienden que el acuerdo será una realidad próximamente. Los líderes del partido, que mantienen ciertos canales oficiales de contacto con sus homólogos republicanos, evitan valorar la situación públicamen-

te, pero sí aprovechan sus altavoces mediáticos para indirectamente acusar a ERC de «traición» por alinearse con un partido no independentista como el PSC y presionar a su cúpula para forzar elecciones. La propuesta de una lista unitaria sigue sobre la mesa si finalmente el 13 de octubre los catalanes vuelven a votar, pero ERC ya ha asegurado que no es una opción para ellos, como tampoco lo es, a priori, volver a unas urnas que pueden seguir ahondando en una crisis de resultados que ya se remonta a las municipales de hace más de un año.

#### «Mandar desgasta»

«Junts se hará más fuerte en la oposición», aseguran desde el partido, y es que, como publicó este diario el pasado sábado, si bien las perspectivas electorales de los posconvergentes serían incluso mejores que el 12 de mayo, el independentismo, con una nueva caída de ERC, se quedaría más lejos de una mayoría absoluta. Que el PSC facilitara un Govern liderado por Puigdemont solo sería posible si el expresident ganara con rotundidad las elecciones por encima de los socialistas, algo que no ocurriría, según el sondeo de NC Report para LA RAZÓN. «Ser la segunda fuerza más votada y el principal partido de la oposición al Ejecutivo siempre es un buen negocio de cara a poder gobernar en la siguiente legislatura, pues cada vez las etapas de un gobierno son más cortas y mandar, como hemos visto con Aragonès -el actual presidente en funciones-, desgasta», apuntan fuentes próximas a Junts.

Así, a pesar de no descartar ningún escenario y estar preparados para otra campaña electoral, la formación ya pondera las bonanzas de su papel en la oposición. El de Illa, si se materializa, será un Govern «débil», cree Junts, pues ERC no formaría parte del mismo y cada ley deberá negociarse individualmente. Que los comunes sí formen parte de él puede beneficiar también al papel de oposición de los posconvergentes, piensan, por su influencia desde la «izquierda, muy izquierda».



14 ESPAÑA

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN

#### Encuesta NC Report (I)

Región de Murcia. Tras la salida de Vox de los gobiernos de coalición con el PP, LA RAZÓN publicará un sondeo por cada una de las cinco comunidades afectadas

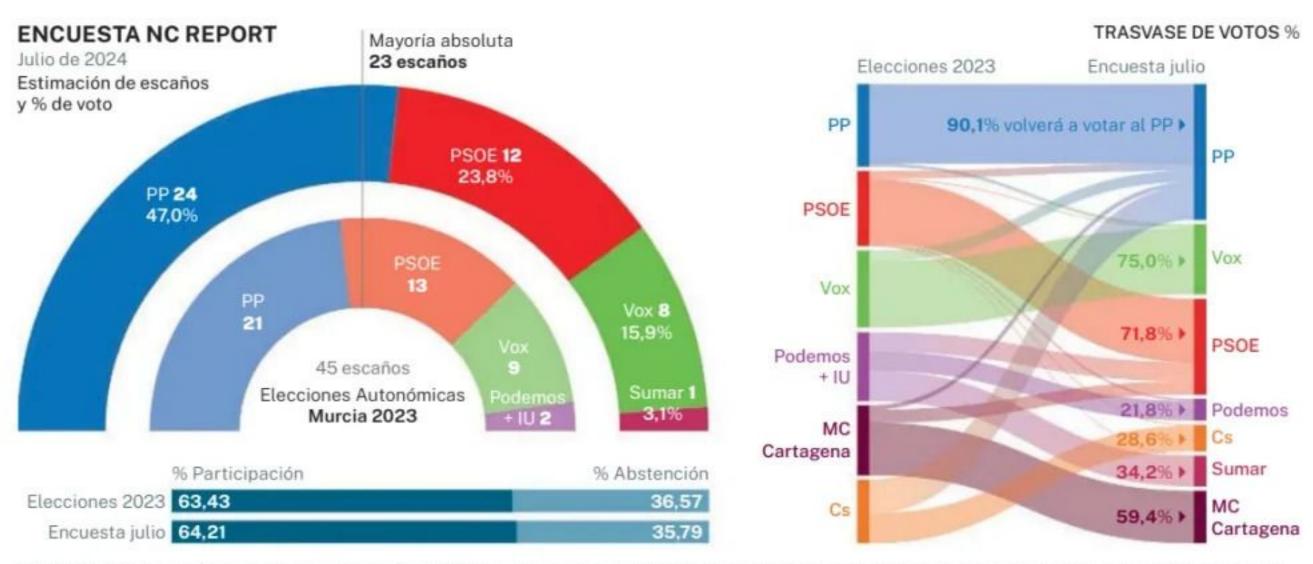

FICHA TÉCNICA: Universo: Españoles con 18 años y más. Ámbito: R.Murcia. Muestra estratificada: 1.000 entrevistas con margen de error aproximado de 3,17% para los datos globales y un nivel de confianza de 95,5% dos sigma y p/q=50/50. Muestreo: selección aleatoria proporcional de los municipios y de los entrevistados por tablas de números aleatorios y ponderación de edad, sexo y hábitat. Metodología de las entrevistas: 50% telefónica, mix fijos y móviles (CATI) y 50% Internet (CAWI). Trabajo de campo: 13 al 16 de julio de 2024. Empresa que realiza el estudio: NC REPORT

#### Javier Gallego. MADRID

Vox ha asumido muchos riesgos con la decisión de romper con el PP en el Gobierno de la Región de Murcia, ya que Fernando López Miras, como presidente de la autonomía, tiene en sus manos la posibilidad de convocar elecciones anticipadas y lograría la mavoría absoluta. Eso es al menos lo que se desprende de la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, realizada justo después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciara la ruptura con los populares. Así, el PP llegaría a los 24 escaños, uno más de los 23 que necesita para conquistar la mayoría absoluta, dando así un golpe encima de la mesa que dejaría a Vox sin ninguna capacidad para influir.

El PP tiene ahora 21 de los 45 escaños que se reparten en el Parlamento murciano, por lo que está a dos de la mayoría absoluta y, por eso, ha necesitado del apoyo de Vox en esta legislatura para la investidura de López Miras. Con una repetición electoral, ganaría tres escaños y superaría la barrera de los 23 que marca la mayoría absoluta, mientras que el PSOE, Vox y Podemos (ahora compartiría espacio con Sumar) perderían uno cada uno. Los socialistas se quedarían en 12, los de Abascal en ocho y los morados, en uno.

Los populares cimentarían su mayoría absoluta en la altísima

# El PP podría gobernar en solitario si hay adelanto electoral

Los populares arañarían tres escaños a PSOE, Vox y Podemos. El 12,4% de los votantes de Abascal se iría con López Miras

fidelidad de voto que mantienen (un 90,1% de sus electores escogería nuevamente la misma papeleta) y a costa del resto de formaciones. En este sentido, el PP ganaría tres escaños y 66.000 votos nuevos, de los cuales procederían 15.000 de Vox y 15.000 del PSOE. Hay 29.000 apoyos que llegarían de los

90,1% de los electores del PP elegiría la misma papeleta. Es el partido

que más fideliza

ALBERTO R. ROLDÁN

nuevos votantes (aquellos que han adquirido el derecho de voto gracias a la mayoría de edad, principalmente).

El trasvase de votantes de Vox y del PSOE al PP refleja que los populares están en la centralidad y pueden captar apoyos tanto a su derecha como a su izquierda, en un momento en que tanto Abascal como Sánchez parecen haber arrastrado a sus partidos al ruido y la inestabilidad. No obstante, también se puede ver cómo el flujo de electores de PP a Vox sigue existiendo, ya que se desplazarían hasta 10.000 (sin embargo, el saldo es negativo para Vox).

En todo caso, el PP y el bloque de la derecha continuarían muy lejos de perder la mayoría absoluta: es decir, en una repetición electoral en la Región de Murcia la

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia única incógnita parece que es saber si los populares son capaces de gobernar en solitario.

La izquierda está condenada a seguir en la oposición, algo que ocurre desde 1995 en la autonomía. Y es que el PSOE de José Vélez no levantaría cabeza y se quedaría en 12 escaños, tan solo un diputado por encima de su peor resultado histórico de 2011. Lo cierto es que los socialistas murcianos llevan desde 2003 sin repetir candidato en las citas con las urnas, una señal de los malos resultados y la inestabilidad que ha ido cosechando un partido que gobernó con mayorías absolutas entre los años 1983 y 1995.

En el espacio a la izquierda del PSOE irrumpiría Sumar, que relevaría a Podemos, que ahora tiene dos escaños. Los de Yolanda Díaz quitarían la representación a los de Ione Belarra e Irene Montero, aunque solo obtendrían un diputado. En este sentido, Sumar atraería al 34,2% de los votantes de Podemos, mientras Podemos mantendría el 21,8% de electores. En todo caso, la evolución de este espacio es muy volátil y, de una semana a otra, las cosas pueden cambiar: lo que sí parece claro es que Podemos y Sumar concurrirían por separado.

De esta forma, una repetición electoral solo beneficiaría al PP, que es el partido que gobierna. Si López Miras da el paso, podría lograr gobernar por primera vez con mayoría absoluta, ya que lleva desde mayo de 2017 al frente de la Presidencia, pero nunca ha superado los 23 escaños. No obstante, la evolución ha sido notablemente positiva: en 2019 logró 16 diputados y, ya en 2023, creció hasta los 21. De hecho, en la última cita electoral, López Miras se quedó muy cerca de los 300.000 votos, una cifra que el PP no conseguía desde 2011.

Cabe recordar que los sitios en los que el PP cuenta con mayoría absoluta, Vox apenas tiene voz y queda reducido a la irrelevancia. En este sentido, la Comunidad de Madrid es el ejemplo más meridiano, ya que ahí tiene una candidata con mucho peso, como Rocío Monasterio, pero pasa inadvertida ante la autoridad y protagonismo de una Isabel Díaz Ayuso con mayoría absoluta.

Probablemente de eso sea consciente José Ángel Antelo, exvicepresidente del Gobierno murciano y líder de Vox en la región, porque no parecía muy satisfecho con la decisión de Abascal de salir del Ejecutivo del PP. Además de la vicepresidencia de Antelo, Vox también gestionaba la Consejería de Fomento.

# Verane... Vacaciones... Ya sabes.

#### **RESERVA YA**

Y NO TE QUEDES SIN!

# ES LO QUE TIENEN ESTAS OFERTAS DE ÚLTIMA HORA

#### **PORTAVENTURA**

TARRAGONA
2 días / 1 noche
Del 28 al 31 de agosto
Hotel Caribe 4\* - AD
Incluye entrada a
PortAventura y Ferrari Land

desde **110€** 

#### CRUCERO MEDITERRÁNEO

COSTA SMERALDA 8 días / 7 noches · PC Salidas 22 y 29 de septiembre España, Italia, Francia

desde 699€

#### CHICLANA DE LA FRONTERA

CÁDIZ 2 días / 1 noche **Del 22 al 31 de agosto** Aparthotel Las Dunas 4\* MP

desde 120€

#### **PUNTA CANA**

REP. DOMINICANA
9 días / 7 noches
En avión desde Madrid
Salidas 23 y 24 de julio
Hotel 5 : TI

desde 1.050€

#### ECIPTO MEJORA de categoría\*

8 días / 7 noches En avión desde **Madrid Salidas 26, 27 y 29 de julio; 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto** Hotel / Barco Categoría Económica 4 noches crucero por El Nilo - PC 3 noches en El Cairo - AD

desde **395€** 

#### **COSTA RICA**

SAN JOSÉ, TORTUGUERO, ARENAL Y MANUEL ANTONIO 9 días / 7 noches
En avión desde Madrid
Salidas 3 y 17 de agosto
Hoteles 3\*/Lodge · AD + 5 comidas

desde 1.935€



16 ESPAÑA

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN



Ricardo Coarasa. MADRID

El cambio de guardia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegará finalmente en los próximos días, una vez los doce candidatos judiciales pasen el preceptivo examen ante el Congreso y el Senado. Los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces pactados entre Gobiernoy PP previsiblemente tomarán posesión de sus cargos a finales de esta semana, poniendo punto y final a una anomalía sin precedentes en la institución, que ha consumado su renovación con cinco años y medio de retraso, pues el relevo debió producirse en diciembre de 2018. La falta de acuerdo entre los dos grandes partidos lo ha impedido, con consecuencias colaterales que han sumido a la cúpula judicial en una situación límite por la acumulación de vacantes, hasta un centenar, sin cubrir. Y es que el Consejo en funciones no ha podido llevar a cabo nombramientos discrecionales desde marzo de 2021, cuando PSOEy Podemos impulsaron una reforma legal que despojó al CGPJ de una de sus atribuciones clave para forzar al PP a negociar una renovación que no se produjoyquehadejadoalTribunal

# La hora del nuevo CGPJ: obligado al consenso

Los futuros vocales tomarán posesión con la reforma del modelo de elección como objetivo y cien nombramientos pendientes

Supremo con un tercio de su plantilla vacante, mermando sufunción jurisdiccional, clave de bóveda del sistema judicial.

Será, sin duda, el CGPJ con más poder de la historia, y tendrá que ponerse manos a la obra sin darse un respiro para afrontar esos nombramientos pendientes, una tarea que, según las fuentes consultadas, llevará meses. Pero antes, los nuevos vocales deberán decidir quién preside el Tribunal Supremo (TS) y el Consejo General del Poder Judicial, terminando con la bicefalia que se instauró tras la dimisión en octubre de 2022 de Carlos Lesmes, hastiado ante la inoperancia de PSOE y PP para pactar el relevo en el órgano de gobierno. Desde esa fecha, el magistrado Francisco Marín preside el alto tribunal, dos años durante los cuales han estado al

frente del CGPJ otros tantos vocales: Rafael Mozo, primero, y, tras su jubilación, Vicente Guilarte. Ahora, ambos cargos volverá a ostentarlos una misma persona.

Será esa elección la primera prueba de fuego del nuevo CGPJ, dado que, según lo pactado por los dos principales partidos, la designación deberá producirse libre de consignas políticas. Es decir, sin que las cartas vengan marcadas de antemano como consecuencia de un acuerdo entre el PSOE y el PP, lo que ha llevado en ocasiones a que la identidad del presidenciable se conociese incluso antes de que los vocales se sentaran a elegir presidente. Haráfalta que al menos doce vocales se pongan de acuerdo, al exigirse mayoría de 3/5.

En diciembre de 2013, Carlos Lesmes resultó elegido con 16 vo-

#### Claves

Los futuros vocales tomarán posesión como pronto el próximo jueves.

Su primera decisión de calado será la elección de la persona que presidirá el Supremo y el CGPJ.

Además de un centenar de nombramientos, tendrán seis meses para consensuar la reforma del sistema de elección de los vocales, que debe dar mayor protagonismo a la carrera judicial en la renovación.

El actual CGPJ se despide en los próximos días

tos a favor, frente a los cuatro que obtuvo la magistrada Pilar Teso, que de nuevo irrumpe en las quinielas como candidata a convertirse en la primera mujer al frente del Tribunal Supremo y el CGPJ.

Pero antes de que ese primer Pleno se produzca y se oficialice el adiós del Consejo saliente, el más longevo de la democracia (no en balde, se irá tras más de diez años de mandato), los doce vocales de procedencia judicial pasarán mañana y el miércoles sus respectivos exámenes ante el Congreso y el Senado. En la Cámara Baja comparecerán el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Arozamena; Esther Erice, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y esposa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés»; José María Fernández-Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona; el juez decano de Málaga, José María Páez, y José Carlos Orga, magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño.

Un día después, el Senado escuchará a los seis futuros vocales procedentes de la judicatura: el magistrado del TS José Antonio Montero; José Eduardo Martínez Mediavilla, presidente de la Audiencia de Cuenca; Esther Rojo, presidenta de la Audiencia de Valencia; Carlos Hugo Preciado, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña; Alejandro Abascal, magistrado de la Audiencia Nacional, y Lucía Avilés, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró.

La semana pasada ya fueron examinados por los grupos políticos en el Congreso y en el Senado (con la espantada de ERC, Junts, EH Bilduy Podemos, entre otros) los ocho juristas de reconocido prestigio cuya candidatura al Consejo acordaron el Gobierno y el partido de Alberto Núñez Feijóo.

El nuevo Consejo tendrá seis meses para pactar un proyecto de ley que modifique el modelo de elección de los vocales -que será el Rubicón del tan cacareado consenso que pretende ahuyentar las sospechas de politización de la institución-, que después tendrá que pasar por el filtro de las Cortes. Esta era una línea roja para el PP y finalmente el Gobierno aceptó el compromiso, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez nunca ha escondido que no es partidario de dejar en manos de la carrera judicial la designación de esos doce vocales.

ESPAÑA 17 LA RAZÓN . Lunes. 22 de julio de 2024

# El PP confirma que rechazará la reforma de la Ley de Extranjería

Asegura que el Gobierno se opone a sus exigencias y Moncloa acusa a los populares de plantear «excusas»

#### J. Gallego. MADRID

La reforma de la Ley de Extranjería sigue en el aire, aunque el primer debate y votación en el Congreso se celebra este mismo martes en el Pleno. Según confirmaron fuentes del PP, el ministro Ángel Víctor Torres se puso ayer en contacto con el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, pero letrasladó que «no ve posible aceptar» las condiciones fijadas por los populares para tramitar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ante este escenario, las mismas fuentes del PP señalan que votarán contra la reforma.

En concreto, el Gobierno, a través de una proposición de ley, quiere tramitar una modificación de la Ley de Extranjería para asumir las competencias en el reparto de los menores migrantes cuando Ceuta, Melilla y Canarias estén desbordadas. Ahora, según ese mismo artículo 35, las autonomías se ponen de acuerdo entre ellas y es voluntaria la acogida de menores: el Ejecutivo cree que ese modelo de «solidaridad voluntaria» no ha funcionado y quiere que la «solidaridad» entre territorios pase a ser «obligatoria».

Pero el Gobierno no cuenta to-



La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ayer, en Ávila

davía con los apoyos suficientes y parecía que quedaba en manos del PP, pero ha ignorado las peticiones de los populares, por lo que los de Alberto Núñez Feijóo parecen obligados a votar en contra de la proposición de ley. «La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo», señalan las citadas fuentes. «El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto», añaden.

De hecho, entre los populares

existe la sospecha de que el Gobierno «da por supuesto que el martes se aprobará la tramitación» porque «conseguirá los votos de Junts», ya que el ministro emplaza a Tellado a mejorar el texto en el trámite de enmiendas (es decir, una vez superada la votación del martes). Si se confirma que Junts ha virado y ha cambiado de posición, eso implica que el Gobierno ha cedido a la pretensión de los independentistas de aceptar la exclusión de Cataluña en la acogida de menores migran-

tes, ya que esa era la condición de los de Carles Puigdemont.

Sin embargo, fuentes del Gobierno salieron a desmentir al PP de inmediato y aseguraron que la propia proposición de ley ya incluye algunas de las exigencias de los populares, como «no exceptuar» a ningún territorio (en referencia a Cataluña) en la acogida de menores migrantes. «El ministro Torres le pide al PP que vote sí y que no se esconda detrás de excusas para, al final, practicar políticas insolidarias», zanjan fuenlas Mujeres

Cerco a la trama

del Instituto de

El PP ha decidido tomar la iniciativa con respecto a la presunta trama de corrupción destapada en torno a la actual directora del Instituto de las Mujeres, la socialista Isabel García. Y es que los populares anunciaron ayer que van a registrar un total de 34 preguntas en el Senado para indagar sobre los 64 contratos a dedo que adjudicaron ayuntamientos socialistas a las dos empresas de García y su pareja. «Hemos registrados 34 preguntas para que explique las contrataciones en ayuntamientos socialistas en concursos supuestamente amañados», anunciaba tajante la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una comparecencia desde Ávila.

La reforma de la Ley de Extranjería es la segunda parte de las negociaciones en torno a los me-

tes de Moncloa, que sostienen que la ley se tramita como propo-

sición por la «urgencia».

nores migrantes: por un lado, se ha hecho el reparto de 347 jóvenes por todas las autonomías, que el PP ha aceptado en sus territorios y ha desatado la ruptura de los gobiernos con Vox; y, por otro lado, para evitar que se reproduzcan estas situaciones, el Gobierno quiere cambiar la Ley.



18 ESPAÑA

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN



Más que regular a los medios, hay que formar al ciudadano para que él mismo haga esa regulación»

#### Federico de Montalvo

Catedrático de Derecho Constitucional, ICADE



Son meras declaraciones huecas que podría refrendar cualquier demócrata. Es un trampantojo»

#### José Manuel Vera

Catedrático de Derecho Constitucional. Univ. Rey Juan Carlos



Una limitación por ley de la libertad de expresión debe ser denunciada y rechazada por el TC»

#### Leopoldo Abad

Catedrático de Derecho Constitucional. CEU San Pablo



Que el Estado sea quien discierna qué es información o no puede superar sus competencias»

#### **Ibor Fernandes**

Doctor en Derecho Constitucional. CES Cardenal Cisneros

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad ICADE, Federico de Montalvo, se basa en la normativa europea para refrendar que debe ponerse el foco más bien en el «receptor» de las noticias que en el «emisor». Es decir, recomienda una mayor formación del ciudadano para que pueda distinguir entre las «fake news» y la información. Pone como ejemplo a Finlandia, donde existe una educación mediática reglada que está presente en el programa educativo desde la guardería y continúa hasta el final del ciclo educativo del alumno. Los profesores imparten métodos para que el menor aprenda a pensar de manera crítica, analizando los me-

dad directa o indirecta estatal o

por parte de una autoridad o entidad pública». Por tanto, los expertos consultados por LA RA-

ZÓN no ven necesidad en

ahondar en este aspecto.

Sánchez, el día que esbozó su plan en el Congreso dios desde diferentes puntos de vista. «Al final, los chavales saben detectar las "fake news"».

El experto recomienda mirar a Finlandia desde España y apuesta por un «plan
de alfabetización mediática» para
«acabar con la postverdad». Para
ello, señala a la necesidad de alcanzar un consenso entre todos
los partidos para conseguir un
pacto que «excluya todas las ideologías». «Más que regular a los
medios, es formar al ciudadano
para que él mismo haga esa regulación», aporta.

José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, alude también al reglamento europeo para recordar que, referenciándonos en él, no necesitamos «ninguna ley» que lo transponga para que pueda convertirse en derecho interno, es decir, derecho en España. «Lo que hay que hacer es cumplirlos, no interpretarlos o utilizarlos como excusa».

Si bien este experto comparte la necesidad de dotar a los medios de transparencia o pluralismo, no ve que ahora sea «el momento adecuado» para ello. A su juicio, el paquete anunciado por Sánchez «parece más una reacción de ataque ante los medios que están informando sobre corrupción de familiares que una decisión meditada».

El experto toma con precaución la comparecencia del presidente del Gobierno, pues, a su juicio, no se puede expresar «pronunciamiento jurídico alguno», dado que «son meras declaracio-



#### Rocío Esteban. MADRID

El plan «antibulos» esbozado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vendido como un intento de aumentar la transparencia en los medios para «proteger y fortalecer la democracia» e ideado a raíz del periodo de reflexión del presidente por las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, no convence a socios, tampoco a la asociación mayoritaria de la prensa (APM), ni a expertos en la materia. Las iniciativas presentadas para combatir las «fake news» o los «pseudomedios» son vistas de manera oportunista por la mayoría, que cree que acabarán «atentando contra la libertad de prensa».

Si bien todavía quedará tiempo para determinar en qué queda el plan de regeneración del Gobierno, que incluye aprobar una Es-

# «Es un ataque a los medios que informan sobre la corrupción de sus familiares»

Los expertos consideran que el plan de regeneración democrática es un «atentado a la libertad de prensa» trategia Nacional de Gobierno Abierto y una nueva Ley de Administración Abierta «que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental», los juristas, a priori, rechazan que el Gobierno acometa una regulación en los medios.

El Ejecutivo ha puesto el foco en la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que insta a los estados miembros a que adopten medidas para proteger la libertad, la transparencia y el pluralismo de los medios frente a la desinformación, la injerencia extranjera y el discurso de odio. Concretamente, el reglamento ya estipula en su artículo 6 que los medios establecerán «el nombre de sus titulares directos o indirectos que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titulariESPAÑA 19

nes huecas que podría refrendar cualquier demócrata», al no presentar Sánchez ninguna idea concreta. Resume el plan de regeneración como un «trampantojo» con el objetivo de que sirva para «distraer a la opinión pública», mediante un «atentado contra la libertad de prensa».

#### «No es necesario»

Por su parte, Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo, no cree «necesario en modo alguno» que el Ejecutivo proceda a una regulación de la prensa. Explica que, en democracia, los medios ya son controlados por los tribunales y no por el poder ejecutivo o legislativo a través de «leyes que establecen qué es información y qué no».

En su opinión, el derecho a la información y la libertad de expresión son «libertades» que sirven para «controlar el poder». Concretamente, actúan como «perro guardián», como determina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que se basa en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el mismo artículo del Pacto Internacional de los

derechos civiles y políticos, y también el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos humanos, los cuales resaltan que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión». Así, el derecho a la información y la libertad de expresión son instrumentos de «exigencia de cuentas a los poderes públicos». El experto considera que la única forma de «limitar» estas libertades sería mediante «decisiones de los tribunales», siempre y cuando los medios se «extralimiten en su ejercicio». Para Abad, una «limitación» mediante una ley de la libertad de expresión debe ser «denunciada y rechazada» por el Tribunal Constitucional.

Por último, Ibor Fernandes, doctor en Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros, pone el foco en hasta dónde tiene previsto el Gobierno llevar a cabo la regulación y recuerda que «el derecho a la información ya está regulado». No le suena bien el hecho de que el Estado sea «quien determine lo que es correcto o no». «Que el Estado sea quien discierna entre "fake news" y las noticias supone una actuación por su parte que puede superar sus competencias», reflexiona.

# El Gobierno trata de convencer desde hoy a sus socios

Bolaños y Urtasun se reúnen con los partidos para tratar de pactar las medidas de Sánchez sobre los medios de comunicación

R. N. MADRID

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, inician hoy una ronda de contactos con los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para convencerles e intentar pactar las medidas de regeneración democrática esbozadas el pasado miércoles por Pedro Sánchez.

Según anunció Bolaños, los encuentros tendrán lugar hoy y mañana con el objetivo de trabajar el plan de acción que «garantice» la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación.

Para ello, se reunirán contodas las formaciones políticas que conforman el hemiciclo de la Cámara Baja, a excepción de Vox, que, según Bolaños, «no ha confirmado asistencia».

En principio, el grueso de los encuentrostendrá lugar esta misma tarde, cuando los dos ministros mantendrán reuniones con el PNV (17:00 horas), Bildu (17:30), Podemos (18:00) y BNG (18:20), informa Ep.

Según confirmaron fuentes del PNV, el portavoz del grupo parlamentario, Aitor Esteban, acudirá a este encuentro «con ánimo constructivo», el mismo con el que afrontan las reuniones el resto de socios parlamentarios que, no obstante, tacharon de insuficientes – incluso criticaron abiertamente al Gobierno por ello – las medidas propuestas por Sánchez ante el Pleno por ceñirse únicamente a las contenidas en el reglamento europeo de medios de comunicación.

www.kijimea.es

Mientras, el resto de encuentros (con PP, ERC y CC) están previstos para mañana, aprovechando la sesión plenaria que hay convocada en el Congreso. Fuentes de la dirección del Partido Popular ya aseguraron que acudirán con intención de «escuchar» a los dos ministros, aunque también avisaron de su «escepticismo» al respecto.

Incluso desde Sumar (pese a que Urtasun es uno de los «negociadores») llegaron críticas. Por un lado, tacharon de «insuficiente» el plan. Y, por otro, mantienen lo dicho por Yolanda Díaz de que hayun acuerdo escrito para la «derogación» de la ley de Seguridad Ciudadana (la «ley mordaza»), aunque desde el Gobierno han rebajado sus expectativas y aseguran que no hay nada firmado, mientras reducen los cambios a un par de artículos.

**PUBLIRREPORTAJE** 

▶ Este producto sanitario ofrece ayuda eficaz gracias al Efecto-Parche PRO

# ¿Diarrea, dolor abdominal, gases?

Las molestias intestinales recurrentes, como la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia o el estreñimiento, pueden limitar mucho la calidad de vida de los afectados. Pero los investigadores han desarrollado ahora Kijimea Colon Irritable PRO, un producto sanitario que ofrece una ayuda eficaz.

uchas personas padecen regularmente diarrea, dolor abdominal, flatulencia o estreñimiento. Pero lo que sólo unos pocos saben es que la causa suele ser una barrera intestinal dañada, lo que puede dar lugar al llamado síndrome del colon irritable.

#### El Efecto-Parche PRO

Con Kijimea Colon Irritable PRO (de venta libre en farmacia), los investigadores han desarrollado un producto sanitario que actúa exactamente en la barrera intestinal y ayuda con el síndrome del colon irritable y sus síntomas. Las bifidobacterias únicas de la cepa HI-MIMBb75 (contenidas exclusivamente en

Kijimea Colon Irritable PRO) se adhieren a las zonas dañadas de la barrera intestinal, como un parche protector. Bajo este parche, la barrera intestinal puede regenerarse, las molestias intestinales típicas como la diarrea recurrente, el dolor abdominal, la flatulencia o el estreñimiento pueden desaparecer.

#### Eficacia clínicamente probada

Un estudio a gran escala sobre el colon irritable ha demostrado recientemente la eficacia de Kijimea Colon Irritable PRO para tratar la diarrea, el dolor abdominal, la hinchazón y el estreñimiento. Compruébelo usted mismo, pregunte en su farmacia específicamente por Kijimea Colon Irritable PRO (sin receta médica).

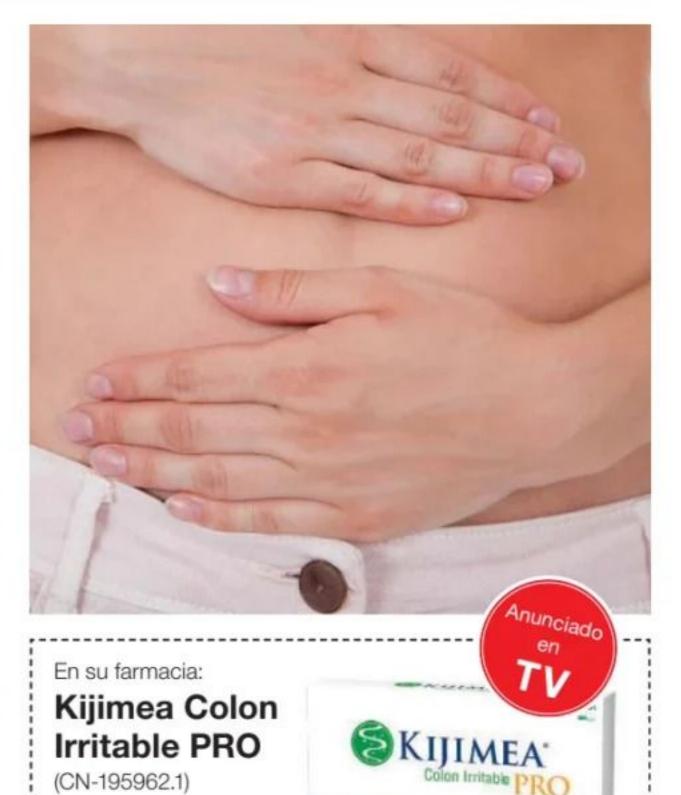

La imagen representa a una afectada

Kijimea Colon Irritable PRO cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios. Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable. CPSP21233CAT 20 ESPAÑA

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN

#### Andrés Bartolomé. MADRID

El Gobierno se negó a dar información del inventario de los regalos institucionales recibidos por el actual presidente desde 2018 hasta el momento presente, a instancias de un ciudadano particular por medio de la Ley de Transparencia. El Ejecutivo desestimó sendas resoluciones con fecha de 20 de noviembre y 15 de diciembre de 2023, por lo que el interesado impugnó esta decisión en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Si llegó al tribunal fue porque la contestación al preguntar por «la relación completa de regalos que ha recibido Pedro Sánchez desde que ostenta el cargo, detallándose su valor económico, la fecha de entrega, así como quién ha efectuado dicho regalo y la razón o motivo», fue que «se realizará al final de la legislatura, momento en el cual se inician las tareas de revisión y clasificación necesarias para que los bienes, una vez inventariados, se incorporen al Patrimonio del Estado».

En su argumentación ante la Audiencia, la Abogacía del Estado insiste en este extremo, y apunta la «improcedencia de la solicitud» del «ahora recurrente [el abogado Guillermo Rocafort], por cuanto se solicitan documentos que no obran en poder de la Presidencia del Gobierno, en cuanto no existe, en el momento de dictarse la resolución, la relación completa de regalos con el detalle que pretende la recurrente, por lo que su entrega requeriría previamente su elaboración». Un «proceso aún no iniciado», sino que de momento hay una «anotación» que «no es más que una actuación preliminar, por lo que no puede considerarse un trámite de dicho procedimiento».

Si hay «anotaciones simples» que se puedan «consignar en los asientos del registro de la Presidencia del Gobierno (...) únicamente recogen la valoración personal del empleado público que la realiza, sin que esta información determine, o sea determinante, en el procedimiento administrativo posterior a través del cual el órgano competente lleva a cabo la identificación, descripción e incorporación de los obsequios institucionales al inventario», explica.

Por este motivo, y como las notas recogen «la valoración personal de un empleado público con un propósito estrictamente interno y preparatorio», lo que se denomina como «actuación preliminar», se ha firmado un protocolo entre la Dirección General de Pa-

# El Gobierno fiscalizará los regalos presidenciales, excepto los de Sánchez

Firma un convenio con Cultura en plena reclamación ante la Audiencia Nacional de la relación de obsequios llegados a Moncloa



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un viaje a Marruecos

trimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y el Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, de la Presidencia del Gobierno. El objetivo es «tener una información más detallada sobre los regalos y determinar el interés artístico o meramente institucional» para «realizar trabajos conducentes al asesoramiento, documentación, conservación y tratamiento de la colección de bienes y obsequios institucionales de la Presidencia del Gobierno, almacenados en el Complejo de La Moncloa». Pero, apunta la Abogacía del Estado, «esta actuación se realizará con los regalos correspondientes a presidentes que ya no ostentan el mandato». Es decir, que los presentes que haya recibido Pedro Sánchez seguirán, por el

momento, sin darse a conocer.

El escrito adjunta una copia del convenio, que «tendrá una duración aproximada de dieciocho meses, iniciándose inmediatamente tras su firma por ambas partes y finalizando como máximo el 31 de diciembre de 2025», con «seis meses adicionales» que pueden prorrogarse.

Para Rocafort, la «jugada jurídica que se pretende hacer por parte de Moncloa es fiscalizar los regalos de los anteriores presidentes, pero no los del actual, que continuarían a la sombra de todo control». A juicio del abogado reclamante, el hecho de que la Abogacía del Estado aporte como único documento en el pleito sobre el ocultamiento de los regalos de Pedro Sánchez» este convenio firmado Considera «improcedente» la solicitud de un ciudadano a través de Transparencia

La entrega requiere una «elaboración previa» y se prevé para el final del mandato presidencial "ad hoc" es una prueba más de la debilidad del posicionamiento contumazano dar luz a los regalos del presidente».

En su opinión, «ejemplifica el descontrol actual en cuanto a los regalos en Moncloa, que están sin ningún tipo de supervisión y asesoramiento culturales, y son guardados en desvanes y sótanos sin ningún rigor científico».

Refería el letrado en su demanda precedentes como la resolución 198/2019 del CTBG -donde se accedió a proporcionar el «listado de todos los regalos de relevancia institucional y de cortesía que hayan recibido todos los presidentes del Gobierno del período democrático»-; normas como la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas; la propia Ley de Transparencia; el Estatuto Básico del Empleado Público; así como el criterios seguido por otras Administraciones Públicas como la Región de Murcia, la FEMP, la Xunta de Galicia o el Ayuntamiento de Barcelona, concluyendo con una referencia a la normativa de la Casa Real, al criterio del Tribunal de Cuentas así como a las directrices internacionales fijadas por la OCDE.

En el caso de la resolución 198/2019 favorable de Transparencia, indica la Abogacía del Estado que «se refería a los regalos percibidos por quienes habían sido presidentes del Gobierno, pero ya no lo eran en el momento de la solicitud» [22 de diciembre de 2018]. Y «que, en aquel caso, sí que se podía elaborar el inventario de los regalos de relevancia institucional recibidos por los presidentes, porque se había producido ya el cese de estos en su cargo. Premisa que no acontece en el presente procedimiento».

Asimismo, el letrado del Estado se opone a que testifiquen el presidente del Gobierno, el funcionario encargado de efectuar las anotaciones de los regalos institucionales yel responsable de la Unidad de Medios Operativos, órgano dependiente del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno. Propuestas que califica de «flagrantemente impertinentes» y que «en nada servirían a esclarecer los hechos controvertidos», pues «no hay constancia de que ninguna de las tres personas propuestas haya tenido trámite o intervención alguna en las presentes actuaciones». En este sentido, la Audiencia Nacional ha desestimado su concurso. «Se inadmiten por inútiles, al dilucidarse una cuestión jurídica que no precisa de pruebas testificales, sino de la valoración de las razones jurídicas de cada parte», señala.



PATROCINADOR PRINCIPAL

Lenovo



## **JUNIO & JULIO**

MANOLO GARCÍA | 29 JUN · MYKE TOWERS | 04 CAMILO | 05 KIDD KEO | 06 EMILIA | 10 MANÁ | 11 AITANA | 12 SCORPIONS 13 RICKY MARTIN 14 TAINY 17 JHAYCO 18 YNG LVCAS 18 YOVNGCHIMI 19 JAMES BLUNT 20 CANTAJUEGO 21 LUCHO RK 21 LUIS MIGUEL 24 LUZ CASAL 26 SIMPLE MINDS 27 TOM JONES 28

## **AGOSTO**

TABURETE | 01 NICKI NICOLE | 02 ABRAHAM MATEO | 03 HAUSER 04 MARIZA 05 HAKUNA GROUP MUSIC 06 LOLA ÍNDIGO 07 NANCYS RUBIAS 07 LOS CHICHOS | 08 ESTOPA | 09 EL ARREBATO | 10 PAUL THIN + MVRK 11 CRUZ CAFUNÉ 12 SOGE CULEBRA 12 BELÉN AGUILERA + NAIARA 13 VETUSTA MORLA 14 HOMBRES G | 16 EL BARRIO | 17 & 18



**AMISTADES PELIGROSAS** CÓMPLICES · OBK PACO PIL CON BRISA PLAY



20 + **JONAS** 08 + **GORDO** 13 + ROBIN+ AGO+SCHULZ



OKO VIZJO **04 AGOSTO** 

































### Conflicto en Oriente Medio



▶Tercer día de fuego cruzado. El Gobierno israelí llama a crear un frente común contra Irán al que acusa de estar detrás de la creciente inestabilidad regional: «Debe ser detenido ahora»

# La escalada de Israel con los hutíes llega a Hizbulá

Antonio Navarro. RABAT

l ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, instó ayer a la creación de un frente internacional contra la amenaza de Irán en medio de una escalada inédita entre las FDI y los rebeldes yemeníes conocidos como los hutíes. Horas después de que la aviación israelí bombardeara un importante puerto en manos de la insurgencia chií en el sur de Yemen en respuesta a la explosión de un dron de fabricación iraní en Tel Aviv reivindicada por los hutíes, el movimiento político militar apoyado por Teherán respondió con el lanzamiento de misiles hacia Eilat, ciudad israelí situada a orillas del mar Rojo.

«El Ministerio de Exteriores está en contacto con países y organizaciones de todo el mundo para enfatizar la importancia y la necesidad de la sacciones de Israel contra los hutíes en Yemen», afirmó Katz en su cuenta de la red social X. Para el jefe de la diplomacia israelí no hay dudas de que Teherán está detrás de la escalada protagonizada por los hutíes desde Yemen y por Hizbulá, la poderosa milicia chiita con base en el Líbano, al margen de Hamás, protagonista el 7 de octubre pasado de la mayor matanza terrorista en la historia de Israel. «Irán pone en peligro la paz global y debe ser detenida ahora, antes de que sea demasiado tarde», escribió el ministro israelí en X.

Por su parte, el régimen de los mulás volvía ayer a marcar distancias respecto de la acción de fuerzas «proxy» como los hutíes o Hizbulá: una estrategia comunicativa con la que la República Islámica -consciente de su inferioridad militar- ha tratado hasta ahora -y a pesar de la inédita agresión contra Israel del 13 de abril— de evitar una confrontación militar abierta con Israel y su aliado estadouni-

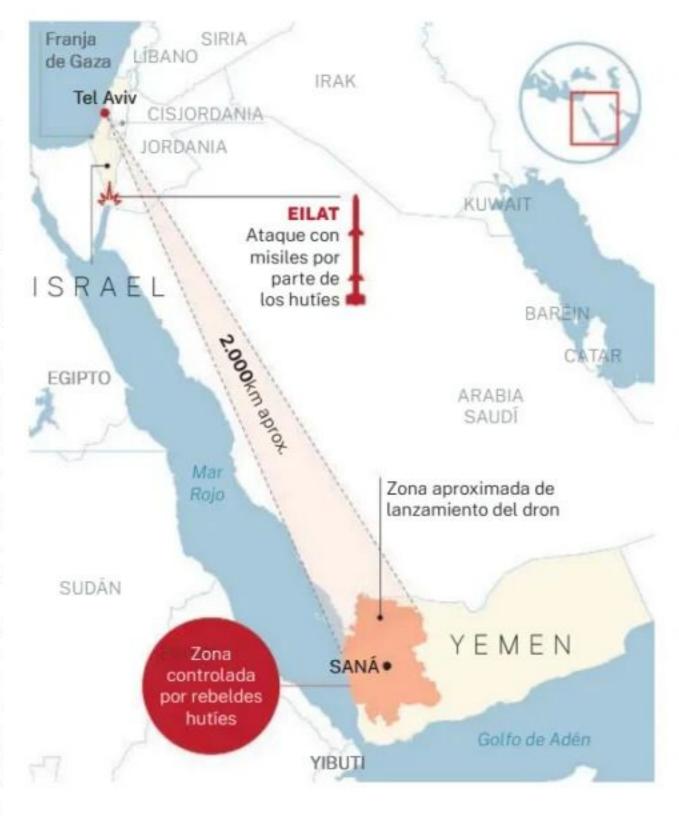

dense. El nuevo ministro de Exteriores iraní, Nasser Kanaani, advirtió ayer contra «la agresiva naturaleza del régimen asesino de niños» ante la posibilidad de una escalada regional de «peligrosas e impredecibles consecuencias». A juicio del jefe de la diplomacia persa, «los asesinatos continuos y el asedio total a los indefensos residentes de Gaza» constituye la razón del aumento de las tensiones en Oriente Medio.

El último balance de las autoridades rebeldes elevaba ayer a seis el número de muertos y a 87 el de heridos -la mayoría presentaba quemaduras- como resultado del bombardeo israelí del sábado sobre el puerto de Hodeida, unas instalaciones situadas en el suroeste de Yemen que el grupo insurgente -que controla gran parte

En la madrugada del sábado la aviación israelí bombardeó un depósito de armas de la milicia libanesa

Los sistema de defensa israelíes derribaron un misil lanzado por los hutíes en el mar Rojo

del país, incluida la capital- utiliza para introducir combustible y mercancías, aunque también como depósito de armas. Por su parte, desde el Ejército israelí se informó de que sus «aviones de combate golpearon objetivos militares del régimen terrorista hutí en la región del puerto de Hodeida». Según el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, el citado puerto es «la principal vía de suministro de armas iraníes desde Irán a Yemen, empezando por el dron utilizado en el ataque» de Tel Aviv. Tel Aviv, que continuaba ayer su operativo en Gaza con bombardeos contra la localidad de Nuseirat, promete nuevas acciones contra un movimiento que viene amenazando intereses económicos occidentales desde el pasado mes de octubre. Desde entonces, los hutíes llevan a cabo ataques en el mar Rojo y el golfo de Adén contra barcos vinculados según ellos a Israel, en solidaridad con los palestinos de Gaza, y lanzaron misiles contra ciudades israelíes, aunque prácticamente todos fueron derribados. La excepción fue la entrada de un dron procedente de Yemen -burlando los sistemas israelíes de defensa; según Tel Aviv el aparato no tripulado fue identificado pero no considerado amenaza- y su posterior explosión en las calles de la ciudad más poblada de Israel, Tel Aviv.

La situación continúa escalando y ayer el Ejército israelí anunció haber interceptado con el sistema Arrow-3 un misil disparado desde el país árabe en dirección a la localidad de Eilat, situada en la frontera de Israel con Arabia Saudí y Jordania que ha sido uno de los blancos principales de los hutíes desde el pasado mes de octubre. Según las autoridades israelíes, los hutíes han lanzado unos 150 drones y 50 misiles de crucero contra Israel desde que comenzó la guerra en la Franja.

Además, en la noche del sábado la aviación israelí bombardeó un



depósito de armas perteneciente a Hizbulá en la localidad costera de Adloun, situada entre Tiro y Saida en el sur del Líbano con el resultado de siete personas heridas, según informaba el mediolocal «L'Orient-Le Jour» en su edición digital ayer. Desde que comenzara la operación de las fuerzas israelíes en Gaza, la organización - un Estado dentro del fallido Estado libanés— ataca con regularidad casi diaria con cohetes, drones o misiles las comunidades del norte de Israel. Ayer domingo el partido-milicia de adscripción chií dirigido por Hasan Nasralálanzó una decena de cohetes contra la región de la Alta Galilea, que causaron daños materiales e incendios además de provocar la activación de las sirenas.

LA RAZÓN . Lunes. 22 de julio de 2024 INTERNACIONAL 23



Rebeldes hutíes respaldados por la República Islámica de Irán prometen responder a los bombardeos de Israel en Yemen

# El Ejército llama por primera vez a filas a los ultraortodoxos

Envia 1.000 órdenes de reclutamiento tras el fin de la exención militar decretada por el Tribunal Supremo

A. Navarro, RABAT

El Ejército israelí comenzó ayer a enviar las primeras órdenes de reclutamiento a los miembros de la comunidad ultraortodoxa en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Supremo para incorporar a filas a una parte de la sociedad hasta ahora prácticamente exenta de responsabilidades militares. Todo israelí mayor de 18 años, tam-

bién los miembros de la comunidad conocida en Israel como haredí, está obligado por ley a servir en las Fuerzas de Defensa durante un período de 24 a 36 meses. Con una sociedad en guerra desde el pasado mes de octubrey, de manerageneral, siempre necesitada de efectivos militares, el de los haredíes -la corriente nació en el siglo XIX en las comunidades asquenazíes de Europa centraly oriental-constituye un recurrente quebradero de cabeza para las autoridades israelíes. La mayor parte de los miembros de comunidad, que ha experimentado, gracias a sus altas tasas de natalidad, un elevado crecimiento demográfico en las últimas décadas, rechaza servir en el Ejército y hasta la propia existencia del Estado de Israel, que

consideran herético. A juicio de los integrantes de esta minoría religiosa -la mayor parte reside en el distrito de Mea Shearim en Jerusalén—, el nacimiento del verdadero Estado de Israel solo podría haberse producido de la mano de la llegada del mesías.

Antes del dictamen del Tribunal Supremo, cientos de haredíes venían protagonizando semanalmente protestas en Israel contra lo que consideraban un ultraje del Ejército. Otra parte de la población del país, por contra, exige que los ultraortodoxos dejen de gozar de un privilegio que los excluye de un proceso que deben atravesar todos los ciudadanos independientemente de su condición. El agravio se acentúa habida cuenta de que durante la actual guerra contra Hamás en la franja de Gaza han muerto va 320 militares.

Pero la emisión de la citada orden el pasado 25 de junio ha elevado aún más la temperatura de la protesta. El último de estos choques se produjo hace una semana, cuando un grupo de judíos ultraortodoxos agredió a dos oficiales del Ejército de Israel en la ciudad de Bnei Brak, situada en la periferia de Tel Aviv. Además, en los últimos días, importantes rabinos ultraortodoxos han instado a los estudiantes de los yeshivot del país, las escuelas donde se estudia la Torá -el libro sagrado y fundamental de la fe judía-a ignorar cualquier comunicación procedente de las Fuerzas de Defensa de Israel.

24 ECONOMÍA

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN

El dato

79,5

euros/MWh será el precio de la luz hoy

El precio del mercado mayorista eléctrico se duplicará con creces hoy-en concreto, subirá un 161%respecto a ayer después de que este fin de semana los precios se relajasen hasta la cota de los 30 euros. 161%

será el incremento que registrará la energía

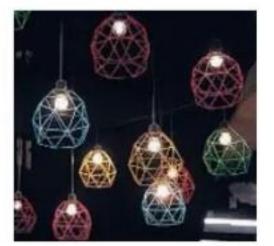

La empresa

## endesa

Las plantas renovables de Endesa en Andalucía han alcanzado un máximo en producción en los seis primeros meses del año con un 25,5% más de energía libre de emisiones respecto al mismo periodo de 2023. La balanza



La actividad del sector de la construcción en España retrocedió un 1,4% en España durante el primer semestre del año, rompiéndose así la tendencia de crecimiento que se registraba desde el año 2021, según datos de Nalanda, plataforma de gestión.



La multinacional de moda y perfumería Puig, propietaria de marcas como Jean Paul Gaultier o Carolina Herrera, se incorporará hoy al Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, en sustitución de Meliá Hotels. Puig empezó a cotizar en bolsa el 3 de mayo.

El porcentaje del valor de tasación que financia con préstamos se mantiene casi sin cambios y los criterios de concesión se endurecen

# La banca mantiene el puño apretado con las hipotecas

R. L. Vargas. MADRID

os años del boom inmobiliario quedan lejos. Y algunas de las prácticas extendidas entonces que condujeron a la explosión de la burbuja que se formó parece que también. Los tiempos en los que la banca concedía préstamos por el 100% del valor de tasación de la vivienda -y, en algunos casos, por un porcentaje superior para reformarlay con criterios laxos parecen superados y las entidades mantienen un férreo control para evitar otro «crack» financiero en forma de impagos como ocurrió con las denominadas «hipotecas basura».

En el último año, el porcentaje de financiación que conceden de media los bancos a través de hipotecas respecto a lo tasado -el denominado en inglés «loan to value» (LTV)- se ha mantenido en unos niveles que ya de por sí eran bastante contenidos. Durante el primer trimestre del año, el «loan to value» se situó en el 61,5%, un 2,4% por debajo del nivel que marcaba en el arranque de 2023, según los datos del Banco de España.

También se han reducido las hipotecas que superan el 80% del valor de tasación, que han retrocedido hasta el 6,7%, un 6,9% menos que en el primer trimestre de 2023. Estos préstamos estuvieron en el germen del «crack» financiero de Wall Street que devino después en una profunda crisis económica mundial de la que todavía quedan cicatrices. El destape sobre todo en Estados Unidos de miles de hipotecas imposibles de pagar por las facilidades dadas por la banca para conceder hipotecas a clientes poco solventes dejó a las entidades con un problema de morosidad que los reguladores atajaron por la vía del «loan to value» al 80%. Cuando llegó la crisis, las autoridades regulatorias entendieron que lo adecuado era fijarlo en ese porcentaje para evitar otra cascada de morosidad que pusieran en apuros al sistema financiero. Así, de casi un 18% de préstamos que superaban este límite en el año 2006 se pasó a poco más del 10% en 2009, aunque luego el porcentaje volvió a subir en 2013 para después iniciar una senda descendente que ahora se ha agudizado hasta rondar mínimos de las últimas dos décadas.

#### Criterios más duros

De la mayor dificultad que tienen las familias para acceder ahora a un préstamo hipotecario da también cuenta la última Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España dada a conocer a mediados de este mes. En la consulta, el regulador financiero constata, La gran banca ganará un 13% más hasta junio

Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco-obtuvieron un beneficio conjunto cercano a los 14.000 millones de euros en la primera mitad del año, según las estimaciones de los analistas, lo que supone un 13 % más que un año antes. El resultado ascendería a 14.044 millones, un 13,4% más que un año antes, y marcaría un nuevo récord para el sector, a pesar de haber pagado a comienzos del ejercicio casi 1.500 millones de euros, en concreto 1.478,6 millones, por el gravamen extraordinario ideado por el Gobierno. Solo por este impuesto, CaixaBank restó 493 millones en el primer trimestre, Santander, 335; BBVA, 285; Sabadell, 195; Bankinter, 95; y Unicaja

Banco, 78,6. millones.

precisamente para evitar situaciones como la de la burbuja, un mayor endurecimiento de los criterios para la concesión de hipotecas
-entendidos estos por todas las
actuaciones realizadas por el banco para decidir si otorga o no un
crédito-. Según el regulador financiero, el endurecimiento de los
criterios de concesión de los préstamos a los hogares se habría producido, en el caso de los destinados a adquisición de vivienda, por
la menor tolerancia al riesgo de
algunas entidades financieras.

En el último informe que la Universidad Pompeu Fabra ha elaborado para el Grupo Tecnocasa, este centro también ha constatado que la evolución de los indicadores que ha analizado sugiere que los bancos siguen en una línea conservadora en relación con los criterios de calidad crediticia que se inició tras el estallido de la burbuja. A este respecto, destacan, además del contenido «loan to value», que la proporción de hipotecados con contrato laboral indefinido fue del 83,3% en el primer semestre del año, mientras que el porcentaje de hipotecados con contrato temporal fue de apenas el 3,6%. Los bancos, según detalla el análisis, también han reducido hasta una media de 28 años la duración media de las hipotecas para recortar los riesgos de impago.

Superado el filtro inicial, aque-

llos que consiguen una hipoteca del banco lograron entre abril y junio unas condiciones algo mejores, aunque no mucho, lo que se tradujo en un leve descenso de los tipos de interés aplicados y de los márgenes ordinarios, así como en una liviana mejora del «loan to value» que no especifica. ECONOMÍA 25

#### Opinión

## Apaga y vámonos de viaje

Juan Carlos Higueras\*

n fallo en el sistema operativo Windows, el corazón de Microsoft, que sufrió un infarto el pasado viernes, afectó al resto de los órganos vitales del ecosistema tecnológico global, haciendo que miles de vuelos en todo el mundo entraran en parada cardiaca. Parece irónico que la misma tecnología que promete hacernos la vida más fácil pueda, por un simple error informático, desencadenar un caos a escala global, provocando una avalancha de cancelaciones y retrasos en miles de vuelos en el mundo y convertir un día vacacional en la peor de las pesadillas.

Además, desencadenó un efecto dominó alterando las cadenas de suministro globales y retrasando la entrega de materiales clave en los procesos productivos. Todo un desastre logístico que dejó varados a cientos de miles de pasajeros con reservas hoteleras en sus destinos, cruceros, vuelos de conexión perdidos y otros eventos, que les obligó a

incurrir en gastos adicionales lo que, junto al impacto global en muchos sectores, provocó pérdidas económicas incalculables, aparte de arruinar las ansiadas vacaciones.

Este incidente pone de relieve una realidad preocupante, que nuestra creciente dependencia de la tecnología nos hace increíblemente vulnerables. En un mundo global, los sistemas que gestionan desde nuestros vuelos hasta nuestras finanzas están tan interconectados que un solo fallo puede tener repercusiones catastróficas. Y surge la pregunta sobre la innegable responsabilidad de Microsoft y la compensación, pues como proveedor de servicios críticos para tantas aerolíneas, recae sobre ellos la obligación de

garantizar la fiabilidad y seguridad de sus sistemas y debería tener la obligación de compensara los pasajeros por retrasos y cancelaciones, aunque es poco probable que haya compensaciones por fuerza mayor.

Mientras avanzamos ilusionados hacia un futuro más digital y automatizado, debemos recordar que la tecnología es una herramientano infalible y con riesgos. Y no deberíamos olvidar la importancia de estar preparados para cuando las cosas no salgan según lo planeado. En el futuro, ¿La tecnología estará a nuestro servicio o nosotros al de ella?

\*Doctor en Economía y profesor de EAE Business School



La banca ha
endurecido las
condiciones
para las
hipotecas para
reducir el
riesgo de
impagos

tuvo estables en el 4,25%- una vez que la inflación ha dado algo de tregua a la economía. De ello se han beneficiado tam-

De ello se han beneficiado también los que ya tienen un préstamo para vivienda gracias a la marcha favorable a sus intereses del euríbor. El indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas a interés variable se situó el viernes en el 3,502%, el nivel más bajo desde marzo de 2023, lo que anticipa nuevas rebajas en las cuotas en las próximas revisiones.

Tras varias sesiones a la baja, la media de julio desciende ya hasta el 3,561%, por debajo del 3,65% registrado en junio y muy por debajo también del 4,149% que registró en julio del año pasado.

#### Espiral bajista

El euríbor encadenó ya en junio tres meses consecutivos a la baja. El indicador empezó el año en el 3,609% (media de enero) para subir al 3,671% en febrero y al 3,718% en marzo. A partir de ese momento, arrancó una senda descendente ante las previsiones sobre recortes de los tipos de interés en Europa. El indicador bajó hasta el 3,703% en abril y se situó en mayo en el 3,680%.

A pesar del respiro que está dando el euríbor a los hipotecados que están revisando su hipoteca en los últimos meses, lo cierto es que las hipotecas referenciadas a un interés variable aún soportan una subida del 58% por cada 100.000 euros de capital prestado, en comparación con el momento en que el indicador estaba en negativo.

En concreto, según los datos del cierre de junio de 2021, con el euríbor en el -0,48 %, la cuota mensual de una hipoteca media era de 355,24 euros, en tanto que en 2024, tomando como referencia un euríbor en el 3,65 %, la misma cuota se eleva a los 564,38 euros, según la asociación de usuarios financieros Asufin.

Respecto a la moderación de los precios de las hipotecas, el Banco de España consignó la pasada semana que el tipo de interés medio al que las entidades españolas concedieron créditos hipotecarios en el mes de junio se situó en el 3,71%, lo que supone su nivel más bajo desde abril de 2023, cuando

se situó en el 3,683%. De esta forma, el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades en España se redujo en 15,1 puntos básicos en el sexto mes del año. En comparación con junio de 2023, el descenso ha sido de 33,5 Las entidades aprietan otras medidas para bajar riesgos como reducir los años de hipoteca

puntos básicos.

En la reducción del coste de las hipotecas ha tenido que ver la batalla que han desatado las entidades con mejores ofertas al calor del fin del periodo de subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) - en la reunión del pasado jueves los man26 ECONOMÍA Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN

#### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ESPASA CALPE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Madrid, C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 17, el día 4 de septiembre de 2024 a las 10,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día Junta Ordinaria

- 1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
- 2. Delegación de facultades.
- 3. Aprobación del acta de la Junta.

#### Orden del día Junta Extraordinaria

- Retribución del Consejo de Administración.
- Reelección de auditores.
- 3. Aprobación y, en su caso, ratificación de modificación y novación de crédito sindicado.
- Delegación de facultades.
- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

> Madrid, a 16 de julio de 2024. El secretario del Consejo de Administración, D. Luis Elias Viñeta

## LARAZON

## **Financieros** Societarios Agrupados

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN AGRIMARBA 2, S.L.U. (Sociedad Absorbente) APRICARE FRUIT, S.L.U. (Sociedad Absorbida)

Con fecha 19 de julio de 2024, el órgano competente de la sociedad Agrimarba 2, S.L.U. (la "Sociedad Absorbente"), ha aprobado la fusión por absorción de la sociedad Apricare Fruit, S.L.U. (la "Sociedad Absorbida") en beneficio de la Sociedad Absorbente, en los términos establecidos en el proyecto común de fusión formulado y firmado por los correspondientes órganos de administración de las sociedades participantes con fecha 29 de mayo de 2024 (el "Proyecto") (la "Fusión").

La Fusión implica la disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida con aportación en bloque por sucesión universal de su patrimonio social a la Sociedad Absorbente, quedando ésta última subrogada en la titularidad de todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida, y todo ello con arreglo a los términos establecidos en el Proyecto.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios, a los acreedores y a los propios trabajadores de cada una de las sociedades implicadas en las operaciones anteriormente expuestas, a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como a presentar observaciones relativas al Proyecto en los plazos y términos previstos en el Real Decreto-Ley 5/2023.

En Almassora (Castellón), a fecha 19 de julio de 2024. D. José Luis Martinavarro Ferrer, representante persona física del consejero de la Sociedad absorbente, la sociedad Cítrico Global, S.L. con facultades especialmente delegadas al efecto, y D. Enrique Colomer Selva, administrador solidario de la Sociedad Absorbida.

# Las constructoras, a por el faraónico metro de Bangladesh

Las compañías españolas se postulan para un proyecto valorado en 68.000 millones

J. Sanz. MADRID

España ha trasladado el interés de las empresas españolas en participar en la construcción de varias infraestructuras en Bangladesh, coincidiendo con la visita que la primera ministra de ese país, Sheikh Hasina, realizará hoy y mañana a Madrid.

El principal proyecto en estudio es la construcción de un metro para la ciudad de Daca, su capital, que según la documentación consultada por Europa Press tendrá en una primera fase 4 líneas a lo largo de 109 kilómetros, con un coste de 27.000 millones de euros.

Estas cifras están incluidas en un informe realizado en 2021 por la empresa de ingeniería española Typsa como parte de los estudios preliminares para estudiar la viabilidad del proyecto, que también proyecta una segunda fase de 76 kilómetros y una última de 72 kilómetros, todo ello a lo largo de 30 años por 68.000 millones de euros e incluyendo todas las etapas del proceso.

Según el diario bangladesí «Tbsnews», la administración de Transporte del país ya ha remitido al departamento económico los dos primeros estudios financiados por España para poder

llevar a cabo estos proyectos. Asimismo, la oficina comercial y económica de España en Daka ha propuesto la posibilidad de otorgar ayudas para financiar la realización de más estudios preparativos, de asistencia técnica y de diseños de ingeniería.

El objetivo español es promocionar las empresas españolas del sector, que tienen una gran experiencia en el extranjero, tratándose en este caso, además, de un país con un alto crecimiento económico. Con una población de más de 160 millones de personas, Bangladesh ha sido incluido

en la lista «Next Eleven» de Goldman Sachs por su potencial de convertirse en una gran potencia. En 2023, su crecimiento fue del 5,8%, con una proyección del 7% anual, y la clase media alcanzará 34 millones de personas, es decir, el noveno mayor mercado de consumidores para 2030.

Hoy, la primera ministra de Bangladesh participará en un evento de la Cámara de Comercio de Madrid y la Embajada de ese país, en el que también intervendrá la secretaria de Estado de Comercio española, María Amparo López Senovilla.



Las constructoras españolas son expertas en construir suburbanos

#### Ayuntamiento de POZUELO DE ALARCON

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON ANUNCIO

Se pone en general conocimiento que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 26 de junio de 2024, adopto, entre otros, el siguiente acuerdo

1°.- ADMITIR A TRAMITE Y APROBAR INICIALMENTE la Modificación del Estudio de Detalle de la Parcela C.2-B del Poligono 1 sector 1 del API 3.4-02 "Ampliación Casa de Campo" del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, sita en Avenida de Europa 19, promovido por MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A., concretado en los documentos presentados con fechas 4 y 10 de junio de 2024 (NRE 24549 y 25956 respectivamente), y publicados con los siguientes CSV: DOC Nº 1. Memoria. CSV: 015E 133S 6V2R 1L65 000L

| Plano I.01. | CSV: 150Z       | 4X15     | 661J | 4M4F    | 1DY4     |        |      |      |
|-------------|-----------------|----------|------|---------|----------|--------|------|------|
| Plano I.02. | CSV: 5Q3E       | 1B3H     | 540P | 1Z22    | 0X9T     |        |      |      |
| Plano I.03. | CSV: 3B3U       | 4H71     | 0U1C | 346C    | 15TK     |        |      |      |
| Plano I.04. | CSV: 502L       | 5K4T     | 404N | 2A64    | 15KM     |        |      |      |
| Plano I.05. | CSV: 596D       | 5P71     | 3411 | 4R11    | 173C     |        |      |      |
| Plano P.01. | CSV: 1R2U       | 454V     | 6E02 | 1X5P    | OYDZ     |        |      |      |
| Plano P.02. | CSV: 6I2D       | 5K6O     | 603P | 1T2C    | 09WA     |        |      |      |
| Plano P.03. | CSV: 0Y3C       | 3K4B     | 3T01 | 0R6E    | 1DKX     |        |      |      |
| Plano P.04. | CSV: 6S3B       | 536L     | 3033 | 632B    | 109F     |        |      |      |
| Plano P.05. | CSV: 5268       | 5660     | 6Q14 | 5249    | 0W9U     |        |      |      |
| Plano P.06. | CSV: 4U1Z       | 3R3Y     | 0Q4Z | 6F3W    | 0EQ8     |        |      |      |
| Resumen Ej  | ecutivo.        | CSV:     | 3S0F | 0G02    | 5T1R 3V4 | 1 16BE |      |      |
| Memoria Imp | pacto Normati   | vo:      |      | CSV: 5Y | 73 076P  | 0K2W   | 3165 | 0BD5 |
| Memoria Via | bilidad Econó   | mica:    |      | CSV: 1L | 14F 656T | 391Z   | 2830 | 0P3P |
| Memoria Sos | stenibilidad Ed | conómica | 10   | CSV: 0N | 10Y 3V4C | 4Z5U   | 3C5T | 12LE |
|             |                 |          |      |         |          |        |      |      |

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 60 en relación con el artículo 59.4 y 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de suelo de la Comunidad de Madrid con las siguientes condiciones que se derivan del informe emitido por la Arquitecto Municipal Jefe del Departamento de Planificación urbanística de fecha 11 de junio de 2024:

Durante el periodo de información pública tras la aprobación inicial del Estudio de Detalle, se deberá notificar y dar trâmite de audiencia a los siguientes organismos:

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

- Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.
- Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
- Concejalia de Familia.
- Departamento de Licencias de Actividad
- 2º.- SOMETER EL EXPEDIENTE relativo a la Modificación del Estudio de Detalle de la Parcela C.2-B del Poligono sector 1 del API 3.4-02 "Ampliación Casa de Campo" del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, sita en Avenida de Europa 19, promovido por MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A., con los CSV indicados AL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA por plazo de veinte días, mediante inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en uno de los periódicos de mayor difusión en la misma, así como mediante su exposición en el Tablón de Anuncios y web municipal, debiéndose notificar dicho trámite a los propietarios
- 3º.- REQUERIR los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos.
- 4º.- SUSPENDER el otorgamiento de licencias urbanísticas que, incluidas en el ámbito comprendido en el Estudio de Detalle, pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la citada Ley 9/2001 y 120 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que, en relación con el mismo, pueden formularse alegaciones durante el plazo de veinte días contando desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, pudiendo ser consultado el expediente en el departamento de Planificación Urbanistica del Ayuntamiento, de lunes a viernes y desde las 9,00 a las 14,00 horas, con cita previa a través del correo electrónico planeamiento@pozuelo.madrid, así como en los canales de información urbanística de la página Web de Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (https://www.pozuelodealarcon.org/urbanismo-y-vivienda/expedientesurbanisticos-en-informacion-publica).

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de julio de 2024.-

El Director General de Urbanismo, Vivienda y Nuevos Proyectos (Decreto de Alcaldia 12/06/2024), Juan Jose de Gracia Gonzalo.

# El error de Microsoft que provocó el caos solo afectó al 1% de equipos con Windows

S. E. F. MADRID

El gigante tecnológico Microsoft estima que el error de la empresa de ciberseguridad Crowdstrike ha afectado a 8,5 millones de dispositivos con sistema operativo Windows y aboga por la «colaboración» del sector para evitar y resolver rápido casos similares.

El vice presidente de seguridad de sistemas operativos y empresas de Microsoft, David Weston,

ha dicho en el blog corporativo que los 8,5 millones de dispositivos Windows afectados por el fallo suponen «menos del uno por ciento de todas las máquinas Windows» y ha puesto de relieve las graves consecuencias. «Aunque el porcentaje es pequeño, los amplios impactos económicos y sociales reflejan el uso de Crowdstrike por empresas que gestionan muchos servicios críticos», ha opinado, aludiendo a la «naturaleza interconectada» del ecosistema tecnológico y los clientes que lo utilizan.

En ese sentido, ha considerado el «apagón» un «recordatorio» de la importancia de que las tecnológicas prioricen el uso de mecanismos de seguridad y de «recuperación de desastres» en sus operaciones, y que trabajen juntas. «Como hemos visto en los dos últimos días, aprendemos, nos recuperamos y avanzamos más efectivamente cuando colaboramos y trabajamos juntos».

SOLUCIONES AUDIOVISUALES

# **Storimake**

# Vídeo ágil, eficiente, asequible y de calidad

La nueva plataforma de Storimake, la empresa que ha revolucionado el sector del vídeo en España, ha llegado al mercado

espués de ganar el Premio Startup del Año en 2023, Storimake lanza su nueva plataforma para empresas convirtiéndose en la única del mundo específicamente dedicada a la generación de contenido democratizado con servicio 360. Grabación o fotografía y edición con entrega en 24 h en cualquier parte de España, contratación web en 5 clics y precios hasta 10x veces menores que la oferta tradicional con profesionales fichados, filtrados y categorizados meticulosamente.

De la misma forma que puedes pedir comida o transporte en cuestión de segundos, pensamos que se podría hacer lo mismo con servicios audiovisuales y gracias a la tecnología hoy damos servicio a más de 200 empresas. Confiamos en que Storimake es la mejor solución para cubrir las necesidades de comunicación actuales, "Nuestra misión es democratizar la generación de contenido haciéndolo accesible y ágil" resume Jaime Mengual Abella, socio y COO de la empresa.

Storimake nace con el objetivo de ser la plataforma tecnológica de generación de contenido más ágil del planeta y para todas las empresas independientemente de su tamaño. Nuestra propuesta de valor la respaldan las + de 200 empresas que confían en nosotros, tanto enterprise (Telefonica, Deloitte, Sabadell, Wizink, Acciona, Abanca, At Kearney, Publicis, BMW, etc.) como SMEs (inmobiliarias, moda, hostelería, animación, influencers, agencias...)

La comunicación ha cambiado con la era digital y las redes sociales. Las empresas necesitan comunicar con recurrencia, agilidad, inmediatez, precios asequibles y calidad profesional. Las soluciones tradicionales no están adaptadas. Las agencias o productoras requieren presupuestos altos y son poco ágiles. Los freelance, conllevan una gestión tediosa de búsqueda y entendimiento del perfil, negociación y contratación con este, gestión de licencias, confidencialidad, envío de archivos, pagos... Storimake es la única solución adaptada a estas



necesidades. 5 clics para contratar el proceso completo con expertos en la vertical específica que se desee, entrega en 24 h, cobertura global, precios imbatibles y garantía de producto. No debemos pasar por alto el ahorro de consumos, además de precios y gestiones, que se consigue con el formato Storimake donde eliminamos todos los largos desplazamientos gracias a la cobertura que tenemos con nuestros proveedores", explica Fran Utrera Antón, cofundador y CEO de Storimake. "Storimake deriva en una extensión de tu equipo interno de comunicación, sin los costes ni riesgos que conlleva este. Una vez las empresas han probado, testado y confirmado la propuesta de valor, comienzan a contratar de manera recurrente. Llegados a este punto les ofrecemos la opción de disponer de proveedores específicos asignados a sus necesidades. Al tener siempre los mismos proveedores, el entendimiento entre proveedor y empresa y el flujo de trabajo es aún más ágil. En base a esto estamos desarrollando el modelo de suscripción", añade Fran.

#### Funcionamiento de Storimake

"Gracias a la tecnología actual, estamos mejorando un servicio y producto que hacen la vida mucho más fácil tanto para empresas como para creadores. Para las

empresas, solicitar un video es tan fácil como pedir una pizza en Glovo; ese es nuestro objetivo y nos encanta ver cómo nuestros clientes no pueden imaginarse ya sin nuestra plataforma. Para el creador, poder trabajar a su ritmo, donde y cuando quiera es una libertad que pocos trabajos ofrecen, tenemos algún caso de Filmer (creador o filmmaker) donde Storimake es su única fuente de ingreso. Adicionalmente, estamos completando e implementando con la IA para ayudar con las estrategias de contenido e ideas de contenido, mejorar el rendimiento de carga de contenido pesado y algunas funcionalidades nuevas que mejorarán la experiencia de usuario", detalla Forest Bakker, Cofundador y CPO.

Los Filmers, ubicados por zonas geográficas, graban el contenido. Al terminar, cargan este a través de la web para que el editor experto en el contenido que se haya grabado, lo descargue desde cualquier ubicación, edite y lo entregue a través de la plataforma al usuario final. "Grabado, editado y entregado en 24h. Gestión ágil a través del smartphone y precios reducidos de forma exponencial para las empresas y usuarios".

#### **Nuevas funcionalidades**

En la nueva plataforma enfocada a empresas, Storimake ha aña"Las empresas se han dado cuenta que funcionan mejor las pequeñas publicaciones diarias que gastarse mucho dinero en una gran campaña por tiempo limitado"

"Grabado, editado y entregado en 48h. Gestión ágil a través del smartphone y precios reducidos de forma exponencial para las empresas y usuarios"

dido nuevas funcionalidades que aseguran que sus clientes puedan encontrar el mejor profesional para sus necesidades y su estrategia de contenido recurrente. De este modo, por ejemplo, han segmentado los profesionales según la vertical de su especialización (fashion, retail, producto...), así como han puesto ejemplos que pueden servir de inspiración para las empresas. "Lo que queremos es dar un servi-

cio global a través de la app y de la plataforma web. Un servicio 360°, con entrega en 24h y con todas las garantías de calidad".

Además, cuando el producto está entregado, la empresa tiene dos rondas de cambios (si se requiere), lo que permite acabar de afinar el vídeo final y que el cliente tenga todo el control creativo.

#### Calidad asegurada

En Storimake no ofrece sus servicios quién quiere, somos muy rigurosos con el proceso de selección de profesionales. Actualmente contamos con casi 400 freelancers entre activos y en espera de hacer su primer trabajo. Automatizamos parte del proceso para minimizar riesgos y esfuerzos, pero en última instancia es un empleado encargado quien da el visto bueno a la incorporación a la plataforma. Ya en la plataforma, son categorizados por vertical de cliente y luego asignados a estos mismos. "En el caso de los videógrafos, la asignación es por localización. Reportamos una tasa de repetición del 50% en 2024 y una recurrencia a 6 meses del 40% en el último trimestre, estas métricas respaldan nuestra propuesta de valor", explica Jaime

www.storimake.com

28 ECONOMÍA

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN

### Agricultura

a nueva legislatura del Parlamento Europeo, que es clave para los intereses del sector agrario español, comenzó a andar la semana pasada con la elección de las presidentas de esta cámara y de la Comisión Europea, puesto en el que repetirá la alemana Von der Leyen, y con la asignación de los diferentes eurodiputados a las distintas comisiones parlamentarias. En la de Agricultura, que es la que interesa de forma más directa a los agricultores y ganaderos, habrá cuatro españoles: Carmen Crespo, exconsejera de Andalucía, por el PP; Cristina Maestre, por los socialistas; Mireia Borrás, que pertenece al grupo en el que se ha integrado Vox y, porúltimo, el cabeza de lista de Se ha Acabado La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, que ha mostrado un especial interés por los asuntos agrarios durante los últimos meses. La presidencia de citada Comisión de Agricultura estará en manos del grupo de eurodiputados liderado por el partido de la italiana Meloni, al haber renunciado los del Partido Popular Europeo (PPE) a ella. Entre las tareas que tendrá durante los próximos cinco años destaca la negociación y aprobación de la nueva PAC, que se debería aplicar a partir del año 2028, cuando entre en vigor el nuevo marco Presupuestario de la UE.

Pero la de Agricultura no es la única comisión parlamentaria a la que los agricultores y ganaderos deben prestar atención. También es vital para sus intereses lo que suceda en la de Presupuestos, que debatirá el ya citado Marco Financiero para el periodo 2028-34. Se trata, ni más ni menos, que de distribuir entre los diversos capítulos de gasto total la cantidad de dinero que se asigne para la PAC en su conjunto y para las ayudas directas de la misma especialmente.

Por otro lado, habrá que estar muy atentos a lo que suceda en la Comisión de Medio Ambiente, la más numerosa del PE, porque allí se debaten muchas de las normas que afectan a los agricultores y ganaderos en el marco del llamado Pacto Verde europeo, iniciativa que según dijo Von der Leyen continuará adelante, aunque falta por ver con qué intensidad. Finalmente, también habrá que hacer un especial seguimiento a lo que suceda en la Comisión de Comercio Inter-

#### El análisis



# Nuevos ((cromos))

Pérez, en la recién constituida Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo

nacional del PE, que sería la encarga de dar el visto bueno a los acuerdos comerciales que se firmen con terceros países y al polémico asunto de la aplicación de las cláusulas espejo, una de las principales reivindicaciones del sector agrario europeo durante las últimas movilizaciones.

La continuidad de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea con el apoyo de «los verdes» abre numerosos interrogantes desde el punto de vista de la aplicación del Pacto Verde y de la futura PAC. La alemana repite gracias a los votos de su propio

grupo, el Partido Popular Europeo (PPE), de los socialistas, de los liberales-renovadores encabezados por los de Macron y de loya citados verdes. Los intereses y propuestas de todos ellos no solo no son los mismos, sino que en algunos casos son contradictorios. Von der Leyen ha ido haciendo promesas al cuarteto y ahora hay que ver cómo se conjugan. Lo que dijo la reelegida presidenta de la Comisión en su discurso fue relativamente bien acogido por los dirigentes agrarios de la UE. Mandó tres mensajes claros: hace falta que el sector

¿Sustituirá «Vicky la roja» a Fernando Miranda en su cargo en el ministerio de Luis Planas?

> Alvise Pérez, en un pleno del Parlamento Europeo en Bruselas

agrícola comunitario sea más competitivo; se impone reducir la carga burocrática y el papeleo que asfixia a las explotaciones agrarias y las medidas del Pacto Verde continuarán adelante, aunque con matizaciones. Ahora falta saber cómo combina todo con los intereses de los cuatro grupos que la han apoyado.

Mientras en Bruselas sucedía todo lo anterior, en España también se avecinan cambios. Esta semana cesará en su puesto de secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, auténtica mano derecha e izquierda de Luis Planas para la política agraria. No es posible entender lo que ha sucedido, por ejemplo, con el Plan Estratégico de la PAC sin la intervención de Miranda, que ahora se va a ocupar «la canonjía» de la consejería agrícola de España ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los organismos de la ONU con sede en Ginebra. Toca buscar sustituto. Entre los nombres que suenan están los del director de Gabinete de Planas, Miguel Rodríguez, y el de Victoria Fernández, «Vicky la mujer de rojo», por el color frecuente de sus vestidos. Aunque esta última no sustituya a Miranda, continuará siendo la que de verdad manda por su influencia y cercanía a Planas.



LA RAZÓN • Lunes. 22 de julio de 2024



Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN



La ministra de Sanidad, Mónica García, durante un pleno en el Congreso de los Diputados

Mar Muñoz Rosario. MADRID

a Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III (ENMT-IS-CIII) cuenta con más de 70 años de historia. Durante este tiempo, ha conseguido posicionarse como centro especializado de referencia parala formación, el asesoramiento, la divulgación científica y la investigación en su especialidad. En formación, en concreto, lidera la primera etapa formativa del programa de la especialidad de Medicina del Trabajo y Enfermería. Sin embargo, actualmente atraviesa una grave crisis que amenaza seriamente su continuidad: el Ministerio de Sanidad no ha mostrado interés por implementar medidas para que pueda seguir manteniendo su acreditación y su capacidad docente.

Así lo exponía la directora del Instituto de Salud Carlos III (IS-CIII), Marina Pollán Santamaría, en un comunicado. Según la responsable del ISCIII, «actualmente, No asigna recursos para contratar personal que permita mantener la acreditación de la institución y su importante capacidad docente

Sanidad deja «morir» la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo

la ENMT como dispositivo docente no dispone del personal necesario para asegurar la continuidad en la formación de estos especialistas». A falta de soluciones y ante la imposibilidad de dar cumplimien-DY 11 (=0) to a las funciones atribuidas a la ENMT por la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 27 de diciembre de 2001 sobre creación de centros en el Instituto de Salud Carlos III (BOE nº 10, de 11 de enero de 2002), «nos obligan a plantear el procedimiento de denuncia de los convenios de colaboración según las cláusulas previstas para cada convenio suscrito con las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas», indica.

> El declive de esta institución supone dejar de dar formación a casi 1.000 alumnos. En concreto, según la Memoria del ISCIII 2023, el total de alumnos en actividades formativas en la ENMT en 2023 fue de 966. De ellos, 219 fueron médicos internos residentes (MIR). La ENMT no dispone de personal docente propio. Según los datos facilitados por el ISCIII, el 99% del profesorado es externo y una persona

funcionaria da clases coordinada por tres funcionarios técnicos superiores del ISCIII.

En la situación actual, la ENMT solo dispone de una especialista de medicina del trabajo (una funcionaria cuya labor es coordinada por tres funcionarios técnicos superiores del ISCIII), careciendo de especialista en enfermería del trabajo y del personal administrativo y de gestión requeridos para poder mantener la acreditación de la Escuela y su capacidad docente, según los requisitos con los que fue acreditada en el año 2003 por el Ministerio de Educación.

El 99% del profesorado de la ENMT es externo. Según datos facilitados por el ISCIII, «el profesorado externo en la ENMT para labores de formación especializada está constituido por unos 200 profesores en formación de especialistas médicos y enfermeras, y 40 tutores de proyectos de investigación (MIR y EIR)».

«Es una situación lamentable. Para nosotros, la ENMT siempre ha sidounareferenciavesunaentidad muy querida por los especialistas SOCIEDAD 31



de Medicina del Trabajo. Ha tenido un papel fundamental en la formación y lo sigue teniendo con la formación teórica de los MIR de determinadas comunidades autónomas», reconoce Juan Carlos Rueda Garrido, presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT).

#### Un referente en investigación

El ISCIII adquirió una serie de compromisos mediante rúbrica a través de sendos convenios de colaboración suscritos con 14 comunidades autónomas e Ingesa. Las funciones que adquiría el ISCIII a través de estos convenios son: la impartición de la primera etapa formativa del programa de la especialidad de Medicina del Trabajo mediante la incorporación de los MIR al Curso Superior de Medicina del Trabajo; la dirección del proyecto de investigación de acuerdo a lo previsto en el Programa Oficial de la Especialidad Orden SCO/1526/2005, de 5 de mayo; la formación de los residentes de Enfermería del Trabajo y la tutela de las actividades científicas previstas en la Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo. En aquellas unidades docentes conveniadas con el ISCIII y acreditadas como unidades docentes Multiprofesionales; y la colaboración con las consejerías en actividades docentes según las cláusulas especiales de cada convenio suscrito.

El experto alaba la necesaria evolución que ha ido experimentando la ENMT debido, entre otras cuestiones, a la implantación del modelo de régimen de residencia en Medicina del Trabajo. Y reclama al Ministerio que plantee una hoja de ruta que contemple «asegurar la viabilidad de la ENMT como referente en investigación y en transferencia del conocimiento». «Con un presupuesto acorde, podría convertirse en un centro de investigación puntero», asegura Rueda.

#### Medicina del Trabajo, en crisis

La situación de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo no es el único desafío de la especialidad. De hecho, parala Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo el reto más urgente es ampliar las plazas de Medicina del Trabajo convocadas para la formación de Médicos Internos Residentes (MIR), ya que estas son considerablemente escasas y cuentan con una tasa importante de abandono. En la última convocatoria, el total de plazas para toda España fue de 126. A esto se suma el hecho de que, en menos de cinco años, se jubila casi el 50% de los especialistas. «La edad media está en torno a los 57-58 años. En 2030, casi el 50% de los médicos del Trabajo estará por encima de los 65 años. Es una barbaridad», lamenta el presidente de la AEEMT.

«Estamos catalogados como una de las especialidades más envejecidas. Es imperativo que las autoridades sanitarias y educativas adopten medidas urgentes para incrementar la oferta formativa en esta disciplina, asegurando así una cobertura adecuada y la sostenibi-

Los médicos piden que se asegure su viabilidad como referente en investigación

En España, en menos de 5 años, se jubilará la mitad de los especialistas en Medicina del Trabajo lidad del servicio de salud laboral en el futuro de Medicina del Trabajo», reclama Rueda.

Esta situación de déficit de especialistas en Medicina del Trabajo pone en riesgo la continuidad de la especialidad, pero también la capacidad del sistema de salud para atender adecuadamente las demandas crecientes de un entorno laboral cada vez más complejo y diversificado. «Si no hay recambio generacional ni refuerzo en Medicina del Trabajo, no podremos hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y cuidar a los trabajadores activos que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en enero de 2024, en 2023 superó los 21 millones de persona», advierte.

La especialización en Medicina y Enfermería del trabajo es crucial para garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores. Esta rama se enfoca en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones relacionadas con el entorno laboral, así como en la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables.

En el ámbito de la Medicina del Trabajo, los profesionales adquieren competencias específicas que les permiten identificar y gestionar riesgos laborales, realizar exámenes médicos periódicos, y desarrollar programas de prevención adaptados a las características particulares de cada sector. Esto es vital no solamente para proteger la salud de los trabajadores, sino también para aumentar la productividady reducir el absentismo laboral. Los médicos del trabajo también juegan un papel fundamental en la reintegración laboral de los empleados tras una enfermedad o lesión, asegurando que el retorno al trabajo se realice en condiciones óptimas y sin riesgos adicionales.

Por su parte, la especialización en Enfermería del Trabajo es igualmente esencial. Las enfermeras ocupacionales trabajan en estrecha colaboración con los médicos del trabajo para implementar y supervisar programas de salud laboral. Su labor incluye la realización de evaluaciones de salud, la educación y formación de los trabajadores en prácticas seguras, y la intervención temprana en caso de accidentes o enfermedades. Además, las enfermeras del trabajo suelen ser el primer punto de contacto para los trabajadores que necesitan asesoramiento o atención médica, lo que subraya la especial importancia de suformación especializada.

## Enfermería denuncia el «grave error» de dejar caer la Escuela

La situación de la ENMT imposibilita la formación de especialistas en 13 regiones

M. Muñoz. MADRID

El Consejo General de Enfermería de España (CGEE) ha anunciado mediante un comunicado
que ha recibido una denuncia de
los responsables de las subcomisiones de Enfermería y de los
tutores de Enfermería del Trabajo de las unidades docentes en
Salud Laboral, en la que se expone que el organismo encargado
de la formación de enfermeras y
enfermeros especialistas en Enfermería del Trabajo enfrenta
una grave crisis debido a la falta
de personal.

El CGEE sostiene que si el órgano encargado de esta formación –la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT), dependiente del Instituto de Salud Carlos III– no puede completar su labor docente, no solo peligra el desarrollo de centenares de médicos especialistas en salud laboral, sino también de enfermeras y, por tanto, «se perjudica la salud de 21 millones de trabajadores de nuestro país».

Según el máximo organismo de representación de las enfermeras en España, la amenaza que vive esta prestigiosa institución se extiende a los convenios que actualmente sustentan la formación de especialistas de trece comunidades autónomas, el Ingesa –que gestiona la sanidad en Ceutay Melilla–y Quirón Prevención.

«Esta decisión impide directamente la formación de enfermeros residentes en la especialidad de Enfermería del Trabajo -entre 90 y 100 profesionales- y se paraliza la contratación de los EIR (enfermeros internos residentes), una formación oficial y tan necesaria en materia de salud laboral», indica el CGEE en su comunicado.

#### Poner los medios necesarios

Ante esta dramática situación, el presidente del CGEE, Florentino Pérez Raya, ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que califica este asunto como de «extrema gravedad». «Es una verdadera

involución en el desarrollo de las especialidades de Enfermería y un impedimento más a la formación especializada, además de relegar un centro de gran prestigio histórico en el ámbito público, como es la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo», sostiene.

Pérez Raya ha trasladado a la ministra que «no se debe dejar morir un centro tan reconocido, que languidece ante la falta absoluta de dotación de recursos y de personal, sin que se pongan, de una vez por todas, los medios que garanticen su futuro y, con ello, el de una formación sanitaria especializada tan importante para la Salud Pública que ese Ministerio –en referencia a Sanidad– debe defender».

#### 87 plazas de enfermería

La Enfermería del Trabajo es actualmente la segunda especialidad EIR (Enfermero Interno Residente) que menos plazas

#### «Es una verdadera involución en el desarrollo de las especialidades de Enfermería»

oferta. En 2023, tan solo se ofrecieron 87 plazas. Por debajo, solo se encuentra Enfermería Geriátrica, con 85 plazas. Este dato da una idea de la brecha que existe actualmente entre los enfermeros que se jubilan y los que se forman cada año. «Nunca tuvimos residentes MIR y EIR tan bien formados, son una maravilla de la que estamos muy orgullosos, pero son muy escasos si tenemos en cuenta que deben cubrir las demandas de salud de más de 20 millones de empleados», reivindica el colectivo.

Por ello, los expertos piden dar a conocer más la especialidad y todo lo que la Enfermería del Trabajo puede llegar a aportar en la salud de la población comprendida desde los 18 y los 67 años de edad. 32 SOCIEDAD

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN

# CAR-T para pacientes con mieloma múltiple

Octubre es el primero de España en tratar a estos enfermos fuera de un ensayo clínico

#### Mar Muñoz Rosario. MADRID

Además de las mejoras en los tratamientos convencionales contra el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, la investigación en hematología ha experimentado significativos avances en los últimos años en el campo de la inmunoterapia. El objetivo es que el propio sistema inmunitario de los pacientes combata las células tumorales. En este marco, y especialmente en el área de los tumores hematológicos, destaca una estrategia innovadora conocida como terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T, por sus siglas en inglés). En este tratamiento, se extrae sangre del paciente para seleccionar sus linfocitos T, un tipo de glóbulos blancos. Estos son modificados genéticamente en el laboratorio para que, mediante el nuevo receptor insertado, puedan identificar y destruir las células cancerosas. Luego, se reintroducen en el paciente como un medicamento celular. Es decir, a estas células se les dota de una especie de «imán» que las dirige directamente contra las células tumorales.

Según indica la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), esta terapia «está destinada a pacientes con diversos tumores hematológicos que no tienen otras opciones terapéuticas y que presentan una tasa de supervivencia muy baja en la mayoría de los casos». Es el caso, por ejemplo, de pacientes diagnosticados de un linfoma no Hodgkin B difuso de célula grande, un linfoma folicular transformado a un linfoma difuso de célula grande, un linfoma primario mediastínico, una leucemia aguda y linfoblástica en recaída o refractarias a dos líneas de tratamiento.

«El pasado 13 de diciembre se

La terapia para mieloma múltiple se aprobó en diciembre, pero no había llegado aún a los hospitales

Es un tratamiento de una única administración y ha demostrado una alta y prolongada eficacia

aprobó el tratamiento para pacientes con linfoma del manto en recaída o refractario a dos líneas de tratamiento, siempre que incluya el inhibidor de la tirosina equinasa de brutón, y pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario a tres líneas de tratamiento previas, siempre que incluyan un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma yun anticuerpo anti-CD38», informa Miriam López Parra, responsable de la Unidad de Producción Celular del Hospital Universitario de Salamanca, en el podcast «Un Viaje por la Sangre» de la SEHH.

Siete meses después de su aprobación, la terapia ya está disponible a nivel hospitalario, por lo que podemos sumar una más a la lista de patologías que se pueden beneficiar de las terapias CAR-T fuera de ensayo clínico.

#### Hospital pionero

El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid ha sido el primero en iniciar el tratamiento con terapia CAR-T comercial en un paciente con mieloma múltiple que no ha respondido a los tratamientos convencionales. Además, ha aprobado el inicio de este proceso terapéutico en dos personas más con mieloma múltiple.

El diagnóstico de este paciente de 57 años llegó hace ocho años y, desde entonces, ha sufrido varias recaídas. La última la experimenta actualmente. Por este motivo, el equipo asistencial del Hospital 12 de Octubre lo consideró un buen candidato para recibir terapia CAR-T. Así, tras solicitar su administración fuera de un ensayo clínico y superar los exigentes requerimientos técnicos y de calidad requeridos, el paciente ha iniciado el tratamiento.

Y es que, el tratamiento debe cumplir con rigurosos estándares de calidad para el suministro y fabricación de células, a fin de garantizar la seguridad del paciente. Todo ello precisa del cumplimiento de unos requerimientos muy exhaustivos, así como de un profundo conocimiento y pericia en el manejo asistencial.

Según informa el hospital, en este momento habría superado la primera fase del proceso terapéutico, la aféresis, consistente en la extracción de un número muy importante de linfocitos T -un tipo de glóbulo blanco- de su propia sangre, mediante una técnica especializada de filtración de esta sangre, conocida como leucaféresis, que se realiza por vía intravenosa. Posteriormente, las células extraídas son reprogramadas y multiplicadas fuera del organismo para que, al ser reinfundidas al paciente, sean capaces de reconocery combatir las células cancerosas con mucha más eficacia. Este proceso de reprogramación genética se realiza en un laboratorio externo al hospital, generalmente en Estados Unidos.

La terapia CAR-T ofrece muchas ventajas respecto a los tratamientos convencionales. Por un lado, es un tratamiento de una sola administración, frente a los convencionales, que son prolongados e implican sucesivas visitas al hospital. Por otro, ha demostrado una alta eficacia, ya que después del primer mes los pacientes con muy pocas opciones y fracasos continuados mejoran muchísimo. «Responden la mayoría de ellos y entre un 40 y un 50 por ciento lo hacen de forma muy prolongada. Antes esto era impensable», subraya Joaquín Martínez López, jefe del Servicio de Hematología.

«La terapia CAR-T es una nueva oportunidad para estos pacientes y constituye un importante avance», subraya. «Estamos hablando de una alternativa para pacientes que no tenían otras opciones terapéuticas y que, de no ser tratados, presentan una corta esperanza de vida», añade el doctor.



El primer paciente con mieloma múltiple que se beneficia de la terapia con CAR-T fuera de un ensayo clínico

# MAESTROSJAMONEROS.COM



MOMENTOS IMPROVISADOS



PVP WEB 460¢

PVP WEB 176€

158€

PVP WEB 226€

203€ NAY PORTES INCLUSIONS

ANTES 114€

102€ IVA Y PORTES INCLUIDOS

119 €

IVA Y PORTES INCLUIDOS



LOTE Nº20

Jamón de Bellota 100% Ibérico "PATA NEGRA"



EXCELENTE AÑADA CURACIÓN MÍNIMA 36 MESES APROX.



LOTE Nº8

Jamón de Bellota Ibérico - 75% Raza Ibérica



EXCELENTE AÑADA CURACIÓN MÍNIMA 36 MESES APROX.



LOTE Nº5

Jamón de Cebo de Campo Ibérico



50% Raza Ibérica MAGNÍFICA CURACIÓN



PVP WEB 206€ 185€

PVP WEB 539€

483€

LOTE Nº21

Paleta de Bellota 100% Ibérica "PATA NEGRA"



5Kg EXCELENTE AÑADA CURACIÓN MÍNIMA 24 MESES APROX.





Semi-profesional

- FUNCIÓN GIRATORIA Y BASCULANTE
- SEMI PROFESIONAL
- COLOR NEGRO



LOTE Nº3

Paleta de Bellota Ibérica - 75% Raza Ibérica



5Kg EXCELENTE AÑADA CURACIÓN MÍNIMA 24 MESES APROX.



LOTE N°55

Paleta de Cebo de Campo Ibérica

50% Raza Ibérica



CURACIÓN MÍNIMA 24 MESES APROX.



Cuchillo Jamonero profesional

- HOJA ACERO INOXIDABLE
- MANGO POLIPROPILENO



**JAMONERO** 

Semi-profesional

- FUNCIÓN GIRATORIA Y BASCULANTE
- SEMI PROFESIONAL
- COLOR BLANCO

**USTED ELIGE:** 

BELLOTA (100% RAZA IBÉRICA)

**BELLOTA (50% RAZA IBERICA)** 

CEBO DE CAMPO (50% RAZA IBÉRICA)

ENVÍOS GRATIS: PENÍNSULA EN PEDIDOS SUPERIORES A 50€ (24/48 HORAS) / BALEARES: PEDIDOS SUPERIORES A 120€ / CANARIAS: PEDIDOS SUPERIORES A 150€

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

923 39 07 05

Todos los días de 09:30 a 21:00 h incluso festivos





DIRECTAMENTE DE FÁBRICA A SU CASA

RECOMENDADO POR Guía Repsol

34 SOCIEDAD

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN



B. G. MADRID

os ictus, o accidentes cerebrovasculares, pueden ser hemorrágicos. El hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando sangrado, y el isquémico se produce por un bloqueo en una arteria cerebral. En España, la mayoría de los ictus son isquémicos (70-85%). Aunque menos comunes, los ictus hemorrágicos son más graves, con una tasa de mortalidad más alta (30-40%/10-15% en isquémicos).

## ¿Cuálesson las diferencias entre ictus hemorrágico e isquémico?

El hemorrágico puede ser causado por hipertensión arterial, malformaciones arteriovenosas y aneurismas cerebrales, entre otras causas. Más allá de que la presencia de dolor de cabeza y vómitos puede ser más frecuente en los ictus hemorrágicos, el resto de los síntomas son indistinguibles del ictus isquémico. La debilidad en un lado del cuerpo, problemas para hablar o entender el habla, pérdida de visión o confusión súbita nos deben poner en alerta. Ambos requieren un diagnóstico y tratamiento rápidos para mejorar el pronóstico.

#### ¿Cuál es la prevalencia y el tratamiento del aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal de una arteria en el cerebro que puede romperse, causando una hemorragia subaracnoiRemitido

Sección de Neurorradiología Intervencionista del Hospital Universitario Vall d'Hebron

# «Identificar el aneurisma a tiempo es crucial»

Los avances en diagnóstico y tratamiento brindan nuevas esperanzas ante los ictus hemorrágicos aneurismáticos

dea. Las causas incluyen factores genéticos, hipertensión, tabaquismo y consumo de alcohol. El tratamiento de los aneurismas cerebrales es crucial debido a la alta mortalidad y las graves secuelas neurológicas. Cerca del 15% de las personas con un aneurisma roto no llegan a recibir atención médica a tiempo, y muchos sobrevivientes sufren daños neurológicos significativos. Un diagnóstico tempranoy un tratamiento adecuado pueden cambiar radicalmente ese final.

## ¿Cuál es el tratamiento de los aneurismas cerebrales?

Existen dos enfoques principales para tratar aneurismas: la cirugía tradicional (clipping) y el tratamiento endovascular (coiling). En el clipping, se coloca un clip de titanio en la base del aneurisma tras abrir el cráneo, un método invasivo con riesgos de infecciones y hemo-

rragias. El coiling es menos invasivo: se introduce un catéter a través de la arteria femoral hasta el aneurisma, donde se insertan microespirales de platino que promueven la coagulación. Un estudio clave en este campo es el International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT), que comparó ambos métodos en pacientes con aneurismas rotos. Los resultados fueron reveladores: los pacientes tratados con el método endovascular tuvieron mejores resultados a corto plazo y menores tasas de discapacidad a largo plazo. Además, otros estudios indican que, aunque existe un mayor riesgo de recurrencia con el tratamiento endovascular, los beneficios inmediatos en términos de menor morbilidad y mortalidad hacen que esta opción sea la preferida. Las guías clínicas suelen recomendar el tratamiento endovascular como primera opción.

#### ¿Cuál es la importancia del tratamiento de aneurismas rotos y atención especializada?

Es crucial tratar aneurismas rotos para evitar el resangrado. La hemorragia subaracnoidea requiere atención en hospitales terciarios con equipos multidisciplinarios. El tratamiento requiere, por una parte, tratar el aneurisma que ha producido el sangrado, pero igual o másimportanteeselmanejoglobal del paciente, la neuroprotección y estabilización del mismo, ya que hasta que toda la sangre se reabsorba hay una alta probabilidad de tener complicaciones de diferente índole. Un ejemplo destacado es la atención ultra eficiente, rápida y coordinada en el Hospital Universitario Valld'Hebron en Barcelona, donde se han subvencionado sus instalaciones y optimizado los procesos en un proyecto llamado One Step Ictus.

Los doctores Manuel Requena, Francesco Diana, Alejandro Tomasello y David Hernández

#### ¿Cuál es el impacto y la calidad de vida post-HSA?

A pesar de su baja frecuencia en términos relativos, la HSA es una patología que ocurre en una población más joven, por lo que tiene un gran impacto en años de vida perdidos y a nivel laboral. Entre el 30% y el 50% de los pacientes que sobreviven a una hemorragia subaracnoidea pueden enfrentar discapacidades neurológicas permanentes como problemas cognitivos, debilidad musculary dificultades del habla. Estas secuelas afectan significativamente la calidad de vida, reduciendo la funcionalidad física y emocional del individuo. Además, los supervivientes a menudo experimentan depresión, ansiedady dificultades cognitivas, complicando su capacidad para trabajar y llevar una vida normal.

## ¿Cuáles son los últimos avances en aneurismas cerebrales?

La última década ha visto una revolución en el tratamiento de aneurismas intracerebrales gracias a dispositivos como stents y flow diverters. Estos han mejorado la capacidad para tratar aneurismas complejos, reduciendo el riesgo de ruptura al redirigir el flujo sanguíneo y promoviendo la cicatrización de la pared arterial. Sin embargo, su uso requiere antiagregación plaquetaria, limitando su aplicación en aneurismas rotos. Nuevos dispositivos como catéteres, coils, tratamientos de superficie y dispositivos intrasaculares están cambiando el panorama del tratamiento.

## ¿Cuálesserían los mensajes más relevantes para los lectores?

Es esencial que los hospitales que ofrecen tratamientos endovasculares mantengan altos estándares de calidad y eficiencia. Identificar y tratar los aneurismas cerebrales a tiempo es crucial para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La equidad y la calidad en los tratamientos son fundamentales para mejorar los resultados a nivel global. En cuanto a los potenciales pacientes o familiares, transmitirles la necesidad de consulta inmediata ante la presencia de síntomas que orienten a padecer cualquier tipo de ictus.



LA RAZÓN • Lunes. 22 de julio de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

#### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



# 36 MADRID VIVR

#### Los lunes de los alcaldes

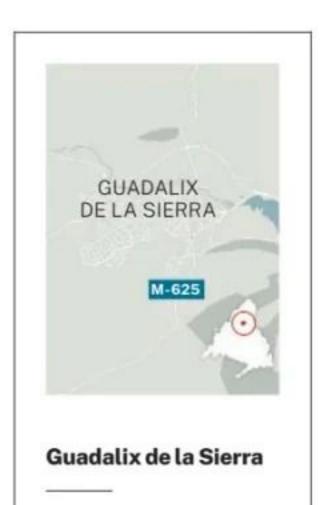

Superficie: 61 km<sup>2</sup> Población: 6.814 Altitud: 832 m

Borja Álvarez alcalde de Guadalix de la Sierra

# «Vamos a ser propietarios de parte de nuestra energía»

El regidor socialista, que gobierna en coalición junto a Ciudadanos, dice que esta es «la legislatura de las infraestructuras», en cuyo eje se encuentra la construcción de una planta de biogás

#### Santiago Cañas Bonci. MADRID

a plaza del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, el municipio a unos 50 kilómetros al norte de la Comunidad de Madrid de 6.814 habitantes, todavía no estaba peatonalizada cuando Borja Álvarez trabajaba en el restaurante La Central -ahora llamado Atahualpa-. Tampoco se «imaginaba» Álvarez en sus tiempos de camarero que en 2019 iba a ser elegido alcalde del municipio al que llegó con seis años y que ese mismo año iba a peatonalizar la plaza. «La peatonalización de las calles funciona para el comercio», asegura el regidor socialista en su despacho. Su primera legislatura (2019-2023) la gobernó en coalición con Podemos. Esta segunda, que ya cumple poco más de un año, lo hace junto a Ciudadanos (6 concejales más uno). Dice que esta es la «legislatura de las infraestructuras» con el eje en la construcción de una planta de biogás.

#### ¿Cómo entiende la política municipal? ¿Es muy diferente a la nacional?

Absolutamente. Los políticos nacionales están hablando más de no-política que de política. En los últimos años, antes no. De Rubalcaba hacia atrás, podemos decir que sí. A partir de ahora, creo que se está hablando de políticos y no de política. Y es un error. Los políticos tenemos que hablar de política. Y creo que los políticos municipales estamos en la calle. Y nuestra política es 24 horas. Los

locales creo que somos políticos de calle, de comernos los barrones y también los aplausos. Cuando hay algo que está bien también recibimos el cariño de la gente y eso nos ayuda a notar un impulso importante, porque en la vida de un político de un pueblo estar tan expuesto, tan cerca del ciudadano, tiene lo bueno y lo malo. Me imagino que Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso no pasan tanto tiempo en la calle como yo.

#### ¿Qué valoración hace de su gobierno hasta ahora?

Hemos comenzado esta legislatura con luces y sombras. Sobre todo porque la opinión pública de Ciudadanos es la que es, ¿no? Creo que el bajón político que han pegado ha pasado factura incluso en Guadalix. Pero creo que estamos revirtiendo esa situación en la que un gobierno de coalición en Guadalix es posible. Es la segunda vez que sucedía, pero con un partido que políticamente tiene poco que ver con el partido socialista. Ciudadanos podríamos decir o pensar que son un poco más de derecha. Pero llegamos a un acuerdo, bueno para ellos y para nosotros, y creo que estamos revirtiendo esa posible visión que tenga la gente de que estos no van a durar mucho. La realidad es otra. Tenemos muchos proyectos en marcha y es la legislatura de las infraestructuras. No hicimos muchas en la anterior. Esta es la de crear infraestructuras para dar servicio público a los ciudadanos.

#### ¿Qué infraestructuras?

Tenemos una infraestructura



Los políticos nacionales están hablando más de no política que de política»

«Con la planta de biogás, vamos a ser propietarios de una parte importante de nuestra energía»

«Toda la energía que se cree en el municipio se va a repartir entre los comuneros»

«No me parece bien que Javier Ayala pierda el tiempo en hablar de un compañero»

la legislatura. Es una infraestructura muy transversal. Hemos llegado a un acuerdo con una empresa para la construcción de una planta de biogás. Esa planta va a dar servicio tanto a los vecinos, con sus residuos orgánicos, como a los ganaderos con sus deyecciones ganaderas y con los purines de los animales. Y esos residuos vamos a valorizarlos y vamos a crear gas y electricidad. Ese gas vamos a inyectarlo en la red de gas del municipio para que los vecinos y vecinas se beneficien de un costo menor tanto de gas como de tasa de basura, que está muy en la actualidad. Ese coste de gestión de basura se ha encarecido muchísimo para los ayuntamientos y no nos ha quedado otra que revertir ese coste en los ciudadanos, cosa que políticamente no es rentable, pero hemos tenido que hacerlo. La ley nos obliga. Entonces, esa planta de biogás va a tocar temas económicos. Vamos a gestionar con respeto esos residuos orgánicos. Y, además, en origen, que creo que es la solución a futuro: gestionar los residuos del municipio -lo que se pueda- aquí. Y luego democratizar la energía. Ahora dependemos de una empresa y no vamos a echar ni a Iberdrola ni a Endesa ni a nadie, pero vamos a ser propietarios de una parte importante de nuestra energía.

muy importante que es el eje de

#### ¿Ya se está construyendo?

Se hizo la presentación el día 4 de julio. Hicimos la consulta previa a la Comunidad de Madrid a principios de año, nos dijeron que están encantados. Y en sep-

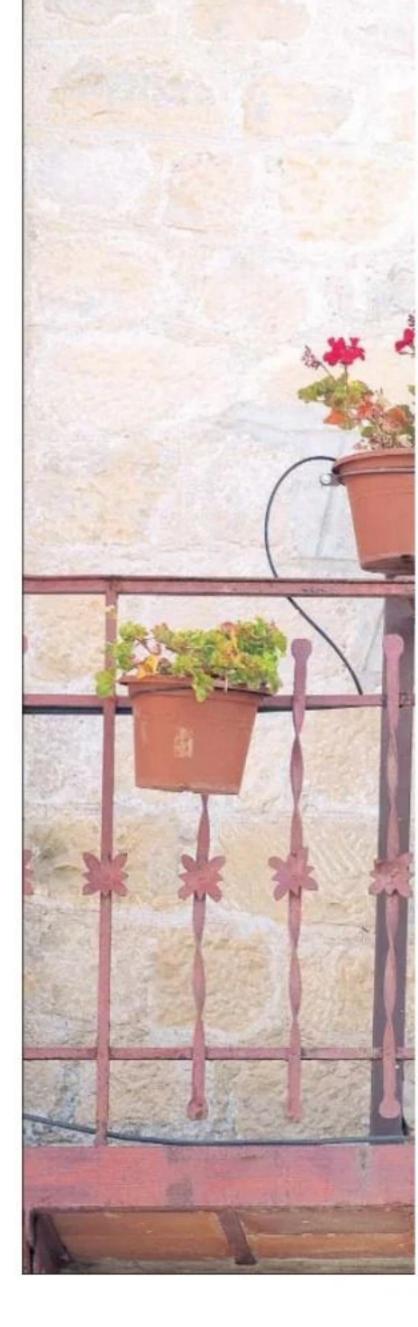

tiembre vamos a hacer la petición oficial, que tardará en contestarse entre cuatro y ocho meses. Se comenzará la construcción en primavera del 2025. Y puesta en función en 2026. Ojalá sea menos. Son generosos esos plazos. Es una colaboración pública-privada del Ayuntamiento con la empresa Genia Bioener-

#### ¿Han creado entonces una Comunidad Energética en el municipio?

Sí. Desde el Ayuntamiento. Es una comunidad compuesta por vecinos y vecinas para compartir la energía y la gestionan directaMADRID 37



mente ellos. Toda la energía que se cree en el municipio se va a repartir entre los comuneros que pertenezcan a la asociación. No cuesta nada entrar o salir. Para empezar, hemos hecho una primera apuesta para darnos de alta como asociación, con idea de pedir las subvenciones pertinentes, para que la Comunidad de Madrid nos tenga en cuenta. Pero cuando llegue toda esa infraestructura que queremos montar y la gente empiece a ahorrarse un euro en su factura de luz o de gas evidentemente empezarán a entrar todos, como no puede ser de otra manera. Es decir, es gratis y encima te beneficia.

#### Respecto a la tasa de basuras. Los alcaldes populares lo denominan «el tasazo Sánchez» y los socialistas dicen que «viene de Europa». ¿Qué opina del asunto? ¿Cómo cree que lo han llevado los municipios?

Mal, como es lógico, porque al final la subida de tasas o impuestos en los municipios se lleva mal. Pero para esos alcaldes que le dicen «tasa Sánchez», yo les invito a que vayan un día al vertedero de Colmenar [Viejo] y vean lo feo, lo mal y lo asqueroso que está. Y digo asqueroso porque no deja de ser un vertedero de basura, no puede ser bonito, pero ¿esa es la solución, acumular la basu-

ra en un agujero? Yo creo que no. Y vivimos en una sociedad en la que hasta que no te tocan el bolsillo la gente no hace nada. Aquí pensamos que la solución, o una de las soluciones, es gestionarlo en origen, que cada municipio se haga cargo de sus residuos, de los que puedan. Y lo orgánico se puede valorizar con esa planta de biogás. Tenemos tecnología para generar soluciones. Hagámosla. Europa ha dado un golpe en la mesa y ha obligado al presidente, que en este caso es Pedro Sánchez, que podría haber sido Alberto Núñez u otro. Pues sí, el malo de la película puede ser nuestro presidente, pero los que de verdad tenemos que hacer algo somos nosotros. Los vecinos, no los alcaldes, porque tenemos un serio problema.

# El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, cuestionó la línea de Juan Lobato [líder del PSOE-M] y defendió un «modelo Fuenlabrada». ¿Está de acuerdo con esta nueva corriente dentro del partido?

Hablemos de política y no de políticos. No me parece que en estos tiempos Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada, pierda el tiempo en hablar de un compañero o de un modelo, porque hay mucho que hacer.

Si tiene uno mejor proponlo. Escuchamos todas las propuestas. Siempre que he querido hablar a mis compañeros, a Juan [Lobato], con el que tengo amistad, me he sentido arropado. No comparto el intentar brillar más empujando al otro hacia abajo. Igual es que no soy un político de esos, soy más un político de pueblo. Y mira que conozco a Javi y me parece un buen tipo y un gran alcalde. Si tienes un modelo, proponlo, pero no hablemos de políticos. Hay cosas que considero que hay que hablar internamente. Pero hablar hacia fuera de un político compañero me parece que no es el momento.

38 MADRID

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN













I. Laurel. MADRID

No ha pasado ni un año desde que el pasado mes de septiembre una DANA causara estragos en una decena de municipios de Madrid que fueron declarados «zona catastrófica» y ya no queda rastro del desastre. De hecho, la Comunidad de Madrid prevé reabrir al tráfico mañana los tres puentes de Aldea del Fresno que colapsaron durantela DANA de septiembre de 2023. Esta rápida recuperación se ha logrado en menos de diez meses, de tal manera que se han restablecido casi por completo las conexiones y el funcionamiento de

# Borrado en menos de un año el daño de la DANA

La Comunidad ha destinado 60 millones en 183 intervenciones. Los puentes de Aldea del Fresno se reabren mañana

los servicios públicos en los diez municipios más gravemente afectados por el temporal en el suroeste de la región.

Los puentes que serán reabiertos son: el puente sobre el río Perales, en el kilómetro 48,7 de la M-510; el del río Alberche, en el km 18,5 de la M-507; y el del Arroyo Grande, en el km 14,9 de la M-507. La Comunidad de Madrid ha invertido más de 43 millones de euros para restituir estas vías esenciales para la movilidad, once me-

ses después de las torrenciales lluvias.

Desde el inicio de la DANA, la Comunidad de Madrid ha tratado de dar una respuesta ágil y eficiente. En apenas unos días, se logró devolver la normalidad en los serAntes y después de una calle de Villamanta, las pistas polivalentes y la piscina municipal

vicios públicos esenciales a las diez localidades afectadas.

En total, se han llevado a cabo 183 intervenciones, con una inversión de 60 millones de euros, en las que han participado más de 100 operarios y numeros os voluntarios. Se han retirado más de 10.500 toneladas de lodo y 9.000 metros cúbicos de enseres, limpiado más de 110 kilómetros de viarios, caminos y cauces fluviales, y facilitado más de 2 millones de litros de agua no potable para el saneamiento de vías públicas y el aseo de los vecinos. Además, se ha restablecido el servicio de agua a 700 viviendas afectadas, según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid.

En Aldea del Fresno, se han reparado por completo las instalaciones deportivas, incluyendo la restauración del alumbrado, la estructura de las pistas cubiertas, la reconstrucción de las pistas de pádel y la construcción desde cero de la pista de tenis, para lo que se han utilizado materiales de alta calidad para garantizar su durabilidad. Por ejemplo, en la pista de tenis se ha sustituido el pavimento de hormigón por uno de resina.

#### Velocidades

Mientras la Comunidad de Madrid ha avanzado rápidamente, los pueblos vecinos de Castilla-La Mancha no han tenido la misma suerte. Un total de 73 municipios de la provincia de Toledo, incluida la capital, tuvieron que moderar el consumo de agua durante 48 horas y aún no han completado las reparaciones necesarias.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) está realizando actualmente obras en la tubería del embalse de Picadas, gravemente dañada por la DANA de septiembre de 2023. Estas obras consisten en sustituir el apoyo de la tubería en una torre provisional por dos pórticos auxiliares, lo que permitirá liberar parte del tablero del puente y proceder a su derribo. Se espera que estos trabajos concluyan el próximo otoño.

La DANA se produjo los días 2 al 4 de septiembre del año pasado, que provocó precipitaciones intensas y daños significativos en la región. La Comunidad de Madrid estimó entonces los daños en infraestructuras y servicios regionales por valor de 58,5 millones de euros.

MADRID 39 LA RAZON • Lunes. 22 de julio de 2024

#### Rocio Ruiz, MADRID

La Comunidad de Madrid quiere que el Gobierno central ponga en marcha de una vez por todas una política migratoria eficaz que frene la crisis migratoria que afecta especialmente a Madrid. Y no solo por el «coladero» de inmigrantes irregulares de todas las edades en que se ha convertido el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, sino por la cantidad de menores no acompañados que llegan a diario a la Comunidad y a los que la Administración autonómica tiene que acoger y que ya representan el doble que el año pasado.

La Consejera de Familia, Juventudy Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha vuelto a enviar una carta al Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que pide que lleve a cabo acciones planificadas y coordinadas que den respuesta a la crisis migratoria y humanitaria. «No podemos permitir que el aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero, provocando, entre otros efectos, un colapso de nuestro sistema de protección de menores, lo que genera que se desborden todos los recursos disponibles tanto en Madrid como en el resto de

## Sol exige a Marlaska solución a la crisis migratoria

Pide acciones coordinadas, control de fronteras y una Conferencia de Presidentes que decrete la «emergencia»

las regiones. Dávila pide que firme convenios de repatriación con los países de origen y se exija visado de tránsito a los inmigrantes procedentes de zonas calientes de la inmigración irregular en las que actúan las mafias a la par que exige acciones coordinadas que se vean complementadas con un mayor control en los puntos de entrada. En caso contrario, «se estará reaccionando tarde y mala los resquicios que aprovechan las mafias en su indigno comercio con seres humanos. Por todo ello,

Dávila: «No podemos permitir que el aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero»

le pido que actúe con mayor celeridad y que tome las medidas que sean necesarias para dar respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria».

Además, Dávila cree que una crisis migratoria como la que está viviendo España debería tratarse en una Conferencia de Presidentes para que declare la «emergencia migratoria», expone en la mi-

Al mismo tiempo propone a Marlaska que exija la implicación de la UE para que refuerce Frontex, la Agencia europea del control de fronteras.

Ya el pasado 3 de abril, la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, remitió una carta al Ministro del Interior solicitándole la actuación urgente de su departamento, ya que es el que tiene las competencias en materia de control de fronteras, y del resto de ministerios implicados. Se produjo en un momento en que coincidió con un pico de entrada masiva de personas de manera irregular a través del Aeropuerto de Barajas.

La Consejera alertó al Ministro de que esta inacción y ausencia de control por parte del Gobierno de España «estaba haciendo más vulnerables a estas personas, convirtiendo a nuestro país en la puerta de entrada para las mafias de trata de personas (especialmente mujeres y niños), y poniendo en grave riesgo nuestro sistema de protección de menores».

El Ministro del Interior contestó casi dos meses después asegurando que ya se habían tomado medidas, como la imposición de visado de tránsito a países como Turquía, Kenia, Somalia o Senegal, lo que había permitido aliviar las entradas irregulares.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid lamenta que el panorama no haya cambiado.

La situación comienza a ser insostenible para la Administración autonómica ya que, en lo que llevamos de año, se ha atendido a 1.293 menores no acompañados, frente a los 1.300 del año pasado, es decir, el doble. Y la mitad de los que están llegando en la actualidad, lo hacen ya por el aeropuerto madrileños: de los 110 menores extranjeros no acompañados que en junio llegaron por primera vez a los centros de acogida madrileños, prácticamente la mitad lo hicieron a través de este aeropuerto, la mayoría procedentes de Mauritania, según la información de la que dispone el Ejecutivo autonómico.

A esto se suma que el año pasado más de 400.000 inmigrantes en situación irregular llegaron a España por el aeropuerto de Barajas, siete veces más que los que lo hicieron por las costas españolas (57.000).



Varios inmigrantes descansan en la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas

#### AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que el Pleno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega en sesiones ordinarias celebradas el 29 de mayo y 10 de julio de 2024, acordó con carácter provisional:

La aprobación de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales (OF):

OF GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN, RECAUDACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO

MUNICIPALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO

OF REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI).
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA TRAMITACIÓN DE FIGURAS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
-ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
GESTIÓN DE COBRO DE TRIBUTOS MUNICIPALES MEDIANTE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE PAGO: FRACCIONAMIENTO GRATUITO UNIFICADO Y BONIFICACIÓN POR PAGO ANTICIPADO

Dicho acuerdo provisional y las ordenanzas fiscales en él referidas, se hallan a disposición del público para su examen en las dependencias de este Ayuntamiento al objeto de que en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se puedan presentar las reclamaciones que se estimen oportunas, significandose que de no presentarse reclamación alguna contra los acuerdos o las ordenanzas a que se ha hecho mención, quedarán automáticamente elevados

Firmado: Rafael Martínez Pérez. Alcalde-Presidente. 15 de julio de 2024 40 AGENDA

Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN

**El retrovisor** 

1342

Tal día como hoy del año 1342, festividad de Santa María Magdalena, se produjo en Europa la inundación más grande de la Historia (ni siquiera superada por la terrible del año 2002). Los ríos Rin, Mosela, Danubio, Elba y sus afluentes inundaron las ciudades de Colonia, Maguncia, Fráncfort, Wurzburg, Ratisbona, Passau y Viena, que quedaron seriamente dañadas. La zona más afectada fue la del área del Danubio, donde murieron más de 10.000 personas. Pero tan sólo seis años después Europa viviría una gran epidemia de Peste Negra que acabó con un tercio de su población. A la Historia pasarían aquellos años como la «Década Negra». POR JULIO MERINO



#### Cádiz

#### Feliz regreso a puerto del buque escuela Juan Sebastián de Elcano

El buque escuela de la Armada
Española, el «Juan Sebastián de
Elcano», ha finalizado este domingo
su crucero de instrucción número 96
en el puerto de Cádiz, donde medio
millar de personas recibieron al barco,
en el que en el próximo viaje embarcará la Princesa de Asturias como
parte de su formación militar. A su

llegada al muelle, el comandante del buque, el capitán de navío Luis Carrera-Presas do Campo, dijo que a pocos años del centenario del navío, «el barco se mantiene muy bien» y se felicitó por cumplir su doble misión de «contribuir a la formación de guardiamarinas y de la marinería, y de afianzar la acción exterior española.

# Córdoba Conciertos que conjugan arte y música para el mundo entero

Conjugar la música con el arte es el objetivo que se marcaron los promotores de Concerts in the Art Studio, que pretende difundir conciertos desde Córdoba para el resto del mundo a través de las redes sociales. Se trata de un proyecto, que nació a principios de este año y que está liderado por el músico Paco Marín, la productora Gladys Hidalgo y el artista plástico, Francis Arroyo Ceballos, en la imagen, en su estudio cordobés.



Obituario Joan Benedict (1927-2024)

#### Actriz de «Hospital General»



as series de televisión y los espectáculos de Broadway acaban de ver cómo se apaga una estrella. La veterana actriz Joan Benedict falleció a los 96 años en un hospital de Los Ángeles. La intérprete fue muy famosa por interpretar a Edith Fairchild en el famoso programa de televisión «Hospital General», y participó en otras ficciones como «Capitol» y «Los días de nuestras vidas».

#### Pareja de actores

Joan Benedict Steiger nació en Brooklyn, Nueva York, en 1927 y se estrenó a los siete años en la Academia de Música de Brooklyn. Amplió su formación en la Escuela de Ballet de la Ópera de Roma para luego estudiar interpretación con los fundadores del Actors Estudio de su ciudad. Stella Adler y Robert Lewis. Sus papeles incluyen obras de teatro como «Promesas, promesas» y la comedia «The Mind with the Dirty Man», entre decenas más. Su incursión en el cine comenzó con un papel de la adaptación del programa «Candid, candid». También tuvo un papel protagonista en 2011 en la película «Dead Border». Su vida personal estuvo marcada por la muerte de sus dos primeros maridos, el actor John Mythers, fallecido en 1992 y Rod Steiger, que murió en 2002. La pareja apareció juntos en dos proyectos de cine y tv. Su última pareja conocida fue el también actor Jeremy Slate, muerto en 2006.



EGOS
Eva Longoria
hace de
Marbella
epicentro
solidario
en la Gala
Global Gift
P. 46 - 47



CULTURA
El humorista
Ángel Martín
reflexiona
sobre
el brote
psicótico que
sufrió
P. 54

Lunes, 22 de julio de 2024

# El poder a la sombra de los **Clooney**

#### **Por Marian Benito**

no de los hombres más sexy del planeta, George Clooney, ha tenido en sus manos el destino de la nación más poderosa. Con pruebas matemáticas en la mano, su simetría facial le acerca al ideal griego de belleza. La ratio entre labio y narizes insuperable, como también el espacio que va de la barbilla a los ojos. Todo esto, que podría parecer una frivolidad, puede haber sido extremadamente decisivo para la decisión de retirada de Joe Biden. Tal es el poder de persuasión de este «pin-up» pluscuamperfecto que con un mínimo gesto y una sucinta frase podría voltear las urnas el próximo 4 de noviembre.

Celebridades y política. Es una anomalía que se repite desde que Stalin inoculó en su gente la necesidad de buscar alianzas. Encontró en Hollywood un magnifico caldo de cultivo. No es solo una cuestión de atractivo persuasivo –que también–, el cine estadounidense es una industria muy poderosa en lo económico desde esa engañosa izquierda caviar. Clooney participa en conversaciones a puerta cerrada del más alto nivel y ha sido el mayor recaudador de fondos para la candidatura de Biden, como lo fue en 2012 con Obama o Hillary Clinton en 2016. También su esposa, Amal, comparte inquietudes políticas, pero ahora libra su particular contienda contra Netanyahu.

Las malas lenguas dicen que el poder lo tiene él, que el de Amal se limita al Reino Unido, La Haya y las pá-

La decisión de retirada de Biden llega después de la carta escrita por el intérprete pidiéndoselo ginas de «Vogue». También hay quien cree que el matrimonio acabará haciendo carrera política. El rumor resulta recurrente desde que la conoció, aunque el actor ha zanjado la duda y declara que ahora lo que quiere es disfrutar de su madurez. Mientras, se crece en

aguas turbulentas. Le gusta que le descubran arriesgándose por el bien común, igual que Napoleón se dejaba ver entre cañones. En España tenemos a Bardem y Penélope Cruz, pero sin el glamour hollywoodiense ni la sutileza de Clooney, que, al tiempo que riñe a Biden, parece untarle una rebanada con cacao.

En una carta publicada en «New York Times», el intérprete pidió al candidato demócrata que se echase a un lado, que la nación no soportaba ni un traspié más.



George y Amal Clooney, en noviembre de 2023, durante los premios Albie de la Fundación Clooney para la Justicia

«Le considero un amigo y creo en él», escribió, «pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede». Su puesta en escena es impecable. Usa frases cortas, pero directas, concediendo a su pluma un dramatismo digno del mejor guion cinematográfico. Suave, pero insidioso. Primero le aduló envolviéndole con dulces palabras y colocándose en la piel de padre protector, para luego apuntar directo a su inconsciente.

La actuación de este maduro de sonrisa y mata de pelo generosa se dirige también al electorado, llenándole los oídos con aquello que resulta agradable de escuchar. Pero, ¿y los 30 millones de dólares que recaudó de ciudadanos que confiaron en él para apoyar la candidatura de Biden? El matrimonio mantiene la distancia oportuna de todo y de todos. ¿Fue Clooney quien convenció a Biden? El presidente, hasta ahora obstinado, por fin entró en razón.

Cultura / RE: Selvático animal

## Manu Tenorio:

# «Todavía sigo aprendiendo, tengo muchísima hambre»

A punto de cumplir 25 años en la música, el sevillano, que trabaja en un nuevo disco de homenaje a la canción melódica, reflexiona sobre su carrera

Javier Menéndez Flores. MADRID

simposibleolvidarque Manu Tenorio (Sevilla, 1975) se hizo popular gracias a un concurso de televisión que se convirtió en todo un fenómeno sociológico, «Operación Triunfo». Fue en su primera edición, la de mayor audiencia, y ya entonces se advertía en él madera de artista; alguien con un universo propio y no un mero intérprete. Fiel a esa esencia, ha apostado desde entonces, y ya hace de eso 22 años, por una carrera de cantante y compositor con personalidad y ha evitado ser un pelele en manos de la industria, aunque esa decisión lo haya acabado apartando de los grandes escaparates. Asiente: «A mí me ofrecieron la oportunidad de hacer un tipo de música y desarrollar un tipo de carrera. Y mehice la siguiente reflexión: si hago lo que medicen los compañeros de la discográfica es probable que tenga más éxito, o reconocimiento popular entendido como éxito, pero, ¿voy a subir al escenario y a sentirme realizado con lo que estoy haciendo? Y dije: "No". Entonces, como y a tenía esa verdad absoluta, decidí que no iba a seguir por ahí, porque me iban a hacer subir a un escenario más grande pero no iba

a ser feliz. Quería seguir desarrollando mi carrera como autory con otro tipo de música. ¿Aposté por mis principios artísticos? Sí, pero eso también te pasa una factura. Se podría decir –prosigue– que no me vendí, entre comillas, pero después todo se hace más difícil: llamas a las radios donde antes te abrían y ya no te abren; llamas a algunas televisiones en las que antes te abrían y ya no te abren, y te metes en el lado oscuro del bosque».

#### Nuevo comienzo

¿Se ha llegado a sentir abandonado?«No me he sentido abandonado, pero supe que me encontraba solo y que tenía que empezar desde el principio otravez, pico y pala. El gran problema no era ese -explica-, sino que yo tengo muchos cojones. Y no tenía capacidad psicológica para decir abandono esto y ya me busco la vida por otro lado porque es imposible enfrentarte a estos molinos de viento. Pero resulta que 23 años más tarde sigo sacando mis discos, mis canciones, tengo mis conciertos: hace dos hice una gira con Onda Cero de más de 40 actuaciones. He estado en México, tengo nuevos proyectos. He hecho duetos con Armando Manzanero, Serrat, Rosana... Modestamente, estoy haciendo mis cositas». Lo suyo es la canción melódica, un género



Manu Tenorio cuenta en su haber con seis discos de platino

DAVID JAR

#### **Opinión**

### Nos vemos en la esquina de Agua y Vida

#### Javier Menéndez Flores

Cuando despertó, la música todavía estaba allí. Tras aquel sueño imposible y sin embargo cierto, de estadios llenos y autógrafos a todas horas, al veinteañero que se imaginó un dios le dio por asomarse a las aguas quietas del espejo y se enfrentó al rostro desconcertado de un mortal. Fue como si lo abofetearan. Y la semana dejó de ser un sábado detenido y volvió a poblarse de lunes y domingos por la tarde. Con un hilo de voz, Manu se preguntó qué coño había hecho noviembre con todas las flores y sintió otra vez el empujón del frío y el sabor picante del vértigo. Pero las canciones, benditas sean, seguían ahí, en las entrañas de su cabeza y en cada una de sus terminaciones nerviosas. Y se agarró fuertemente a ellas y comprendió en el acto que aunque el viaje sería largo, no lo haría solo. Madurar de un día para otro es una putada, nadie dice que no. Pero si logras ignorar lo superfluo y concentrarte en lo esencial, serás capaz de tripular tu nave por vez primera y ya para siempre. Y si echas un ojo al retrovisor y observas el blanco añil o aquellas tres palabras, entenderás que ya no eres aquel que fuiste, y ni falta que hace. La vida no tiene otro tiempo verbal que el presente continuo, por eso de nada sirve echarse a llorar ni cubrir con saliva las

heridas: actúa, ejecuta, camina, rema. Eres exactamente lo que haces, no lo que hiciste y aún menos lo que proyectas hacer. (Estuviste en las catacumbas sin un duro, pero qué

lujo inigualable el de ser pobre y tener sueños y reírte con esa pasión que solo conoce la juventud. Y en la plaza de Pumarejo, a espaldas del Arco de la Macarena, comenzaron tu educación sentimental y tu camino hacia las estrellas. Y La Carbonería, en el profundo barrio de Santa Cruz, se te antojaba el Bernabéu. Y si no aparece en ninguna de tus canciones es porque a ver cómo vas a mejorar el mar o una puesta de sol). Propende Manu a la melanco-

lía, tal vez esté en sus genes. Pero sigue matriculado en esa universidad en la que enseñan a huir del dolor y a buscar el placer sin descanso, y asegura con voz firme que obtendrá la licenciatura. Y en el «Mediterráneo» de Serrat solo atisba vitalismo y luz. Un azul que te comprime el alma y te dice en cada uno de sus versos que no hay nada como respirar.

#### Suma de descartes

«En la plaza de

Pumarejo comenzó tu

educación sentimental»

(Los principios, Manu, qué frágiles parecen a veces y cuántos héroes se han desprendido de ellos en cuanto han oído el tintineo del oro. Pero tú conservas el tesoro de aquellos días sentado en la esquina de Agua y Vida -Virgen Santísima-, en la que el mundo se paraba. Y

> aquellas mil pesetas que os dieron a ti y a tus compinches os supieron a un millón de dólares. La felicidad era eso, aunque entonces lo ignorases. Y todo lo que vino después fue

una suma de decisiones y descartes, nada nuevo bajo el sol que nos quema). Se chocan un día dos Vergara como podrían hacerlo dos asteroides en el espacio exterior, y uno no sabe si es un capricho del azar o algo que estaba decidido desde el principio de los tiempos, pero qué más da. Súbete al primer tren que pase, no esperes al siguiente, y canta alto, fuerte. La vida, ya tú sabes, son momentos que no vuelven nunca más.

que en los 70 y 80 tuvo un gran predicamento. Pero hoy, en la época del reguetón y el trap, no goza del mismo tirón. ¿Tiene Tenorio la sensación de ser hijo de un tiempo pretérito, anterior al suyo? «Yo estoy buscando todavía el DeLorean -ríe-. Tengo un coach que es muy listo, más que yo, y me dice: "Mira, Manu. La vida te da unas cartas y tú tienes que aprender a lidiar con ellas". A llorar, a la llorería. Hay que venir sequito de casa. Y cambiado».

Muchos de los músicos que han protagonizado esta sección en las últimas semanas -David Otero, Manuel Carrasco, Ana Guerra...- dicen ir o haber ido a terapia desde hace años. ¿Desde cuándo tiene Manu Tenorio un coach? «Los artistas, y tú que eres escritor lo entenderás, trabajamos con las emociones. Si tú no abres el baúl, olvídate: ni te va a salir un buen libro ni una buena canción. Tienes que sacar toda tu vulnerabilidad. Yo empecé con una psicóloga que me dio una serie de herramientas para lidiar con seudodepresiones. Y digo "seudo" porque, básicamente, eran decepciones. Y después empecé con un coach que es amigo mío y cada cierto tiempo tengo una sesión con él. Lo que hace es reordenar otra vez el rompecabezas. Porque nosotros estamos todo el día funcionancontinúa- que son comunes a todos los creadores, y el problema que tiene el músico, el escritor, el pintor, es que, como nos gusta tanto lo que hacemos, estamos todo el día componiendo o escribiendo con la cabeza. Y te tienes que decir: "¿Te puedes callar un poquito y dejarme descansar?". ¿Cuántas veces, a las tres de la mañana, te ha venido la ideíta y te has tenido que levantar de la cama para que no se te olvide? Pero que conste que yo soy un puñetero afortunado. Y me di cuenta de que no podía hacer nada mejor en esta vida revela- a raíz de una experiencia que tuve con mi hijo. Le empecé a escribir una canción, "Paso a paso", cuando estaba en el vientre de su madre. Hay muchas ideas dentro de ella, pero una de ellas habla de mi inseguridad a la hora de ser padre. Y en ella le digo que iremos aprendiendo paso a paso y perdonando. Porque si no perdonamos vamos a ser un saco de odio, rencor y miseria. Y cuando mi hijo empezó a tener uso de razón, le dije que le había compuesto esa canción. Se la puse en el coche, le estaba mirando por el retrovisor y vi que se empezaba a esconder. Hasta que se agazapó y le pregunté: "¿Qué te pasa?", y me lo encuentro llorando y me dice, entre sollozos, que no se podía

do, tío. Hay ciertos problemas -

«No me he sentido abandonado, pero supe que estaba solo y tenía que empezar desde el principio»

«Julio Iglesias le tiró los trastos a mi mujer y dije: "Te lo perdono porque eres tú, ja, ja, ja"»

«Los artistas trabajamos con las emociones. Tienes que sacar toda tu vulnerabilidad» creer la suerte que tenía de que su padre le hubiese escrito una canción tan bonita, que eso no lo tenía ningún otro niño de su colegio. ¡Tenía seis años! Me quedé paralizado. Te diré que todavía tengo dinamita y sigo aprendiendo. Tengo muchísima hambre».

Tenorio acaba de lanzar el sencillo «Momentos», una personalísima versión de un clásico de Julio Iglesias y un adelanto del que será su nuevo disco, «El origen», la segunda parte de una trilogía concebida como un homenaje a la canción melódica, y cuya primera entrega fue el disco «La verdad».

En ese nuevo cedé en construcción, Tenorio busca un sonido «más actual y menos clasicoide, no por ningún prejuicio, sino para seguir jugando y disfrutando». Le pregunto si ha tenido la ocasión de conocer a Iglesias: «Hablé con él una vez -afirma- y le tiró los trastos a mi mujer». «Qué tío, no descansa nunca», le digo, y él, entre risas, asiente: «No descansa, no. Me dije: mira, te lo voy a perdonar porque eres Julio Iglesias, ja, ja, ja». ¿Le habría gustado hacer con él una versión de alguno de sus temas? «Bueno, todavía no se ha muerto... Sí lo contemplo, porque le tengo mucha admiración, lo que pasa es que el hombre está más recogido ahora».

#### **Destinos inexistentes**

La Península Ibérica es, desde antiguo, el «finis terrae» del lejano Occidente, además de un terreno de cultivo de lugares de leyenda, como las islas afortunadas

#### ISLA DE LOS BIENAVENTURADOS

#### D. Hdez. de la Fuente. MADRID

iajen con nosotros a lugares que no existen, vengan a conocer ciudades e islas de la geografía mítica y del territorio de la imaginación. Para este verano les propongo un viaje organizado con un plan algo diferente: el turismo de utopía y fantasía en lugares no hallados por el ser humano de forma física, sino más bien que han sido recreados por la imaginación y que tienen que ver con las percepciones históricas de una geografía mitológica de nuestro país. La Península Ibérica es, desde antiguo, el extremo occidental de Europa, allí donde se pone el sol detrás del océano Atlántico en elfin del mundo. Es el «finis terrae». más allá de las columnas de Hércules. Allí donde estaba el non plus ultra y luego, simplemente, pero también por acción de las ideas utópicas, dejó de estarlo. La percepción de la Península Ibérica como lugar de paso del mundo ordinario hasta el extraordinario ha sido una constante en viajeros de todo rango y origen desde antiguo. Por eso, desde entonces, se puede hablar de una geografía mitológica de una España que no existe, una Iberia sumergida, parafraseando a un poeta y un cantante, que solo era soñada, intuida o evocada en una orografía imaginaria que se centra en lugares de leyenda e inexistentes. A lo largo del verano, megustaría llevarles una selección de estos lugares que, sin duda, han conformado parte del imaginario colectivo hispano.

#### Solo para dioses

En primer lugar, habría que empezar con la idea de las islas de los bienaventurados, que en algún momento pasaron a ser ellas mismas islas bienaventuradas, o acaso afortunadas. «Makaron nesoi», en griego, es la expresión de un no lugar, de felicidad solo para dioses o hijos de dioses. «Makarios» es un adjetivo que únicamente se aplica a seres divinos: la felicidad no existía para los humanos, que a lo sumo

# Las maravillas más allá de las columnas de Hércules

tenían «eudaimonía», o un «buen genio». Por eso, las islas de los afortunados, como utopía feliz más allá del tiempo y el espacio, aparecen designando un paraíso terrenal ya en Hesíodo (en «Trabajos y Días» 167ss.) hablando de ciertos héroes que obtienen como recompensa a su virtud el habitar cerca de los dioses en esas islas donde no existe la pena, casi como en los Campos Elíseos de Homero. El mito de estas islas se relaciona por ende con el de las edades pretéritas y más felices de la humanidad (antes de nuestra luctuosa Edad de Hierro, cuando perdemos el prado utópico de la de Oro, edad sin trabajo, dolor ni vejez). Estas islas están junto al OcéaEste mito se relaciona con el de las edades más felices de la humanidad, antes de la de Hierro

no exterior que rodea la tierra conocida, no lejos de las Columnas de Heracles, y poseen un clima maravilloso y alimentos gratuitos y espontáneos para estos buenos espíritus. Tras Hesíodo, otros poetas, como Píndaro, Virgilioy Ovidio,

desarrollarán el tema, que retoma también, con perspectiva filosófica, Platón. ¿Dónde estaban estas islas? Es claro que en el lejano Occidente, ya para geógrafos e historiadores griegos como Diodoro de Sicilia, que incluso intentan ubicarlas no lejos de Iberia y de Gibraltar. Es, claro está, la legendaria Tierra de Poniente, la Iberia occidental (porque hay otra que flanquea el otro extremo del mundo, en Oriente), la Hesperia de los griegos, o tierra del atardecer, donde también hay un edén guardado por bellas mujeres, el Jardín de las Hespérides, con un árbol de frutos dorados de la inmortalidad que vigila un dragón y que solo Hércules, muy

cerca de sus pilares, pudo hallar. La mítica España ha sido vista así como locus amoenus, hortus conclusus, edén, paraíso, arcadia y utopía a la vez, en esas islas que, en cierto momento, pasaron de ser las «islas de los afortunados», es decir, de los héroes divinizados que van a vivir en ellas, a convertirse en «islas afortunadas» por símismas, por su feliz clima, localización y sus maravillas.

Hay muchas islas e ínsulas felices en paralelo, pero en la geografía real ningún otro archipiélago soñado tiene más derecho a reivindicar este legado que las Canarias.

No solo son afortunadas, sino que también hay algunas que no existen, como la famosa identificación popular de la isla de san Brandán con una mágica que a veces emerge entre algunas de las existentes Canarias. Geografía fantástica, historia y leyenda se funden en una combinación perfecta entre las islas Canarias y las Afortunadas.



Un mapa donde se interpretan las Islas Canarias como las «afortunadas»

Mitos sobre mitos entre celtas y cristianos Se puede añadir que la ecuación o identidad entre las islas afortunadas y las Canarias ha ido sumando mitos sobre mitos hasta construir un lugar que no existe sobre otro que sí lo hace. Por eso quería comenzar hoy nuestro programa

turístico y de este verano de viajes a lugares utópicos y mitológicos precisamente por las Canarias. En ellas, durante la época de su paso a la corona de Castilla, se había contaminado este viejo mito grecorromano con las historias sobre islas mágicas medievales procedentes del mundo celta –como son Avalon, la isla de Borondón, Tir na Nog o la isla Brasil–, e incluso se había cristianizado el tema con el paraíso de los justos y los santos.

#### Gastronomía

#### Destinos con sabor CHICLANA DE LA FRONTERA

Ángel León

# **De Alevante**a Cataria y Casa Bernardo

Las bodegas cercanas es otro de esos lugares que nos recomienda visitar el chef del mar antes de abandonar su tierra

#### Tatiana Ferrandis. MADRID

selhermanopequeño de Aponiente, que el chef del mar alimenta con los mejores platos servidos durante los cinco últimos años en el restaurante situado en el molino de mareas del Puerto de Santa María. Con ellos, ejecuta en Alevante (alevanteangelleon.com)un menú degustación redondo: «Lo que sí cambia es la proteína, porque estamos en Chiclana y me gusta escoger productos de cercanía. Es decir, de Tarifa, Barbatey Conil, y llevármelos a conceptos y trabajos de Aponiente», dice. De ahí que destaquen los embutidos marinos (chorizo, morcilla, butifarra, jamón y bacon...), que hace años ya no están en el tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol, y el queso de calamar. También, el emblemático plato de erizos con queso Payoyo y miel marina, la emulsión de ostras, yodo puro, las tortillitas de camarones, la sopa marinera fría

con almejas de Conil a la brasa, las puntillitas aliñadas con fondo de zanahorias encominadas y vinagre, el choco a la cochambrosa y el jarrete marino. De postre, el mochi de morena y el carro de algas, que convierte en chucherías: «Son solo algunas de las elaboraciones que no queremos que mueran, así que forman parte de una propuesta bestial, que no falla», añade Ángel León, convencido de que, «tarde o temprano, llegará la segunda estrella gracias al trabajo que realiza el equipo. Además, hemos reducido la sala, ahora con capacidad únicamente para 24 comensales»,

#### Más allá de las piezas nobles

Ángel León nos ha enseñado a mirar el mar con otros ojos y a comer pescados más allá de las piezas nobles. Preguntado por esos destinos en los que debemos reservar antes de tomar rumbo a su tierra, menciona Cataria, con el sello de Aitor Arregi (Elkano), en el Iberostar Selection Andalucía Playa (Novo Sancti Petri): «Me encanta

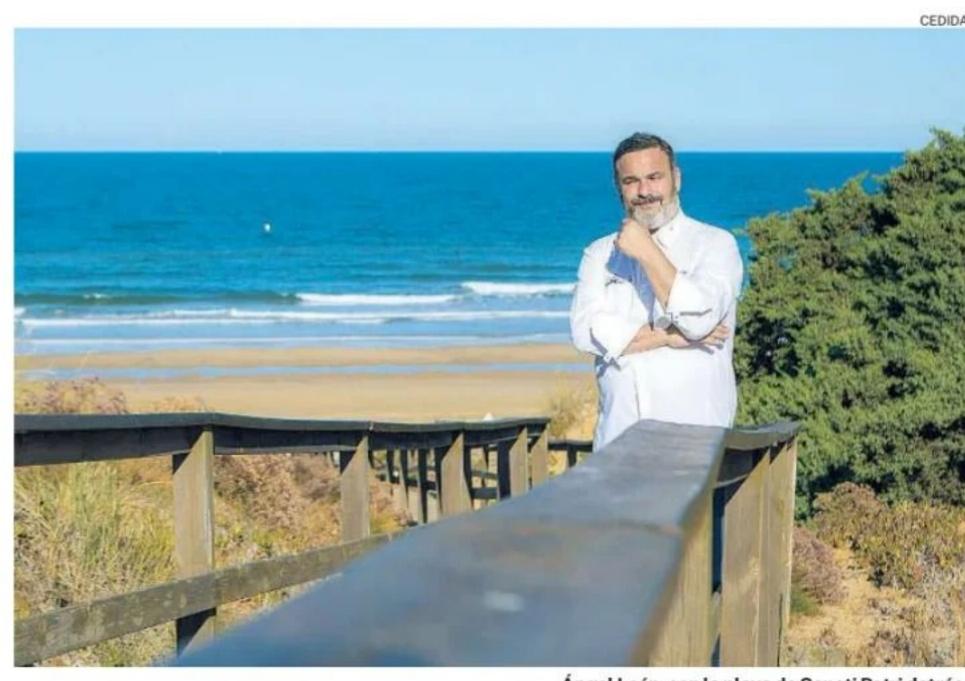

Ángel León, con la playa de Sancti Petri detrás, situada junto al restaurante Alevante



#### Su recomendación

#### Milhojas de calamar, la dulce creatividad de Ángel León

#### Donde:

Hotel Gran Meliá Sancti Petri. C/ Amilcar Barca, s/ n. Urb. Novo Sancti Petri. Cádiz.

- P. medio: 175 euros.
- 956 49 12 00.

que venga la gente de fuera a cocinar las materias primas de aquí. Recuerdo haber comido un borriquete espectacular. Fernando, que es el maître, disecciona el pescado del día (besugo, urta...) y el comensal disfruta de los lomos, las espinas, el cogote, la carrillera, la careta, la ventresca y las cocochas. Cada bocado pleno de sabor con una textura diferente», advierte antes de presentarnos un lugar de «poca vergüenza»: Casa Bernardo, «el mejor espacio de Chiclana para comerunas tapas », anuncia. ¿Qué pedir? huevos de choco, huevas de caballa y de chicharrones de atún aliñadas, las tortillitas de camarones y el guiso de atún en tomate con huevo y papas fritas con un sofrito «por derecho». Es «abstemio» de los chiringuitos y, sin embargo, cree que cada vez se hacen

mejor las cosas en ellos. Y, a pesar de que se encuentra inmerso en una dura recuperación y rehabilitación tras romperse hace unos meses la tibia y el peroné haciendo lo que más le gusta, que es pescar, le preguntamos qué se lleva como tentempié esos días que sale temprano a echar la caña. Su bocata «es de muy poca vergüenza. Para mí, el pan es lo más importante, así que me compro a la seis de la mañana una baguette para hacérmelo en alta mar de sardinas en escabeche con jalapeños encurtidos y mayonesa. Con una cerveza helada en mitad de la bahía de Cádiz, este bocata vale millones», asegura entre risas antes de advertir que nadie debe abandonar la zona sin visitar las bodegas de Chiclana, donde se elaboran unos moscateles desconocidos y buenísimos.

#### Un verano rosado

Y llegó un grande



Andrés Sánchez Magro

El mundo del vino español ha cambiado mucho para nuestra fortuna en las últimas décadas. Hay apellidos que alfombran la historia de generaciones y de destinos. La tradición al final es el hamletiano dilema para crear aventura propia a capa y espada de los cansados enjambres societarios. Julián Chivite es precisamente portavoz de una marca sin la cual no puede comprenderse quiénes somos, ni porque el vino español ha llegado donde está. Su DNI habla de una familia que elabora vino desde el año 1947 en territorio navarro. Y, con la lucidez que da haber vivido tanto y saber quiénes son sus cómplices de andanzas y de empatía, nos deposita como legado un rosado que destila carisma.

Unzu se llama la criatura donde nuestro admirado Julián, a corazón abierto, también reconoce la importancia de la familia donostiarra y deja como un suave rumor que se expresen las parcelas que tan bien conoce. Cintreunigo es un terruño emocional para este bodeguero, y la garnacha una aliada para llegar a un vino infalible. La suerte del libre y perseverante y de sus esfuerzos le llevó a buscar y encontrar un



vino de una complejidad tan elegante como fácil de disfrutar. Ese estilo que hace que cualquiera lo comprenda y lo pretenda. Cada uno hasta donde llegue, pero el vino en su largura no tiene fin. Es fácil caer en la comparación de otros vinos estilosos de Francia, lo que sería fácil, pero aquí mandan lo autóctono de la tierra y la españolidad de Julián, que a pesar de conocer tanto del mundo vitivinícola como necesita, reivindica la diferencia aunque no en los tópicos, que dice que la elegancia no es siempre francesa.

Este es el gran ejemplo de que la profundidad bien entendida está siempre por encima de las formas y la temperatura. Seguramente estemos ante el gran rosado para proclamar que igual que Juan Belmonte decía que «se torea como se es», al final el vino es producto de la categoría de quien lo imagina. ¡Va por ti, Julián!

#### Gente



Fran Cárceles. MARBELLA

arbella se convirtió ayer en la capital mundial de la solidaridad y la filantropía. La Global Gift Gala, que se celebra también en otras ciudades europeas como París o Londres, extendió anoche su alfombra roja el Hotel Don Pepe Gran Meliá de la exclusiva ciudad malagueña para poner en valor una vez más la importancia de contribuir a crear una sociedad mejor. Se trata del principal evento de la Fundación Global Gifty una de las iniciativas benéficas más importantes del mundo. Creado en sus comienzos por las empresarias Maria Bravo y Alina Peralta, reúne y combina el mundo de la empresa, las celebridades y la filantropía para recaudar fondos para diferentes causas.

La duodécima edición de esta gala, que se ha celebrado en la localidad malagueña de Marbella, presentada por Vicky Martín Berrocal y Tom Urquhart, reunió a numerosos rostros conocidos nacionales e internacionales como Eva Longoria, anfitriona de honor, María Bravo y Zazou Belounis, que no dudaron en posar por el photocall del prestigioso hotel.

#### Arte y deporte, unidos

También estuvieron presentes, entre otros invitados, la princesa Beatrice D'Orleans, la artista Elena Ksanti, la galerista propietaria de The Global Art Company, Carolina Sepúlveda, el presentador Carlos Sobera, el actor Amaury Nolasco, José Manuel Calderón, el exjugador de baloncesto, Berni Rodríguez o Elsa y Jarron Collins, entre otros.

María Bravo, que derrochó glamour con un vestido verde de lentejuelas, estuvo en todo momento arropada por las otras dos grandes protagonistas de la noche: Vicky Martín Berrocal y Eva Longoria. De rosa y rojo, respectivamente, ambas mujeres condujeron una gala muy emotiva en la que no faltó el arte, el compromiso y la solidaridad.

Tampoco faltaron a esta cita con la filantropía otras caras conocidas como la del actor malagueño Miguel de Miguel, Eva Pedraza, Tony Company y María Padilla.

María Bravo, Eva Longoria y Vicky Martín Berrocal LA RAZÓN • Lunes. 22 de julio de 2024

Numerosos rostros conocidos acuden a la Global Gift Gala, una de las citas benéficas más importantes del mundo que se celebró anoche en Marbella

# Eva Longoria y María Bravo en la cita del verano en Marbella

Con una agenda repleta de contactos que muchos desearían, la empresaria y filántropa malagueña no solo tiene clientes, sino amigos que acuden cada año a la llamada solidaria de los Global Gift. «Me gusta inspirar y motivar a mis clientes para que se unan a nuestra causa y les recuerdo lo importante que es su presencia y su apoyo para nosotros», explica Bravo, que no duda en que ese «es el mejor incentivo» para que acudan. Además, insistió en que «el apoyo continuo» y la presencia de sus amigos y clientes «ayudan a atraer más atención y recursos para nuestras causas». Para la empresaria, The Global Gift Gala «es una oportunidad única para ver de primera mano el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás», un evento que, según aseguró, «de las diez galas que se hacen cada año por todo el mundo, la de Marbella es la que más éxito tiene». Por otra parte, no quiso perder la ocasión para agradecer que «son muchas las personas que aportan su grano de arena para hacer cosas importantes en la sociedad», en referencia a todos los invitados y personas que han contribuido durante todas las galas a las diferentes iniciativas.

Por último, la filántropa anda-

luza confesó que «la gala en Marbella es especialmente importante porque es aquí donde comenzó todo», una iniciativa que en pocos años se ha convertido en «un evento internacionalmente reconocido», reconoció emocionada Bravo antes de que comenzara el encuentro.

#### Ayudar y hacer el bien

Por su parte, la actriz, directora de cine y empresaria estadounidense, Eva Longoria, aseguró que esta gala anual que se celebran en Marbella «es una oportunidad maravillosa para unirnos» y marcar «una diferencia significativa en las vidas de quienes más lo necesitan».

Eva Longoria aseguró que esta gala «es una oportunidad maravillosa para unirnos»

La Global Gift Gala creo ayer un entorno único lleno de solidaridad, glamour y esperanza Con su sueño hecho realidad de poder contar con residencia en Marbella -lleva un año instalada en España de forma permanente-, para Longoria esta noche es sinónimo de «inspiración» y una forma de que «todos se sientan motivados a seguir ayudando y hacer el bien» para las diferentes causas.

La intérprete, que saltó a la fama tras dar vida a la descarada Gabrielle Solís en la serie de televisión «Mujeres Desesperadas» (2004-2012), y una enamorada confesa de España y su Costa del Sol, deslumbró anoche con un vestido que acaparó todas las miradas. «Estoy profundamente agradecida por todo el apoyo y por estar aquí esta noche. Juntos, podemos lograr un gran impacto y cambiar muchas vidas», afirmó la actriz a su llegada a la gala.

En definitiva, la Global Gift Gala –que contó con el patrocinio de Mamzel, Nota Blu (ambos del grupo Casanis Group), Love Spirity Hotel Don Pepe Gran Meliá– volvió a crear ayer un entorno exclusivo lleno de solidaridad, glamour y esperanza, uniendo a la comunidad en un esfuerzo conjunto por hacer del mundo un lugar mucho más justo e igualitario.



Jaime Monge, Elena Ksanti, Carol Sepúlveda, Anna Barrachina y Narender Madnani



Carolina Sepúlveda, Eva Longoria, Elena Ksanti y María Bravo



Elena Ksanti, junto a una de sus obras subastadas

#### Casa Ángeles, uno de los beneficiarios

La Global Gift es el evento insignia de la Fundación Global Gift, una organización dedicada a mejorar la vida de los más vulnerables a través de la salud, la educación, la inclusión social y el empoderamiento. Este año, Casa Ángeles, un centro de día en Marbella para niños y jóvenes con necesidades especiales, fue

uno de los beneficiarios. El centro, fundado por Bravo, proporciona terapias y programas diseñados para fomentar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de estos niños, contando con un equipo altamente capacitado y unas instalaciones de vanguardia. Para hacer realidad este proyecto, el grupo de Zazou

Belounis, Casanis Group, también ha formado parte de la Global Gift Foundation. Gracias a un «acuerdo de Marketing con Causa», han ofrecido a sus clientes de Mamzel at Finca Besaya, Nota Blu New Brasserie, La Plage Casanis y Casanis Bistrot Marbella, la oportunidad de hacer una donación a Casa Ángeles. **Egos** 

## Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr.:

## llegó la ruptura definitiva

La actriz se ha querellado contra su hijo por violación del derecho al honor y podría desheredarle

Paloma Barrientos. MADRID

ace un año, Angelito, como se le ha conocido siempre, hijo de Bárbara Rey y de Ángel Cristo no era personaje más allá de la fama colateral que le llegaba por parte de sus famosos padres. Poco o nada se sabía de su vida personal y, mucho menos, de la laboral. No participaba en programas televisivos, ni tampoco formaba parte del elenco de «hijos o nietos de». Su herma-

na Sofía había elegido una vertiente más pública por su trabajo como DJ y con apariciones como colaboradora en diferentes cadenas de televisión. En la actualidad participa en «Espejo Público», donde nunca ha querido entrar en las durísimas declaraciones que desdesa elegido.

de hace unos meses vierte su hermano desde que salió por primera vez en «De viernes» el 24 de noviembre pasado.

#### Daño irreparable

En el programa de Santi Acosta, Ángel Cristo Jr. no dudó en atacar tanto a su madre como a Sofía con una frialdad que asustaba o, mejor dicho, asombró, declarándoles la guerra. Lo llamativo de los comentarios que hace son las acusaciones a la madre, a la que acusa de hacer chantaje a personajes importantes, incluido Don Juan Carlos. O señalarla como la culpable de sus problemas psicológicos, hasta el punto de asegurar que recibió maltrato porque «el infierno era vivir con ella». Dejaba en el aire comentarios sin aclarar para volver a la carga en sucesivas entrevistas y programas. Ángel Cristo hablaba de material de alto voltaje, de [1611] grabaciones de terceras personas sin su consentimiento, y así suma y sigue. Incluso con unas declaraciones malévolas hacia su hermana sin que se le moviera un músculo: «Sofía está en una lucha interna constante desde que se recuperó y no quiero que a ella le pueda afectar lo que está pasando y tenga una recaída». Hay que recordar que Sofía Cris to supo salir del mundo de las drogas y desde entonces ayuda a mucha gente a recuperarse de sus adicciones. Ángel «olvida» en esas declaraciones que fue el padre quien introdujo a la hija en el consumo de cocaína, además de tener una sentencia firme de

Rey. Durante los meses pasados, se especulaba con la posibilidad de que la madre interpusiera una querella. Y así ha sido. La propia Bárbara Rey me explicaba las razones de esta tardanza: «Pensaba que iba a

parar y no ha sido así.

Mi abogada tenía que reunir toda la documentación de lo que se ha dicho, dónde, cómo y cuándo. A mi hijo lo voy a querer siempre, pero el daño es irreparable. Mi hija y yo estamos con terapia. Nunca imaginé que pu-

diera pasar».

Ángel Cristo Jr.,

hijo de la actriz

La querella se presentó hace ya unas semanas y se centra en varios puntos: derecho al honor y a la intimidad, robo y uso de material privado, calumnias, injurias y difamaciones, ya que atribuye a Bárbara Rey coacciones y amenazas a Don Juan Carlos y al Estado. Fue admitida a trámite y, por lo tanto, Ángel Cristo será el que tenga que demostrar en sede judicial las afirmaciones que ha



Bárbara Rey ha confesado que está recibiendo terapia, y su hija, también

Ángel Cristo Jr. deberá demostrar en sede judicial todas las acusaciones que ha realizado realizado a lo largo de estos últimos meses.

Unido a esta querella se encuentra la posibilidad legal que tiene Bárbara Rey de desheredar a su hijo en el testamento. Esta decisión debe figurar expresamente en las últimas voluntades de la ex vedette y se deben explicar las razones y los motivos. Una vez que se resuelva la querella y haya sentencia firme en ese proceso civil por vulneración del honor e injurias ellos sería prueba suficiente para tramitar desheredarlo, lo que significa que no cobraría ni siquiera la parte denominada como «la legítima». Por su parte, Sofía Cristo se ha mostrado tajante sobre su hermano al declarar que «ya no forma parte de nuestras vidas». La hija de la artista ha manifestado en «Espejo Público» que «no parece mi hermano, no tengo nada que ver con él. No quiero ningún vínculo y me siento liberada. A veces tienes que aprender que la familia no te hace bien, que tiene un porcentaje de maldad muy elevado y que te lo tienes que quitar del medio». «El universo ha hecho que nos despeguemos de esta pesadilla», concluye.

GINEBRA SIDDAL

LA RAZÓN • Lunes. 22 de julio de 2024

#### Cuerpos y almas



#### El impresionante topless de Marisa Martín Blázquez que revoluciona las redes

La periodista disfruta ya de unos días de vacaciones en la playa, como ella misma ha publicado en su Instagram. Aunque no ha desvelado dónde se encuentra, sí dice algunos de los planes que ha hecho. Entre ellos, un paseo en barco. Martín Blázquez no solo ha aprovechado para broncearse, sino que también se ha atrevido con un espectacular salto al agua que ha inmortalizado en una foto. La colaboradora de televisión, en topless, ha dejado en shock a sus miles de seguidores, sobre todo, por su tonificada figura. «Qué preciosa, buena persona, periodista y qué cuerpazo», «Wow al tipazo y al estilazo al lanzarse al agua», son solo algunos de los muchos comentarios que se leen junto al post.

# EFE

#### Elisabeth de Bélgica pide paso en su camino al trono

Felipe y Matilde de Bélgica, así como sus cuatro hijos asistieron ayer a la tradicional misa del Te Deum que se celebra con motivo de la fiesta nacional del país. Esta se ha convertido en la mejor oportunidad para ver a la familia unida y la evolución de los hijos de los reyes. Elisabeth, la heredera al trono, se convirtió en la absoluta protagonista gracias a un «look» con declaración de intenciones. Al elegir un llamativo fucsia, dio muestra de su carácter y de que no le importa que las miradas vayan a ella, puesto está más que preparada.

#### Morata y Alice Campello presumen de vacaciones

Después de la victoria de La Roja en la Eurocopa, el capitán de la Selección Española disfruta ya de la calma con las personas que más quiere en el mundo: su mujer Alice Campello y sus cuatro hijos, Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella. Juntos han puesto rumbo a Porto Cervo, en Cerdeña (Italia), un destino con un significado muy importante y en el que se ha reencontrado con unos amigos especiales: el matrimonio Beckham. El futbolista ha fichado la próxima temporada por el Milan, poniendo fin a su etapa en el Atlético del Madrid.

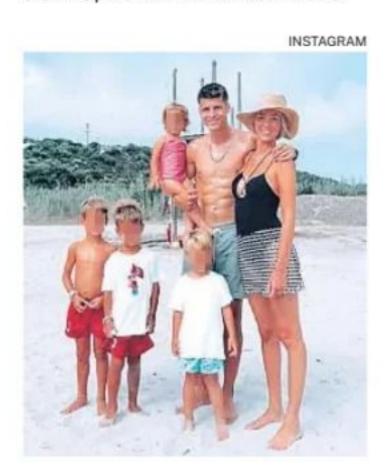

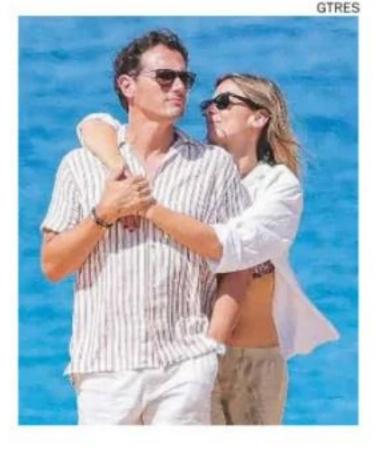

#### Albert Rivera y su novia, dos enamorados en la playa

El abogado y su novia, la experta en marketing digital Carla Cotterli, pasan unos días de relax en las Islas Baleares. Allí han sido sorprendidos por los fotógrafos en actitud más que cariñosa. La pareja hizo su debut oficial mediático hace ahora un año, después de que el exlíder de Ciudadanos, separado de Malú, protagonizara unas tórridas fotos con una actriz que no pasaron de ahí. Desde que comenzó su relación con Cotterli, la pareja ha sido vista varias veces en Baleares, pero también durante un viaje a Marruecos.

#### Nada con sifón

#### Se lleva mucho la oreja vendada

#### Jesús Amilibia

La oreja vendada se lleva más que la oreja a la plancha. Es el último grito que nos llega desde la pasarela republicana de Estados Unidos. Con la rozadura de la bala, a Donald Trump le vino Dios a ver. Lo dice él: «Había sangre por todas partes, pero me sentía seguro. Dios estaba a mi lado». Dios vive allí un verano muy agitado. Joe Biden confesó ante la angustia de los demócratas: «Solo el Todopoderoso puede hacer que tire la toalla». Parece que Dios decidió escuchar los lamentos desesperados de los demócratas y ya le ha indicado a Biden que la tire. Así, los demócratas se han quitado un peso de encima y Dios también, porque guiar a un hombre en esas circunstancias no era tarea fácil. Ahora a ver si Kamala no le sale mala.

No lo reconocerán nunca, pero muchos políticos, y no necesariamente de la extrema derecha, envidian la oreja vendada de Trump: héroe al instante y foto gloriosa (la cabeza ensangrentada, el puño levantado que ni Carlos Alcaraz) que pasará a la historia. Victoria garantizada en las elecciones, dicen. Oreja, vuelta al ruedo y salida a hombros por la puerta grande. Aquí, cuentan que el presi reflexiona sobre si le conviene apuntarse al nuevo estilismo de la oreja vendada, mayormente para no oír los abucheos cuando se asoma a la calle. Isabel Díaz Ayuso, viendo el alarde de seguridad alrededor de la Bego cuando viaja blindada a la Plaza de Castilla, clama: «Así Él demuestra quién manda y quién es la verdad absoluta». Se ve que lee a Nietzsche, que dijo: «El poder crea la verdad». Aunque también, señaló, la «moral de esclavos» y la «mentalidad de rebaño».

El Apolo de la Moncloa no tiene nada contra la «Crítica de la razón pura» de **Kant**, siempre que Kant no critique a su Bego, claro. 50
Lunes. 22 de julio de 2024 • LA RAZÓN

# pasatiempos



#### Autodefinido

|                                      | al delivery         |                              | 2                                 | PERSONAJE<br>CAUSA,<br>RAZON            | *                                 | UNIDAD DE<br>VOLUMEN<br>HIPÓTESIS | *                                        | GAS<br>NOBLE<br>MUESTRAS DE         | *                                | CENTRO DE<br>MÚSICA<br>VAN EN<br>COCHE            | •                           | JUNTEIS<br>BUSCAR LA<br>MANERA<br>PERFECTA | *                                | DA COBUO                                      | *                                   | FABRICA DE<br>ACERO<br>HACE       | *                                      | AL REVÉS,<br>FRUTO DÉ<br>CASCARA<br>DURA | ES<br>CORRIENTE<br>EN PARIS             |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                      |                     |                              |                                   | ► IMEUIT                                |                                   | ▼                                 |                                          | VORACIDAD                           |                                  | TUCHE T                                           |                             | PERFECIA                                   |                                  | SIN AGUA<br>ÁNGULO DE                         | •                                   | LIBROS                            |                                        | DUKA V                                   | •                                       |
| • (                                  | -                   | -                            | (1)                               | SISTEMA,<br>MANERA                      | *                                 |                                   |                                          |                                     |                                  |                                                   | SE PONE<br>BLANCO           | <b>&gt;</b>                                |                                  | LUZ<br>•                                      |                                     |                                   |                                        |                                          |                                         |
|                                      | 6                   |                              |                                   | ECONOMÍA                                |                                   |                                   |                                          |                                     |                                  | ICÚMO SE HA                                       | QUIERE                      |                                            |                                  | EIEMPIO DE                                    |                                     |                                   |                                        |                                          |                                         |
|                                      |                     | -                            |                                   |                                         |                                   |                                   |                                          |                                     |                                  | JCÓMO SE HA<br>PUESTO LA TIA!<br>AVE<br>CODICIOSA |                             |                                            |                                  | EJEMPLO DE<br>DORMILON<br>ROMANO DE<br>MANILA |                                     |                                   |                                        |                                          |                                         |
|                                      |                     | T,                           |                                   | CÍRCULO DE<br>METAL                     | •                                 |                                   |                                          | RELATIVO A<br>LAS MONEDAS<br>TENGAN | •                                | *                                                 |                             |                                            |                                  | *                                             |                                     |                                   |                                        |                                          |                                         |
| ARTICIPACIÓN<br>EN ALGO<br>JERDA MUY | · ·                 | NOMBRE DE<br>VARÓN<br>BEBIDA | THE REAL PROPERTY.                | ESCASO<br>NIVEL                         | <b>•</b>                          |                                   | HACE<br>EPOCA<br>LA MÁS                  | PACIENCIA                           | MEMORIA<br>VIRTUAL<br>ACABA CON  | •                                                 |                             |                                            | POCO<br>FRECUENTE                | AL REVÉS,<br>SORPRENDE                        | LAS AFUERAS<br>DE ÁLAVA<br>TROZO DE | •                                 |                                        | ESTUDIANTE                               | BEBIDA<br>FUERTE                        |
| GRUESA                               |                     | FUERTE                       |                                   | EMPERADOR                               | <b>▶</b> .                        |                                   | FINA                                     |                                     | LA SUERTE                        |                                                   | PAÍS DE<br>ASIA             | <b>&gt;</b>                                | •                                | <b>Y</b>                                      | NUEZ                                |                                   | CAUSAN<br>ARDOR                        | Þ.V                                      | *                                       |
| CHIDAD DE                            | •                   |                              |                                   | ALEMÁN<br>ADEREZOS                      |                                   |                                   | DACE                                     |                                     | IDENTIFICA                       |                                                   | HACEN<br>TILIN              |                                            |                                  |                                               |                                     | HACE BIEN                         | LOCALIDAD DE<br>CANTABRIA              |                                          |                                         |
| PERÚ<br>REBAÑO,<br>RECUA             |                     |                              |                                   | Š                                       | CURVAS<br>LA ÚLTIMA<br>DE LA FILA |                                   | HACE<br>PENSAR<br>GLOSARIO,<br>CATALOGO  |                                     | AL CURA<br>JUN POCO DE<br>RITMO! |                                                   |                             |                                            |                                  |                                               |                                     |                                   |                                        |                                          |                                         |
| · ·                                  |                     |                              |                                   |                                         | *                                 | DARSE UNA<br>SITUACION<br>CARA    | <b>&gt;</b>                              |                                     | <b>Y</b>                         |                                                   |                             |                                            |                                  |                                               |                                     | TODAVÍA                           | •                                      |                                          |                                         |
| IUESTRA DE<br>CARIÑO                 | *                   |                              |                                   |                                         | MERCADO<br>GRANDE                 | CARA<br>DE ALGO                   |                                          |                                     |                                  |                                                   | IMITA AL<br>RATON           | <b>&gt;</b>                                |                                  |                                               | ESTÁN EN EL<br>ARMARIO              | HOSTIGA                           |                                        |                                          | ARRASAN                                 |
| OMPRASE<br>OLUNTADES                 |                     |                              |                                   |                                         | ESTÁ EN<br>NOMINA                 |                                   |                                          |                                     |                                  | COLA DE                                           | DE BAJA<br>ESTATURA         |                                            | EJEMPLO DE                       |                                               | DUEÑOS DE<br>ALGO                   |                                   |                                        |                                          | ИНСИЛЛН                                 |
|                                      |                     |                              |                                   |                                         |                                   |                                   |                                          |                                     | BENEFICIO                        | POCO<br>APARENTE                                  |                             | HABLA EN<br>PUBLICO                        | LIMPIEZA<br>HACEN<br>SABER       |                                               |                                     |                                   |                                        |                                          |                                         |
| REPITEN<br>CON EL<br>PUERRO          | <b>Y</b>            |                              | COLA DE<br>TREN<br>MUY<br>RAPIDOS | •                                       | FLOJOS,<br>TORPES                 | •                                 |                                          |                                     | <b>Y</b>                         | <b>V</b>                                          |                             | *                                          | •                                | MANERAS<br>NOMBRE                             | •                                   |                                   |                                        |                                          |                                         |
| L HERMANO<br>DE MOISES               | <b>Y</b>            |                              | RAPIDOS                           |                                         | IMPERIOSO -                       | CURVA DE                          | <b>&gt;</b>                              | MUY<br>LLAMATIVO                    | •                                |                                                   |                             |                                            |                                  | DE MUJER                                      |                                     |                                   |                                        | ASCABA CON<br>EL TIEMPO                  | <b>&gt;</b>                             |
| NTRAN EN<br>ACCIÓN                   |                     | Numerocon                    | <b>&gt;</b>                       |                                         |                                   | DEPÓSITO<br>DE ARMAS              |                                          | ATACASE                             |                                  | LA MITAD                                          | <b>&gt;</b>                 |                                            | DE MANERA                        | <b>&gt;</b>                                   |                                     |                                   | TROZO DE PAPEL                         | LETRA                                    |                                         |
|                                      |                     | LAVARAN                      |                                   |                                         |                                   |                                   |                                          |                                     |                                  | DE NADA<br>¡MENUDA<br>FIERA!                      |                             |                                            | PRECISA<br>SALIENTE DE<br>TEJADO |                                               |                                     |                                   | CREAN<br>AMBIENTE                      |                                          |                                         |
| PALOTE<br>VAYAS POR<br>EL BORDE      | •                   | ESTÁ EN<br>USO<br>CIERTOS    | •                                 | SERPIENTE<br>DE CASCABEL<br>HACE<br>PIE | •                                 |                                   |                                          |                                     |                                  |                                                   |                             | iDOS DE<br>GAMBAS!<br>TROZO DE<br>PAN      | <b>&gt;</b> *                    |                                               | ESCALA DE<br>COLORES                | •                                 | •                                      |                                          |                                         |
|                                      |                     | •                            |                                   | <b>V</b>                                |                                   |                                   | CREAN<br>ENEMISTAD<br>PUNTA DE<br>FLECHA | •                                   |                                  |                                                   | EXPERTA EN VUELOS PROMETIDO | Þ.V.                                       |                                  |                                               | CIARRA LA<br>ORACIÓN<br>HEMBRA DEL  | -                                 |                                        |                                          |                                         |
| NUEVO                                | *                   |                              |                                   | EL MEJOR<br>007<br>MONEDA EN            | •                                 |                                   | FLECHA                                   |                                     |                                  |                                                   | <b>*</b>                    |                                            |                                  |                                               | CABALLO                             | 0                                 | 1 115                                  | A A A A B I L E S T T E N                | CERR                                    |
| COSA<br>DANINA                       | ACICALAN<br>EN ESTA | •                            |                                   | CURSO 🔻                                 |                                   |                                   | PUNTERÍA                                 | •                                   |                                  |                                                   |                             | DESGASTA<br>ARTÍCULO                       | ٠                                |                                               |                                     | A M A D                           | M A O J<br>A J A 3<br>A 3 N N O        | SEANC                                    | M E O<br>B O B D E<br>I O               |
|                                      | PARTE ▼             |                              | SE JUNTAN<br>CON LAURA<br>ESTÁ    | •                                       |                                   |                                   | LIMITAN EL<br>AGUA<br>DOS DEL            | •                                   |                                  | REVISO<br>ALGO<br>ELITE                           | <b>&gt;</b>                 | DE PAPEL                                   |                                  | SE METE EN<br>GASTOS<br>MUESTRAS              | <b>&gt;</b>                         | A N 3 T A<br>2 O G O M<br>0 O 2 O | 9 N O S T A A A A A                    | N                                        | 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 |
| ESTARUDOS,<br>CABOZOTAS              | ▼                   |                              | EN RED                            |                                         |                                   |                                   | DOS DEL<br>BETIS                         |                                     | RÍO DE<br>GALICIA                | NAZI<br>••                                        |                             |                                            | LA ENTRADA<br>DEL TUNEL          | DETIFUS                                       |                                     | N U A 3                           | Z A Z J A                              | 9 3 T A                                  | A D O C A D C S 3 8                     |
| GUALADO AL<br>BORDE                  |                     |                              | LAS<br>AFUERAS DE<br>OPORTO       | <b>&gt;</b>                             |                                   | TIRANTE                           | <b>&gt;</b>                              | 5.                                  | CUESTION                         |                                                   |                             | ESPACIO DE TIEMPO                          | ROMANO DE<br>LONDRES             |                                               |                                     | AA                                | 1 A 9 O<br>1 T A<br>M 2 I M U<br>M A 9 | 3 I N                                    | A D                                     |



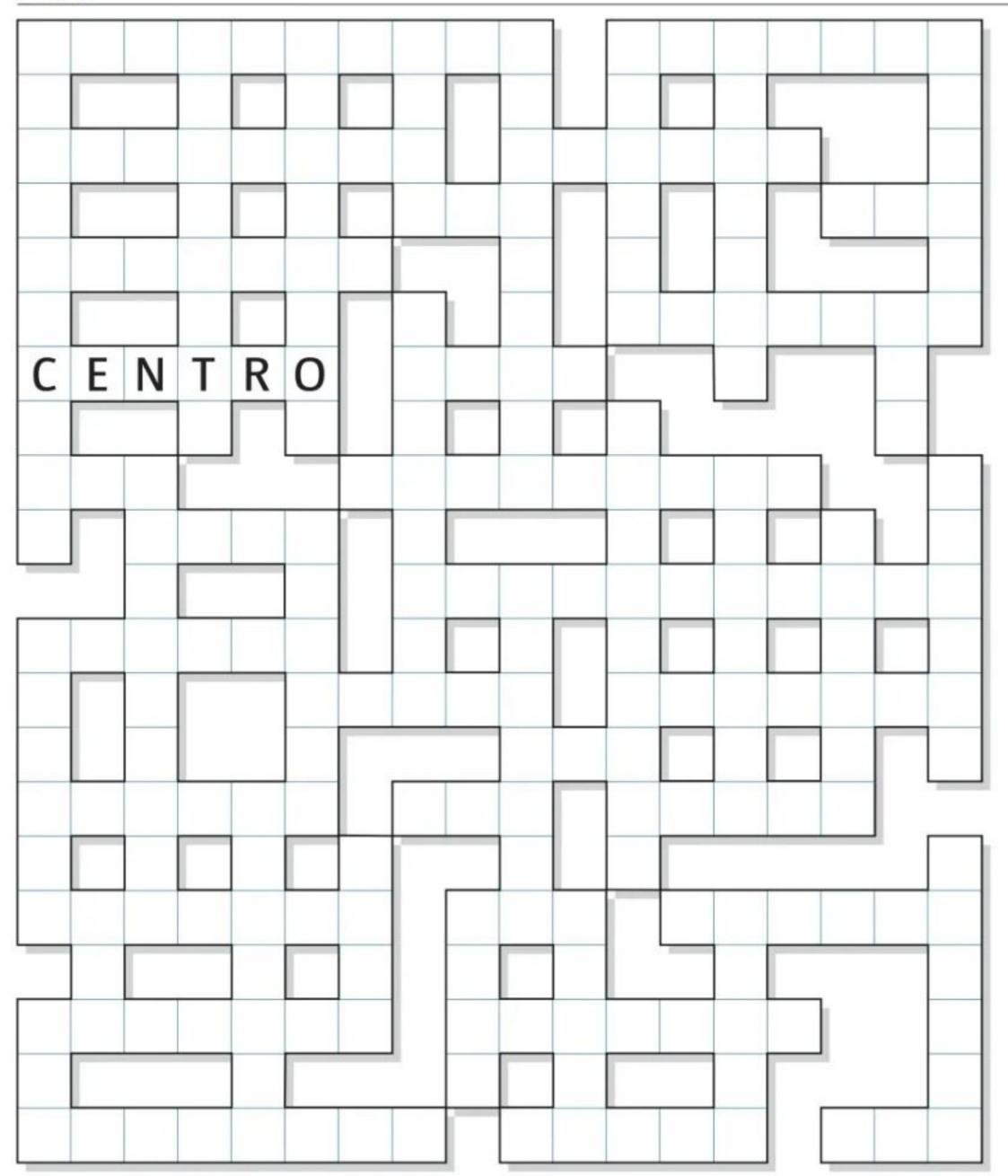

Sustituya los números por las letras que representan y podrá leer el texto. Como ayuda, hay varias letras en su lugar correcto

#### Coctelera

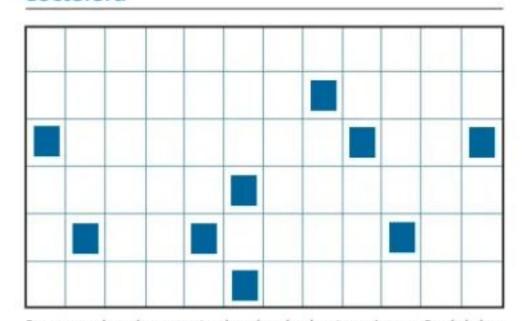

Ponga en su lugar las respuestas desordenadas de este crucigrama. Puede haber palabras al revés: Suma, caros, sor, caer en gracia, Renoir, alma, piel, as, cal, cuplés, azarar, eterna, alterar, ni, Eros, liara, nar, cual, menores, Suez, impera, AA, cal, Grecia, Pla, Ap, ro

11 LETRAS: Inflamación 10 LETRAS: Meditación, momentáneo 9 LETRAS: Velocidad, finalidad, occidente, oleoducto 8 LETRAS: Tasación, antílope, atrevido, despiste, espíritu 7 LETRAS: Craneal, amasijo, polaina, llegada, ladrido, andamio, asidero, tétrico, florero, dominio, inicial 6 LETRAS: Prisma, acacia, astado, enredo, bonita, canica, percha, pitido, percal, canela, atisbo 5 LETRAS: Cromo, samba, canto, trino, aforo 4 LETRAS: Capa, nuez, taco, duda, pato 3 LETRAS: Pie, ojo, lis, zoo, ira, dos, oca, uña, ala, red

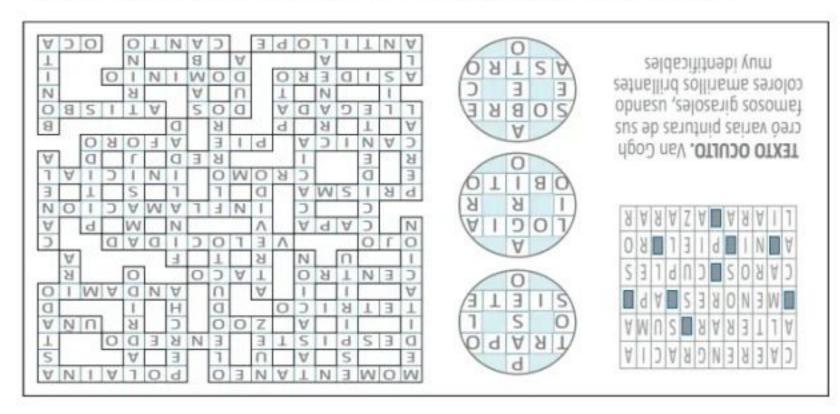

#### Circular

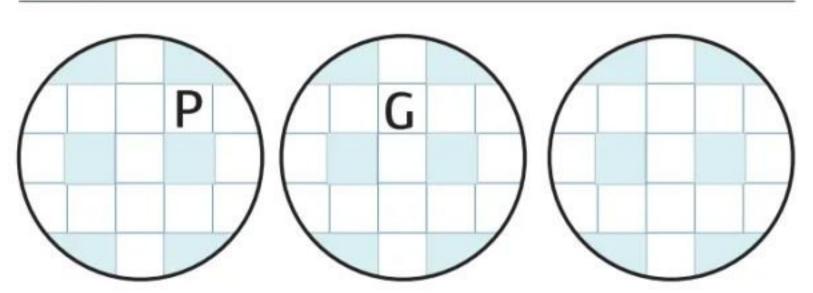

Ponga cada palabra en su lugar adecuado de forma que se acoplen correctamente en los círculos: Aroma, osa, tos, credo, balón, oro, diana, menos, día, trigo, pizca, socio, ama, leona, cal



#### **Pasatiempos**

#### Mosaico

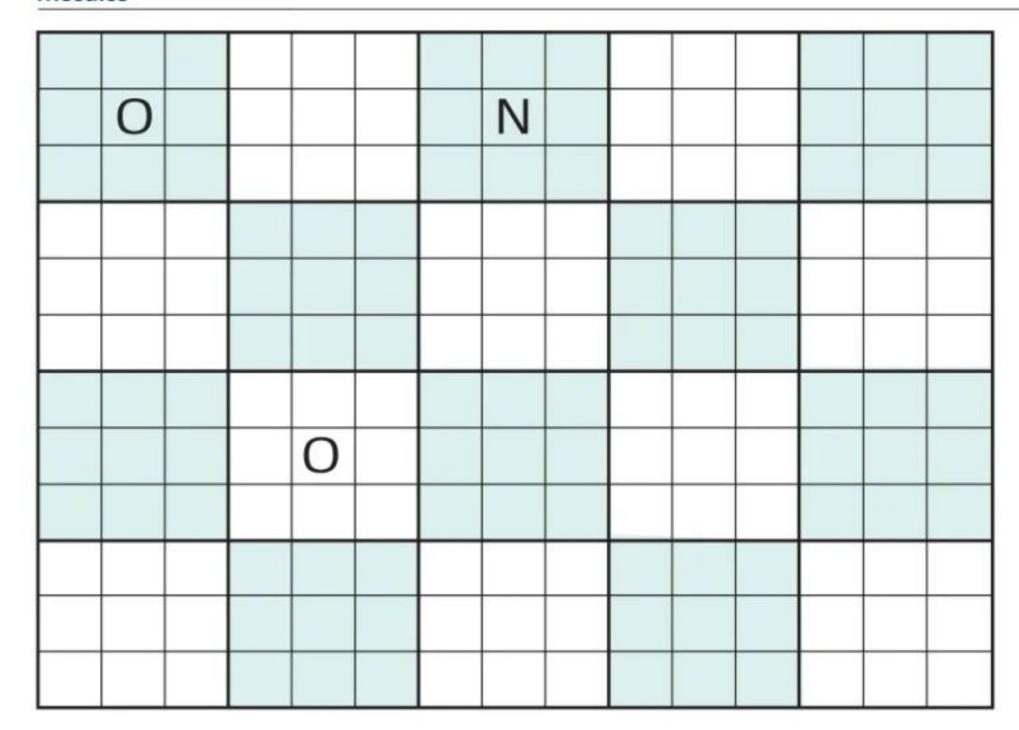

#### E E R R Ν E N Ν P 0 P R Н Ε Ε Η M D т Ν K В R R Ε R Ε Ε R R Р E В N 8 9 R 6

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

#### 

ENREDO. Balance, escolta, colmena, lamento, espacio Palabra clave: CELTA

en Inglaterra en 1869.
Basado en otros juegos de Basado en otros juegos de pelota, muy anteriores, tuvo un crecimiento constante en muchos países hasta ser el deporte más popular del deporte más popular del muchos

# 

0 8

#### Sopa de letras

ABDKAAMÑOAQRSASH AGLANAPUAT JTMHTEJGHE QBALONMANO ÑOKPEQALMLQJ UALJGSRKPF XOFAOAOBÑAUA ANAGBHLPAQE CATOCFMSRI ZXYSAIXG CSFUT OJMOAPA TRMANTIF SKS SMOA AMFNANPQRASTAUGU SCACSEALEAVFN

Ocho deportes

#### Cruzado mágico

#### Escalera



Ponga las letras que faltan para completar las palabras

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Batido, parodia, salud, ídolo, cordón, placer, preciso

#### Enredo

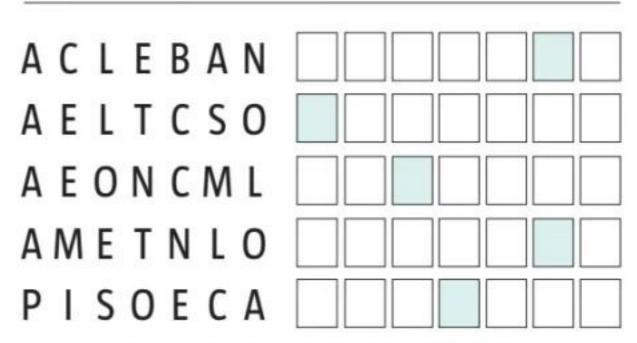

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

Sudoku

4

5

5

6

Difficil

6

9

5

9

9

3

6

8

8

7

8

9

6

8

9

Radioteléfono

547 82 00

www.rttm.es · www.pidetaxi.es

8

9

8

4

#### Espejo roto

Crucigrama

3

6

10

11

12

Hostigas, no das tregua.

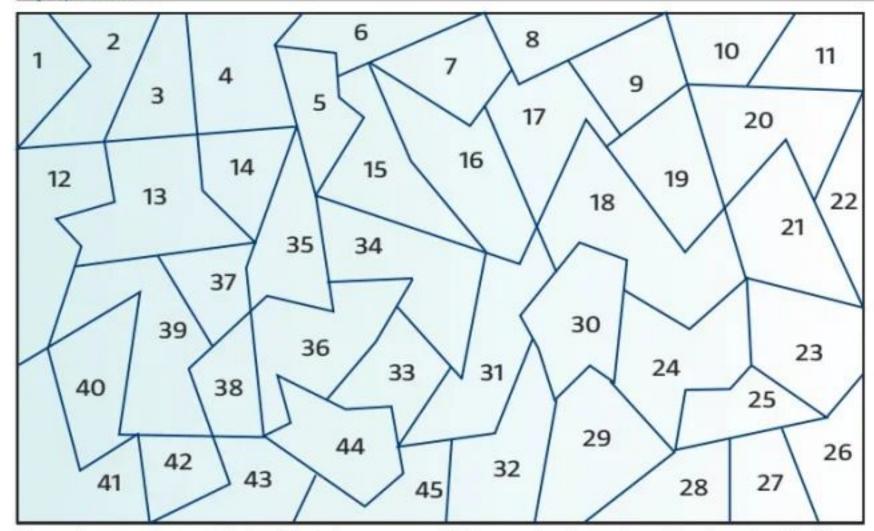

El recuadro representa un espejo roto. Todos los trozos parecen distintos, pero hay dos exactamente iguales en tamaño y forma

9 10

11 12

8

Horizontales: 1. Se impone al pecador. - 2. Ciudad de Italia. Sección de

señora. ¡Qué poco talento! - 3. ¡Vaya a un lugar urgentemente! Aditamento,

añadidura. - 4. Sacerdote budista. Tiréis una muralla. - 5. Condimentaran

los alimentos. - 6. El centro del coro. Cola de paloma. Ejemplo de valor. -

7. Frecuentes, constantes. Crean escuela. — 8. Domésticos. Acaban con la

paciencia. - 9. Seremos causa u origen de algo. - 10. Al revés, denota

aumento. Estar en boca de todo el mundo para un cargo. - 11. Electrodos

positivos. Das muestras de cariño. - 12. Lo mejor para acabar con la grasa.

Verticales: 1. Vestido sobresaliente y lucido. Señala a alguien atribuyéndole

un delito. - 2. Transgresión consciente de un precepto religioso. Fin de semana. - 3. Nombrásemos varias cosas, una detrás de otra. - 4. Al revés,

elemento químico radiactivo perteneciente al grupo de gases nobles. Un

hijo de Noé. Pareja de moda. - 5. Impuesto popular. Dignidad o cargo de

emir. - 6. Dos de tantas. Instrumento destinado a remover tierras duras.

Hacen saber. - 7. Transitaba. Das empleo. - 8. Hombre de fe. Saqueo,

atraco. - 9. Isla del Mediterráneo. Laterales de la cabeza. - 10. Capa de pintura. Hace una fortuna. - 11. Es muy poco atractivo. La parte norte de

#### **Ajedrez**

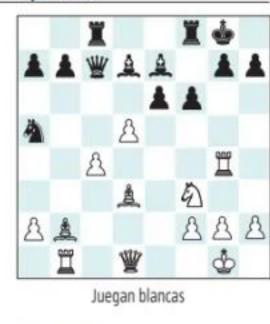

#### Jeroglífico



¿Qué vais a cubrir?



#### Ocho diferencias





Reus. Rosa está muy mal. - 12. Deseosos de algo.

Numeros 5 y 25 ESPEJO ROTO:



RXg7 2, Cg5! AJEDREZ: 7. TXGZ+! cantes VACANTES, VA,



Whatsapp 610203040

00.

0000

#### Santoral

Grupo Alfil

6

8

4

8

9

María Magdalena, Gualterio, Síntiques y Vandregisilo.

Cumpleaños



#### AGATHA RUIZ DE LA PRADA

diseñadora de moda y empresaria (64)

#### **ANA PALACIO**

exministra de Asuntos Exteriores (76)

#### **GEMMA CUERVO**

actriz (90)

#### **EMILIO BUTRAGUEÑO**

exfutbolista (61)

#### Loterias

| ONCE                 | ONCE               |
|----------------------|--------------------|
| Domingo, 21 de julio | )                  |
| Número premiado      | S:046 <b>64797</b> |
| Sábado, 20           | S:049 36628        |
| Viernes, 19          | S:011 48049        |
| Jueves, 18           | S:035 06183        |
| Miércoles, 17        | S:044 61971        |
| Martes, 16           | S:031 59375        |
| Lunes, 15            | S:036 53333        |

#### BONOLOTO

Sábado, 20 de julio Números

| 05-16-40-41-45-46 | C-17/R-4 |  |  |  |
|-------------------|----------|--|--|--|
| Aciertos          | euros    |  |  |  |
| 6                 | 0        |  |  |  |
| 5-C               | 0        |  |  |  |
| 5                 | 4.290,07 |  |  |  |
| 4                 | 30.16    |  |  |  |

38

((i))

0

06-07

**ê** 

#### LOTERÍA NACIONAL



Número premiado 11749 3-7-9

#### EUROMILLONES

Números

Viernes, 19 de julio



#### LA PRIMITIVA

Sábado, 20 de julio



#### 14-29-37-39-44-45 C-01/R-4 Aciertos 6+R

0 117.332,32 2,530,70

#### **EL GORDO**



Domingo, 21 de julio

Números 01-26-31-37-44

JEROGLÍFICO:



LA RAZÓN DEL VERANO | Lunes, 22 de julio de 2024

#### ¿TIENES FUEGO?

# «Estar vivo es cabrearse, cagarla, fallar, acertar, maldecirte»

l dolor existencial y la sensación de estar solo en altamar son demoledores, pero a la vuelta de eso te puede aguardar una vida nueva, y mejor. Al humorista Ángel Martín (Barcelona, 1977) un brote psicótico le sirvió para alumbrar «Por si las voces vuelven»,

uno de los libros de mayores ventas de los últimos años, pero también un bálsamo. «Detrás del ruido» (Planeta) es su secuela. Martín escribe para que le entiendas y trata de ayudarte no desde la atalaya del profesor o el gurú, sino a través de las reflexiones del hombre que estuvo en el vientre de la ballena y relata su dura experiencia y los remedios que empleó para salir de nuevo a la luz.

#### Es humorista y estos hacen reír a la gente, disfrutar. Y ha escrito dos libros que han ayudado a muchos. Tiene vocación de servicio público.

Hostia -ríe-, es una reflexión curiosa. No sé si eso permite pedir alguna etiqueta en algún sitio o ponerlo en redes... Es cierto que la intención de los libros sí que era que sirvieran de algo. Quizá el escribir el primero y luego «Detrás del ruido» te permite descubrir algo que yo no había pensado nunca, y es el poder que tiene la comedia, y la palabra, cuando la llevas con intención de que sirva de algo. Antes de «Por si las voces vuelven», cuando escribía comedia era con la intención de «esto tiene que ser una puta broma yya está». Pero después de escribir dices: si además de reírte te sirve para volver a casa con la sensación de que igual hay ahí una herramienta o una forma de ver algunas cosas que no habías pensado, y te sirven más allá del jijí-jajá, pues fenomenal. Pero eso aparece después. Nunca me había planteado que el entretenimiento también pudiera servir de ayuda.

#### Una carcajada sería comparable a un orgasmo: en el momento en el que alguien se ríe, sus problemas se ponen en pausa. Proporciona placer. Hay una parte «geisha» en el humorista.

Qué bonito eso. Si necesitas un titular utiliza ese, no creo que vayamos a mejorarlo. Sí que hay algo terapéutico en la comedia, aunque sea solo por el hecho de que, en efecto, te permite anular los problemas que tienes en esa décima de segundo que dura la risa.

## En este nuevo libro habla de brote psicótico y de volverse loco sin maquillajes. ¿Evitar los eufemismos forma parte de la enseñanza?

Es que no le tengo miedo a las palabras. Una de las

#### **Ángel Martín**

Humorista

#### Por Javier Menéndez Flores



«LO URGENTE ES ENTENDERNOS, NO SER CORRECTOS CON EL LENGUAJE» cosas que más me decían es «no me ha gustado que uses la palabra "loco"». Bueno, pues es tu problema, no el mío. Yo puedo referirme a mí como me dé la gana. Cuando pretendes que la gente te entienda es imprescindible usar el lenguaje más coloquial y universal. Igual que follar es follar, no hacer el amor. Lo

urgente es entendernos, no ser correctos en el lenguaje.

#### ¿Cuando tuvo aquel brote se llegó a ver dentro de «Alguien voló sobre el nido del cuco»? Porque es inevitable preguntarse: «¿Estoy loco?». Es un choque.

¿Sabes qué sucede? Que mi ingreso fue estando en pleno brote psicótico, entonces no lo interpreté como tal, sino como «estoy entrando en una habitación de escape». Mi cerebro lo convirtió en un juego. En ese momento estás volado. Pero, poco a poco, las voces van desapareciendo y empiezas a no entender por qué no estás en tu casa. Y hay un momento de desesperación.

## ¿Al cabo de estos dos libros tiene la sensación de que es mejor, de que está más completo, de que es un poco más sabio? ¿Para qué le han servido?

Me encantaría utilizar la palabra «sabio», pero es demasiado grande –ríe y después guarda un silencio largo–. Es cierto que cuando te pasan ciertas cosas tienes la posibilidad de convertirte en otra persona. En mi caso, una de las decisiones que tomé fue convertirme en otra persona, pero porque no encontraba a la persona que había sido hasta el momento del brote. Sí tengo la sensación de haber construido una dirección mucho más inteligente y ser alguien que se gusta más a símismo. Porque sabes el porqué detrás de las decisiones que tomas.

# «¡Cuánto penar para morirse uno!» (Miguel Hernández). Dado que todos estamos abocados a desaparecer, ¿intelectualizar el dolor es estéril?

Pues, tío, creo que no. ¿Complicarse la vida forma parte del juego de vivir? Sí. Uno de los grandes errores es el argumento de «si, total, nos vamos a morir, qué más da». No. Estás vivo.

Y estar vivo es cabrearse, cagarla, fallar muchas veces, acertar otras, maldecirte. Y que te pasen cosas que no estaban previstas.

#### Esta sección lleva portítulo «¿Tienes fuego?». Señor Martín: ¿tiene fuego?

Si hiciera una lectura profunda, es probable que esté ardiendo ahora mismo. ¿Soy más visceral o cerebral? Una mezcla de las dos.

TIEMPO 55

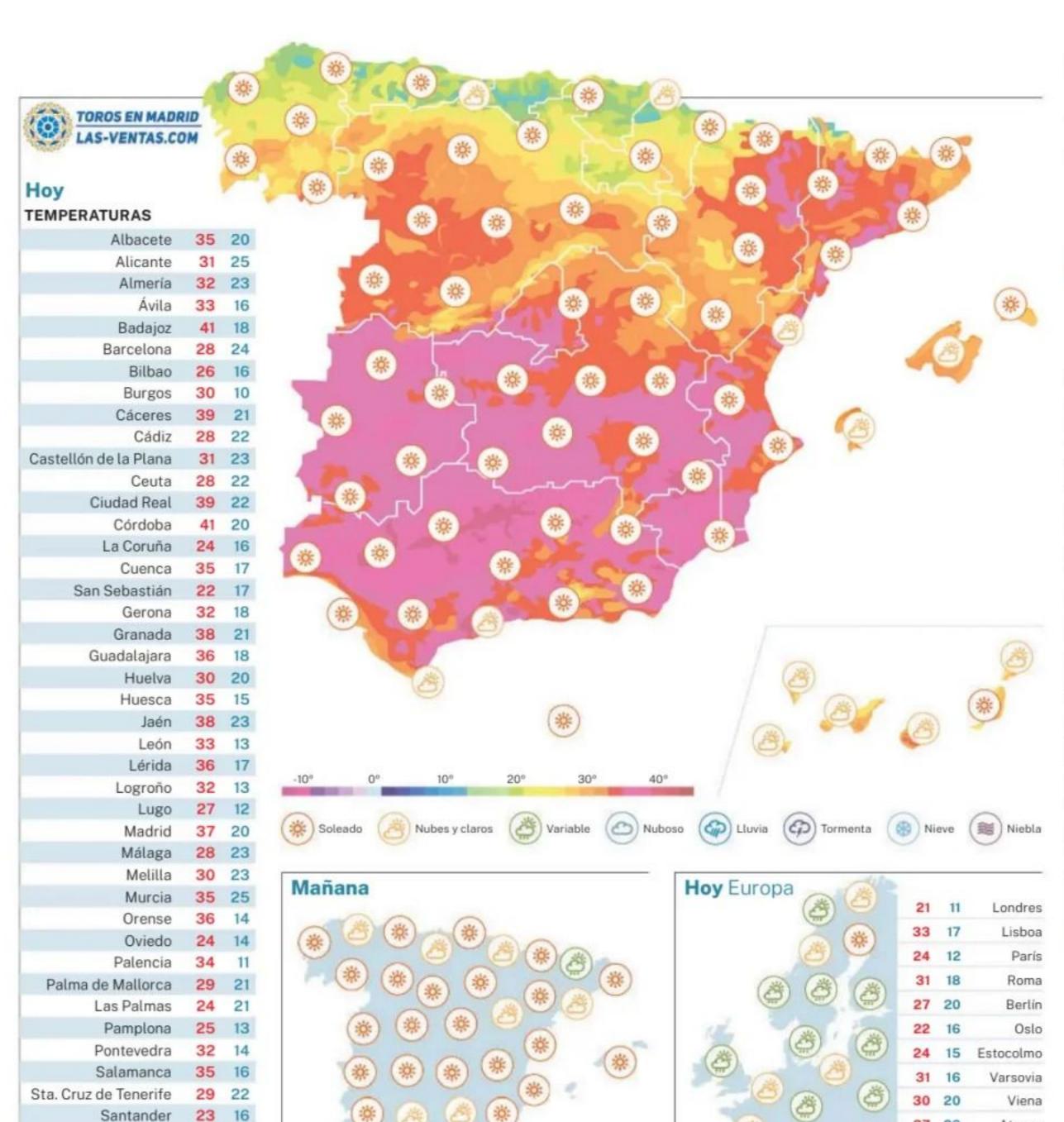

El hombre del tiempo

#### Intenso calor de verano

#### Roberto Brasero

sta semana van a subir las tem-→ peraturas día tras día y de mane-zará el día con algunas nubes todavía en el Cantábrico oriental pero nada que ver con las del fin semana, hoy en el norte también acabará predominando el sol y las temperaturas serán más altas que las de este fin de semana. En las costas de Cádiz, Almería o en el estrecho podríamos tener algunas nieblas costeras y en el norte de Canarias el viento alisio también nos puede dejar algo de nubosidad. Hoy en el mediterráneo van a bajar las temperaturas, un poco de alivio en el intenso calor que hemos tenido por ejemplo en el sureste. En Murcia llegarán a 34°, en Alicante a 31° y en Valencia a 29º, pero no los 45º que llegamos a tener en Xàtiva. El calor se reforzará hoy en Extremadura con 42º en Badajoz, y en el sur de Galicia con 37º en Orense. Mañana en toda España serán más altas que las de hoy, y mañana ypasado seguirán subiendo en la península, Baleares, y de nuevo en Canarias.

#### A tener en cuenta



La Asociación en Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente de Ceuta ha relacionado los ataques de orcas en el área del Estrecho de Gibraltar con la merma que se está produciendo en las poblaciones de atún.



El programa artístico transfronterizo «Calls for Action» del artista suizo-francés Julian Charrière, establece una conexión en vivo entre la ciudad de Basilea, en Suiza, y Baden-Baden, en Alemania, con los diversos bosques de Ecuador que protege la Fundación Jocotoco.

#### Embalses % capacidad Precipitaciones F

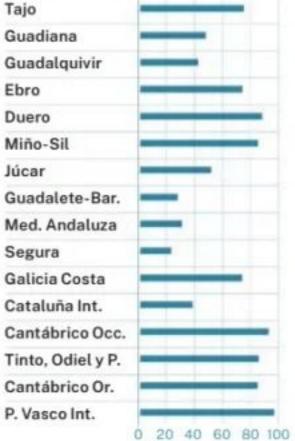

33

38

34

31

36

34

25

36

35

22:51 07:51

6/07

13/07

21/07

38 20

31 25

16

20

11

20

14

14

12

15

16

Segovia

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

07:01 21:40

Creciente (

Llena

Menguante ( 26/07

Valencia

Valladolid

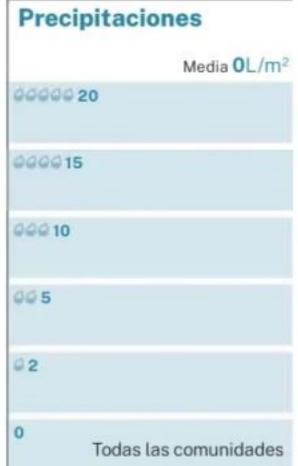

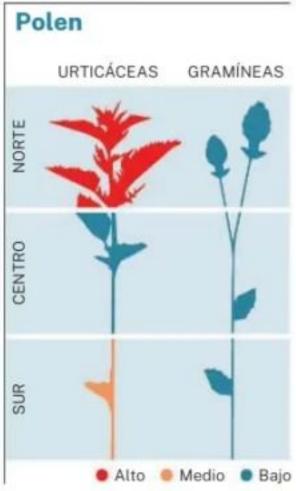

37 26

24 15

22

Atenas

Moscú

Bruselas

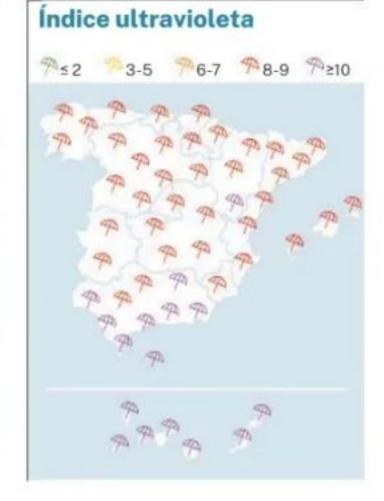

Nadal cayó en Bastad. La exigencia física de la semana en Suecia pasó factura en la final ante Borges

# Y ahora, el sueño de los Juegos

Mariano Ruiz Díez. MADRID

l título 93 de Nadal, el 64 sobre tierra batida, tendrá que esperar. En la final de Bastad, un torneo 250, la categoría inferior del circuito, Rafa se topó con un novato, el portugués Nuno Borges, que fue superiory se impuso por 6-3 y 6-2 en 88 minutos. Ahora toca pensar en los Juegos Olímpicos y hacerlo desde una postura realista, la que mostró Nadal después de la derrota. El ganador de 22 «Grand Slams» vino a decir que físicamente hasta la final ha dado la talla en Suecia, pero su tenis necesita mejorar para poder competir en París con los mejores. «Llegué al torneo con muy buenas sensaciones de juego por lo que hacía en los entrenamientos, pero he sido incapaz de mostrarlo en los partidos. No puedo decir que estoy satisfecho con mi tenis porque el nivel de juego ha sido muy lejano al que venía haciendo en los entrenamientos. Tengo que averiguar por qué y tratar de solucionarlo. Tengo que jugar mucho mejor a tenis para ser competitivo, no hay excusas», afirmó Rafa a menos de una semana de estrenarse en París.

Borges fue mucho más sólido con el servicio y se mostró más consistente desde el fondo de la pista que Rafa. El de Manacor pagó el esfuerzo físico de las dos rondas anteriores y las más de seis horas en pista que pasó en los partidos ante Navone y Ajdukovic. Los números del español al servicio durante el primer set no engañaban a nadie: 40 por ciento de puntos ganados con el primer saque y 36 con el segundo. Algo menos del 60 por ciento de primeros saques buenos. Con esas cifras era imposible pelear. Rafa se mostró tan

inconsistente en el primer juego con su servicio como en los dos partidos anteriores. No parecía inquietante porque el break inicial ya había llegado ante Navone y en semifinales, pero luego lo corrigió. Ante Borges no fue así. El partido se desarrolló en una dinámica de roturas caótica. Hubo cinco breaks en los seis primeros juegos. Nadal no fue capaz de ganar un servicio hasta que habían transcurrido 43 minutos de partido. El portugués aprovechaba los regalos y mandaba con una derecha muy plana desde el fondo de la pista. La respuesta de Rafa fue muy puntual. Buscó sin la regularidad necesaria el revés del luso y trató de incomodarle con bolas altas. Cuando lo

777

días después de su último título en Roland Garros, Nadal no pudo ganar un nuevo torneo

lograba era evidente que Borges no se encontraba a gusto, pero fueron demasiado escasos esos momentos. Cuando Borges logró asentarse con su servicio abrió brecha y resolvió con facilidad.

Rafa logró asentarse en el comienzo del segundo parcial, pero la consistencia no le duró lo suficiente. Logró salvar una bola de break en el primer juego y pareció cambiar la dinámica del primer set. Pero Borges estaba más asentado y los apuros que vivió con su saque en el primer parcial habían desaparecido. A Rafa le duró la gasolina poco más de una hora y terminó encajando cinco juegos seguidos.

La derrota no oculta que el ganador de 22 Grand Slams ha cum-



Nadal abraza a Borges al término de la final de Bastad

LA RAZÓN • Lunes. 22 de julio de 2024

DEPORTES 57

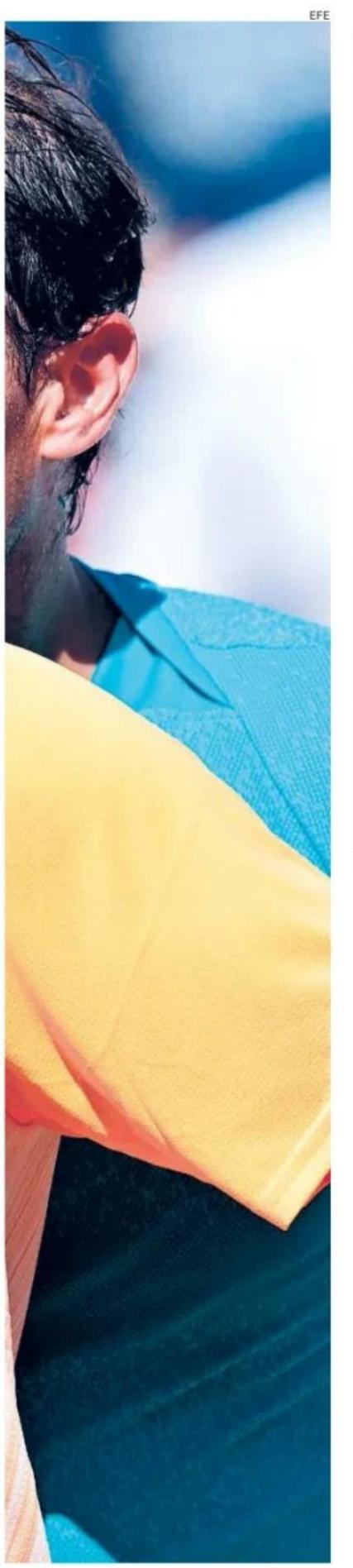



«Sabía que en la final las cosas no iban a ser fáciles y ahora hay que seguir trabajando para mejorar. He jugado muy mal y estoy triste por ello, veo difícil jugar peor de lo que lo hice en la final. Me he sentido vacío de energía, algo que puede ser normal porque llevaba mucho tiempo sin competir durante varios días consecutivos, y además tuve partidos largos e intensos. En todo momento he intentado encontrar soluciones, pero el nivel ha estado muy lejos del que debería haber mostrado. Es importante para mí que mi cuerpo haya aguantado la exigencia de la semana, pero física y mentalmente me he quedado sin energía para la final. Esa puede haber sido una de las razones de mi mal juego, pero tengo muchas cosas por analizar», aseguró con el disgusto demasiado reciente por la final perdida.

#### Berrettini gana antes de París y Zverev no

▶El italiano Matteo Berrettini se impuso en la tierra batida de Gstaad (Suiza) al imponerse 6-3 y 6-1 al francés Quentin Halys en 61 minutos. Berrettini, número 82 del mundo, llegó a la final tras deshacerse en la semifinal del griego Tsitsipas, primer cabeza de serie del torneo. Es el noveno título ATP de Berrettini, que logró el primero en 2018 precisamente en Gstaad. El otro torneo sobre arcilla que se disputaba antes de los Juegos, el de Hamburgo, fue para el francés Fils que se impuso a Alexander Zverev por 3-6, 6-3 y 7-6 (7/1) en tres horas y 34 minutos.



Alcaraz, en una sesión de trabajo la pasada semana en Murcia

### Reencuentro en París

Alcaraz y Rafa se entrenarán juntos en la capital francesa. «Si juego bien en individual, lo haré bien en dobles», dice Nadal

M. Ruiz Diez. MADRID

«Me hace mucha ilusión formar parte del equipo de deportistas olímpicos y representar a España. Este es el evento más importante del deporte, ojalá pueda encontrar la energía necesaria y hacer buenos entrenamientos. Sé que si logro hacer buen tenis a nivel individual, también lo haré en el dobles, pero debo analizar bien lo sucedido esta semana y trabajar duro. Estoy convencido de que Carlos Alcaraz va a estar a un gran nivel porque llega con confianza. Entrenaremos juntos esta semana», fue la reflexión de Rafa sobre lo que está por venir.

Alcaraz llegará hoy a París después de entrenarse durante la pasada semana en Murcia y lo hará con la mejor racha de resultados de su carrera profesional en torneos de máximo nivel. El número tres del mundo, por detrás del italiano Jannik Sinnery el serbio Novak Djokovic, que también estarán en la capital francesa, sueña con añadir a Roland Garros y su segundo Wimbledon el oro olímpico.

La ambición de Carlitos no tie-

ne límites y por eso ha asegurado que la meta es conquistar tanto el título individual como el de dobles, que afrontará junto a Rafa, su ídolo de siempre. segundo entorchado en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de la capital inglesa. Esos catorce encuentros ganados del tirón suponen la mejor se-

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, que en París estará dirigido por David Ferrer al comparecer como integrante de la selección española, estuvo los últimos días

La ambición de

Carlitos no tiene

límites: quiere el

oro individual y

en dobles

Rafa confía en

recuperar la

energía necesaria

y hacer buenos

entrenamientos

entrenando en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en El Palmar, donde, tras pisar la hierbaen Londres, se volvió a adaptar a la tierra batida en la que se disputarán los Juegos. Será en el Bosque de Bolonia, en Roland Garros, en el mismo escenario donde el 9 de junio ganó su

primera Copa de los Mosqueteros, donde inició una racha de victorias que ya va por catorce y sigue abierta en cuanto a Grand Slams se refiere.

A sus siete triunfos en París añadió otros siete para sumar su England Lawn Tennis and Croquet Club de la capital inglesa.
Esos catorce encuentros ganados del tirón suponen la mejor secuencia victoriosa de Carlos en torneos «Major» – era de doce incluyendo la hierba de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos del pasado año – y en un

mismo Grand Slam -14 en Wimbledon superando la docena que logró encadenar en el US Open entre 2022 y 2023-.

Carlitos Alcaraz esta temporada ya ha conquistado los dos Grandes europeos y también el Masters 1.000 de Indian Wells y su balance es de 33 encuen-

tros ganados y seis perdidos. El murciano comparecerá en París como el gran favorito en el cuadro individual y su dúo con Nadal será uno de los grandes atractivos de la cita olímpica no solo entre la expedición española.

## Pogacar se sienta en el Olimpo

Gana la crono de Niza, arrasa en la carrera y se convierte en el primer ciclista de la historia en ganar Giro, Tour y doce etapas de las dos carreras en un mismo curso. Ha superado el récord establecido por Eddy Merckx en 1970

#### Víctor Martín, MADRID

El Monte Olimpo es el punto más alto de Grecia. Con sus 2.918 metros, la leyenda que le rodea ha pervivido a lo largo de tres milenios yllega hasta nuestros días. En la mitología helena, una de las bases de nuestra civilización, allí arriba vivían todos los Dioses, que controlaban los designios y azares de los humanos.

Pues bien, el Olimpo ciclista también existe y ahora tiene un nuevo miembro. Se llama Tadej Pogacar y ayer tomó asiento en la mesa de los mejores corredores de la historia. Al menos, cruzó la primera puerta ganando de forma oficial su tercer Tour. Aunque, honestamente, la carrera francesa ya era suya desde hace al menos una semana.

No es solo por el hecho de haber ganado la carrera, que ya está al alcance de muy pocos. Es que lo que ha conseguido Tadej con solo 25 años lo sitúa, en muchos aspectos, entre los diez mejores ciclistas de la historia de este deporte. Y, posiblemente, el mejor de este siglo ya junto con Chris Froome.

En toda la historia solo hay ocho corredores, con él incluido, que han logrado al menos tres Tours. 8
ciclistas han conseguido
el doblete de ganar Giro y
Tour el mismo año.
Ahora llegan los Juegos

40 días vestido

días vestido de amarillo acumula en su carrera deportiva, el sexto mayor registro de la historia Con este triunfo, Pogacar se pone ya a la altura de Greg LeMond –ganó en 1986, 80 y 90– y Louison Bobet, éste de forma consecutiva en 1953, 54 y 55. Precisamente Froome sería el siguiente peldaño, pues tiene cuatro, y con cinco sigue el cuarteto histórico formado por Anquetil, Merckx, Hinault y Miguel Induráin.

Por si esto no fuera suficiente, también se ha convertido en el primer ciclista del presente siglo que ha conseguido hacer el doblete Giro y Tour en la misma temporada, además siendo uno en mayo y otro en julio. Y el octavo en la historia. El último fue Pantani en 1998 y, antes de él, Induráin, Stephen Roche, Coppi, Anquetil, Merckx e Hinault. El registro a batir aquí es de nuevo el de Merckx, que logró esa doble corona en tres ocasiones. Algo prácticamente impensable en el ciclismo actual. Para cualquiera, excepto para Pogacar.

Con el añadido de que, tras hacerse ayer con la crono de Niza, se convierte en el primer ciclista de la historia que gana el Giro, el Tour yademás acumula 12 etapas entre ambas, en el mismo año. Rompe de ese modo un registro que estableció el mismísimo Eddy Merckx en 1970. No en vano ya hay quien lo llama «el nuevo Caníbal».



Pogacar celebra su tercer Tour de Francia en las calles de Niza, muy cerca del lugar donde reside habitualmente

DEPORTES 59 LA RAZÓN . Lunes. 22 de julio de 2024

Hubo muchos que lo intentaron en el ciclismo reciente. Alberto Contador, por ejemplo. Geraint Thomas también fracasó. Tom Dumoulin no ganó ni uno ni el otro la vez que probó suerte en el desafío. Y el propio Froome se hizo con el Giro 2018, pero terminó sucumbiendo en el Tour y se tuvo que conformar con ser tercero. El británico sí que logró hacer la dupla Tour y Vuelta en 2017.

Más registros a tener en cuenta: a lo largo de su trayectoria deportiva, el esloveno suma un total de 40 días vestido de amarillo. Ya es el sexto de la historia que más tiempo ha ido líder en la ronda francesa, y todavía le quedan muchos años de ciclismo al máximo nivel. Todavía, eso sí, lejos de los 97 que acumuló Eddy Merckx a lo largo de su carrera.

Hubo una época, que ahora parece lejana, en que el Tour era la más aburrida de las tres grandes. Todos los equipos llevaban a sus primeros espadas -lo que es nor-

#### Pogacar es el primer ciclista del siglo en lograr el doblete Giro y Tour. El último fue Pantani en 1998

mal-, pero direcciones y ciclistas asumían tan pocos riesgos y corrían de forma tan conservadora que todo iba bloqueado casi hasta el final. Fueron, también, los años del «Trenecito Sky» que tanto sirvió a las victorias de Froome, Wiggins y Thomas.

La generación actual haborrado de un plumazo aquel recuerdo, y hoy el Tourvuelve a disputarse con la grandeza de antaño. Ataques lejanos, fugas tácticas, líderes que no temen asumir el peso de la carrera... y Pogacar tiene mucha responsabilidaden eso. Pero como hay quien no está contento con nada, pronto empiezan a surgir las voces que siembran la sospecha, por un lado, y las que atacan la infinita voracidad del campeón, por el otro.

El propio Armstrong ha llegado a tildar de «innecesarios» algunos ataques de Pogacar en este Tour. O Tejay Van Garderen, que lo definió como «el campeón más insaciable que he visto. No deja nada para los demás», explicaba el estadounidense.

Pero, lejos de hacer mella en su popularidad, la aumenta. Pogacar es el ciclista total. Por físico y por actitud. Corre para ganar, corre para el aficionado y corre para hacerhistoria. Ya es parte de ella. Con su nombre en mayúsculas.



#### Pogacar: «Esta es la mejor era del ciclismo»

▶ Tadej Pogacar estaba feliz tras ganar la contrarreloj de Niza. No solo por su victoria, sino por el ciclismo que están mostrando tanto él como sus rivales: «Estamos en la mejor era del ciclismo. Si solo hubiese ganado el Giro, ya sería un gran año. Ganar Giro y Tour es otro nivel y hacerlo en el mismo año es todavía otro nivel más», comentó. Además afirmó que este Tour ha sido su mejor carrera: «Incluso en el Giro tuve un día malo, que no diré cuál fue, pero este Tour lo he disfrutado desde el primer día. No ha habido una sola etapa en que no tuviera buenas sensaciones», finalizó.

Enric Mas, en la última crono disputada en Niza

Mikel Landa en la

general y Oier

Lazkano en las

fugas, lo más

destacado

## Los españoles vuelven de vacío

No lograron ganar ninguna etapa, pese al buen desempeño mostrado en general

V. Martín. MADRID

No pudo ser. El ciclismo español se vuelve, una edición más, de vacío de la carrera más importante del año. Unos han tenido un desempeño mejor de lo esperado, otros han estado por debajo de lo previsto. Pero, el caso es que ninguno ha ganado. En líneas generales se puede decir que los ciclistas españoles han hecho de actores secundarios en la carrera, aunque con uno de esos papeles que, sin ser protagonista, sí que les deja cierto espacio para que se les vea.

Los terceros puestos de Juan Ayuso en Valloire y Enric Mas en Superdévoluy han sido, por números, lo más destacado. Sin embargo, el listón de 2023 estaba demasiado alto con tres etapas. Aunque duela admitirlo, lo de esta edición ha sido algo así como

#### Clasificaciones

21ª etapa: Niza - Niza (33,8 kilómetros CRI)

45:25 Tadej Pogacar (Esl/UAE Emirates) Jonas Vingegaard (Din/Visma-Lease a B.) a 1'03" Remco Evenepoel (Bel/Soudal QuickStep) a 1'14" Matteo Jorgenson (EE. UU./Visma-Lease) a 2'08" Joao Almeida (Por/UAE Emirates) a 2'18" General

 Tadej Pogacar (Esl/UAE Emirates) 83h38:56 Jonas Vingegaard (Din/Visma-Lease a B.) a 6:17" Remco Evenepoel (Bel/Soudal-QuickSt.) a 9:18" Joao Almeida (Por/UAE Emirates) a 19:03" Mikel Landa (Esp/Soudal-QuickStep) a 20:06" Adam Yates (Ing/UAE Emirates) a 13'38" Carlos Rodríguez (Esp/Ineos-Grenadier) a 24:07" 8. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) a 25:04" a 6h23:11" 141. Mark Cavendish (Ing/Astana) Regularidad

 Biniam Girmay (Eri/Intermarché) 387 puntos Montaña 127 puntos Richard Carapaz (Ecu/EF Edcuation)

Jóvenes Remco Evenepoel (Bel/Soudal) 83h48:14 Equipos

251h36:43 UAE Emirates (UAE)

una vuelta a la normalidad. Y es que, de las últimas diez ediciones del Tour, en siete se han quedado en blanco. También en la general han acabado en un segundo plano, con Mikel Landa -quinto- y Carlos Rodríguez -séptimocomo los mejores.

Lo más positivo, además del gran desempeño de Landa junto a Evenepoel, fue el prometedor debut de Oier Lazkano. Metido en todos los jaleos, mandando en las fugas y hasta fastidiado como ha eviden-

ciado en sus declaraciones. Buenas sensaciones también de Raúl García Pierna y Cristian Rodríguez. Sobre todo el almeriense, que también se

ha metido en varias fugas y hasta hizo un cuarto puesto el segundo día en Bolonia.

También ha sido interesante la capacidad de Enric Mas de darle la vuelta a una situación en la que quedó eliminado de la general. Sus fugas en Superdévoluy y en La Couillole permitieron ver que aún tiene las piernas del gran ciclista que es. Combativo también Alex Aranburu, aunque de más a menos, y muy bueno el trabajo de Carlos Verona para Ciccone en el Lidl-Trek. Igual que el de Marc Soler en servicio de Pogacar. Y Javi Romo, aunque la tercera semana se le ha hecho bola.

Como siempre, lo peor siempre son los abandonos. En esta ocasión se fueron prematuramente a casa cuatro españoles: Pello Bilbao, Ion Izagirre, Juan Ayuso y Jesús Herrada, todos ellos por enfermedad. Hay que traer aquí también a Enric Mas, que ha sido un poco Jekyll y

> Hyde. Se reinventó en la última semana, pero ese no era el objetivo.

Tampoco Carlos Rodríguez ha terminado de dar el paso que se le

presuponía. El Tour se le ha hecho eterno. Se ha terminado cayendo del «top 5», completamente desfondado. Lo mismo que Castroviejo tampoco ha sido ese gregario que llegaba hasta los últimos kilómetros de los principales puertos. Cierra el Tour en el 54º lugar de la general, cuando el año pasado fue decimoquinto. Acaba el Tour. Ahora, a mirar a LaVuelta, donde los españoles juegan en casa.

#### Fran Castro. MADRID

Los creadores de la serie «Drive to survive», que cuenta en Netflix los entresijos y lo que no se ve ni escucha en cada Gran Premio, ya tienen material para varios capítulos con todo lo ocurrido ayer en Hungría. Lo malo es que cada temporada se estrena días antes de empezar el siguiente campeonato, o sea en marzo de 2025. Lo que pasó en Hungaroring devuelve a la F-1 una de las cosas que hacía tiempo que no se producían, toda la acción que existe fuera de la pista, porque dentro, afortunadamente, la igualdad y la emoción ha vuelto de la mano de McLaren, que ahora tiene el mejor coche, frente a la debilidad de Red Bull, cuyo rendimiento ha caído y, además, su segundo piloto atraviesa una crisis de confianza y pilotaje que hace que Verstappen esté más solo que nunca.

Así no se puede pelear por los títulos, aunque el de pilotos está casi decidido, pero el de constructores está en serio peligro para el equipo energético, que está acostumbrado a ganar. En Hungría el protagonista fue el equipo McLaren, sus pilotos, sus ingenieros y sus jefes. La batalla dialéctica por la radio fue tremenda y por mo-

# McLaren gana tras amenazar a Norris

Piastri venció por delante de su compañero después de que este acatara las órdenes en el último momento. Sainz fue sexto

#### Gran Premio de Hungría F-1

#### Carrera

1. Oscar Piastri (Aus/McLaren) 1h.38.01.989 Lando Norris (Gbr/McLaren) a 2.141 Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) a 14.880 4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) a 19.686 Max Verstappen (Hol/Red Bull) a 21.349 a 23.073 Carlos Sainz (Esp/Ferrari) 10. Lance Stroll (Can/Aston Martin) a 77.259 11. Fernando Alonso (Esp/A. Martin) a 82.460 Mundial 1. Max Verstappen (Hol/Red Bull) 265 puntos Lando Norris (Gbr/McLaren) 162 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 154 4. Carlos Sainz (Esp/Ferrari) 5. Oscar Piastri (Aus/McLaren) 149 Mundial Constructores 1. Red Bull Racing (Austria) 389 puntos 2. McLaren (Gran Bretaña) 3. Ferrari (Italia)

Próxima Carrera, Bélgica: 28 julio (15:00)

El australiano Oscar Piastri logró su primera victoria en Fórmula Uno mentos se planteó una guerra civil de complicadas consecuencias. Y la amenaza a uno de sus pilotos sobrevoló el circuito a través de las ondas.

Norris, «pole», perdió el liderato en la salida porque su compañero Piastri estuvo más listo y le robó la cartera, al igual que Verstappen, que se hizo con el segundo puesto. Los coches papaya tenían más o menos la misma estrategia, mientras que Red Bull y Verstappen iban al mismo número de paradas, pero en momentos muy distintos. Esto hizo que Piastri afianzara su posición, mantuvo un ritmo muy bueno y en ningún momento pareció que Norris pudiera acercarse e inquietarle. Hasta ahí todo fue normal. Pero en el segundo paso por boxes, Norris entró antes de tiempo para evitar el intento de ataque estratégico por parte de

Mercedes y eso provocó que Piastriperdiera el liderato. En McLaren lo hicieron para asegurar el doblete de sus pilotos, pero siempre con Piastri como ganador.

El caso es que en los diez últimos

**Aston Martin se** 

equivocó con la

estrategia de

Alonso, que fue

undécimo

giros Norris apretó de lo lindo en cabeza contraviniendo la orden de su escudería para ceder la posición a quien llevaba liderando la prueba desde el primer momento,

que no era otro que su compañero. Pasaban las vueltas y Norris no parecía estar conforme. Los mensajes cada vez eran más «agresivos» e incluso en uno de los momentos el ingeniero que transmitía las órdenes deslizó que le estaba protegiendo de algo peor

(algo que sí sabía el ingeniero, pero que no quería hacer público a través de la radio, ya que todas son «abiertas» y cualquiera lo puede escuchar a través de la app de la F-1).

La incertidumbre terminó solo una vuelta antes del final cuando Norris cedió, se apartó en la recta y dejó paso a su compañero Piastri, que realmente merecía la victoria, la primera de su trayectoria en la Fórmula Uno. En las próximas carreras la rivalidad prometer ser encarnizada, algo que ya hemos visto en esta escudería.

Hamilton fue tercero tras una lucha impresionante con Verstappen y Sainz acabó sexto tras un

error en la salida.
Peor le fueron las
cosas a Alonso. Le
metieron en boxes
en la vuelta octava
y eso rompió todo
su planteamiento.
Acabó undécimo,
fuera de los puntos y por detrás de

su compañero. Dejó paso a Stroll para que el canadiense, con mejores ruedas, intentara superar a Tsunoda. No logró el objetivo y tampoco cedio la posición a Fernando Alonso, que quedó fuera de los puntos. Tampoco era trascendental.



#### El tremendo enfado de Verstappen

Red Bull y Max Verstappen, el vigente campeón, empiezan a dar señales de debilidad. Ya no solo con el menor rendimiento del monoplaza, sino también en lo referente a la estrategia y el funcionamiento desde el muro, clave para el éxito. Ayer, Verstappen «mandó a la mierda» a sus ingenieros y estrategas, que no supieron jugar con la degradación de los neumáticos y el momento de hacer las paradas en boxes. Eso provocó que el neerlandés se enzarzara con Hamilton, con el que tuvo un choque, y poco después con Leclerc, que le birló la cuarta plaza. Max Verstappen aprovechará todo el barullo para subir la tensión en la escudería y tomar la salida que quiere, la de Mercedes.



El atleta americano Jasse Owens, uno de los principales protagonistas del evento deportivo al colgarse en su palmarés cuatro medallas de oro

#### Enrique Castilla. MADRID

solo cuatro días del inicio de los Juegos de la XXXIII Olimpiada en París, las expectativas están en su punto más alto. Francia albergará este evento global en su emblemática capital. La ceremonia de apertura, programada para el próximo viernes, reunirá a 206 países y 10.500 atletas. Esta cifra iguala el récord de participantes de Río de Janeiro 2016, destacando la relevancia y el alcance de este evento deportivo.

Los Juegos Olímpicos son más que una competición; representan una oportunidad única para el país anfitrión de mostrarse al mundo. Históricamente, han sido utilizados como plataformas para proyectar poder y prestigio, a veces incluso confines propagandísticos. Este es el caso de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, organizados por la Alemania nazi, un evento que Canal Historia propone examinar en profundidad con su nuevo documental «Los juegos de Hitler: Berlín 1936», producido por AMC Networks International

#### El documental de Canal Historia

rememora este martes a las 22:55 horas las Olimpiadas de Berlín organizadas en 1936

## «Los juegos de Hitler»: **el trampantojo** de la Alemania nazi

Southern Europe.

En el contexto de París 2024, es pertinente reflexionar sobrecómo hace 88 años los Juegos de Berlín fueron instrumentalizados por Adolf Hitler para mostrar una imagen pacifista y rejuvenecida del Tercer Reich, ocultando las verdaderas intenciones y atrocidades del régimen nazi. Este documental, que se emite este próximo martes a las 22:55 horas, ofrece

una visión detallada y cautivadora de cómo la propaganda nazi utilizó este evento deportivo para sus propios fines.

La frase atribuida a Karl Marx, «El fútbol es el opio del pueblo», resuena poderosamente en este contexto. Aunque Marx se refería específicamente al fútbol, la idea se aplica al deporte en general. En 1936, Hitlery su régimen vieron en los Juegos Olímpicos una herramienta para manipular la percepción pública y mostrar una Alemania que aparentemente respetaba los principios de igualdad y fraternidad del olimpismo. Sin embargo, la realidad detrás de esta fachada era completamente distinta.

Durante los 50 minutos del documental, el espectador podrá sumergirse en imágenes y sonidos de la época, explorando en detalle los 15 días de competencias deportivas. La producción cuenta con una documentación exquisita del que fue considerado por muchos historiadores como el primer gran evento mediático global.

Uno de los aspectos más fascinantes del documental es cómo el régimen nazi manipuló la cobertura mediática y la percepción internacional. Durante los Juegos, se suspendió temporalmente la persecución de judíos en los medios de comunicación y en los comercios alemanes, creando una ilusión de normalidad y tolerancia. Sin embargo, esta era solo una fachada; el Tercer Reich conti nuaba con sus planes de rearmamento y expansión territorial, aprovechando la distracción y la buena voluntad generada por los Juegos.

Por otra parte, el documental también revela detalles poco conocidos, como el boicot propuesto por algunos países y la alternativa de la Olimpiada Popular de 
Barcelona, que nunca se realizó 
debido al estallido de la Guerra 
Civil Española. Además, el estadio 
olímpico, cuya construcción fue 
ordenada por Hitler para superar 
al de Los Ángeles 1932, simboliza 
las ansias de grandeza y superioridad del régimen nazi.

A pesar de los esfuerzos del Tercer Reich por mostrar una Alemania inclusiva, solo un atleta judío, la esgrimista Helene Mayer, fue incluido en el equipo alemán, y solo como un gesto de lavado de imagen. Este hecho sin duda ilustra la hipocresía del régimen, que intentó proyectar una imagen de tolerancia con los Juegos Olímpicos, su particular «caballo de Troya», mientras continuaba con sus políticas antisemitas en secreto.

El desenlace de los Juegos de Berlín presenta para muchos historiadores una paradoja fascinante. Aunque Alemania dominó el

#### Una lección valiosa sobre el pasado que ayuda a comprender los desafíos del presente y del futuro

medallero y organizó un evento espectacular, las victorias de varios atletas judíos y, en particular, del afroamericano Jesse Owens, quien ganó cuatro medallas de oro, socavaron las pretensiones de superioridad aria de Hitler. Owens, enfrentándose a los atletas alemanes rubios y de ojos azules, demostró que la excelencia deportiva trascendía las barreras raciales y las ideologías opresivas del momento.

Este documental de Canal Historia no solo ofrece un análisis detallado de cómo el Partido Nazi utilizó los Juegos como un trampantojo para el resto de países, sino que también invita a reflexionar sobre el poder del deporte como medio de influencia y control social. A través de una narrativa clara y un contenido visual y sonoro de una alta calidad, este documental se postula como una experiencia educativa y reveladora para los amantes de la historia.

En definitiva, «Los juegos de Hitler: Berlín 1936» ofrece una lección muy valiosa sobre el pasado, ayudando a comprender mejor los desafíos del presente y del futuro a las sociedades actuales.

# «El Hormiguero» **continúa** su expansión internacional

**Mediaset Italia** adaptará el programa de Pablo Motos, líder de audiencias en Antena 3, tras hacerse con sus derechos televisivos

Enrique Castilla. MADRID

pocos meses de que comience la nueva temporada televisiva y después de que «El Hormiguero» de Antena 3 haya sumado 10 años de liderazgo consecutivo, un hito histórico en la franja de mayor consumo y de mayor competencia de toda la televisión, lo que se conoce como el Prime Time, demostrando la fortaleza del formato, Mediaset Italia ha dado a conocer la compra de los derechos del programa para hacer su adaptación en su canal Italia 1. Bajo el nombre «Il Formicaio», la traducción literal, esta versión promete mantener la esencia que ha hecho del programa de Pablo Motos un éxito rotundo en España y que se mantiene año tras año.

El anuncio fue realizado por Pier Silvio Berlusconi, director ejecutivo de Mediaset, durante la presentación de los contenidos para la próxima temporada. Berlusconi destacó a «Il Formicaio» como una de las grandes novedades de la programación. Esta adaptación se unirá así a la lista de versiones internacionales que ya han sido emitidas en países como Brasil, Chile, México y Portugal.

«El Hormiguero» ha liderado la franja de Prime Time durante más de una década, pero no solo eso, el espacio de Antena 3 ha liderado en el 95% de ocasiones de esta temporada, una cifra absolutamente espectacular. Este año ha alcanzado una cuota de pantalla del 15,6% y un promedio de 2,1 millones de espectadores, su cuarto mejor resultado en sus 18 años de historia. Este éxito sostenido lo convierte en un pilar fundamental de Atresmedia, junto con otros programas destacados como «Pasapalabra» o el informativo de Vicente Vallés.

El programa de Trancas y Barrancas combina la diversión, la ciencia, la magia y la política con entrevistas a celebridades que sostienen la primera parte del programa. De hecho, en ese cara a cara con Pablo Motos han pasado relevantes personalidades nacionales e internaciones, entre las que se encuentran Will Smith, Penélope Cruz, Sofía Vergara y muchos otros.

«Il Formicaio» pretende replicar este éxito en el país vecino, manteniendo su estilo original. Pier Silvio Berlusconi subrayó que la nueva temporada de Mediaset Italia no se basará en «locuras», sino en una «programación muy rica». En este contexto, «Il Formicaio» se presenta como una de las apuestas más fuertes del canal para la próxima tempo-

Líder indiscutible en horario Prime Time durante más de una década en Antena 3 rada.

El éxito del programa original se debe en parte a su capacidad para innovar y mantenerse relevante frente a la competencia. «El Hormiguero» ha demostrado ser una oferta infranqueable, resistiendo con éxito, los diferentes intentos de la competencia por captar su audiencia.

Producido por 7 y Acción, empresa comandada por Pablo Motos y Jorge Salvador, «El Hormiguero» ha sabido adaptarse y evolucionar a las nuevas generaciones. Algunos de los episodios más vistos de esta temporada incluyen la visita de personalidades como Isabel Preysler, Alfonso Guerra y Olga Carmona, quienes han atraído a millones de espectadores a la pantalla. Habrá que esperar para saber qué sorpresas prepara Pablo Motos y su equipo para la próxima temporada.

La adaptación de «El Hormiguero» como 'Il Formicaio' por Mediaset Italia es una muestra del interés internacional que ha generado este formato que es un éxito seguro de audiencias y un emblema para el canal de Atresmedia.

Con esta novedosa adaptación italiana, «El Hormiguero» continúa su expansión internacional, consolidándose como un formato televisivo de éxito global al que todos los famosos quieren acudir alguna vez en su vida.

presentación de los contenidos ciencia, la magia y la política con alguna vez en su vida.

ATRESMEDIA

ATRESMEDIA

Pablo Motos junto a Trancas y Barrancas en el plató de «El Hormiguero»

#### Muere a los 83 años Manuel Esteve Ulloa, expresidente de RTVE

E. Castilla. MADRID

El mundo de la comunicación en España llora la pérdida de Manuel Esteve Ulloa, quien ha fallecido a los 83 años. El directivo fue una figura emblemática en la radiotelevisión pública española, dedicando más de cuatro décadas de su vida profesional a RTVE. Esteve Ulloa inició su carrera en RTVE en 1969, y desde entonces su trayectoria estuvo marcada por su capacidad de liderazgo y su compromiso con la institución. Fue la persona que más puestos de alta dirección ocupó en la historia de RTVE, un reflejo de su compromiso y dedicación.

Entre sus primeras responsabilidades, Esteve Ulloa fue jefe de la Secretaría Técnica del Gerente de RTVE y posteriormente inspector de Servicios de RTVE. Su habilidad en gestión le permitió ascender rápidamente, ocupando puestos como jefe de la Unidad de Contratación de TVE. A medida que avanzaba su carrera, su conocimiento en finanzas y administración lo llevó a desempeñar roles cruciales como jefe del Servicio de Auditoría de RTVE o director Económico-Financiero de TVE. Finalmente, asumió los cargos de director del Área Económica-Financiera de RTVE y director gerente de TVE.

En 2003, Esteve Ulloa fue nombrado miembro del Comité de Dirección de RTVE, consolidándose como una figura central en la toma de decisiones de la corporación. En 2007, el Congreso de los Diputados lo eligió como miembro del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. Su trayectoria culminó en 2011, cuando asumió la presidencia de turno de RTVE durante una etapa de presidencia rotatoria.

Lanoticia de su fallecimiento ha dejado un profundo pesar en el mundo de la comunicación en España. Su adiós marca el fin de una era para RTVE, pero su impacto y las huellas de su gestión seguirán siendo un referente para futuras generaciones del sector.



#### «HERMANOS»: DESVELAN LA VERDAD SOBRE LA MUERTE DE AHMET



ANTENA 3

Con Lorena García. Con la

colaboración de Victoria

Arnáu, Miguel Valls y

13:20 Cocina abierta con Karlos

Concurso con Jorge

Con Sandra Golpe.

Concurso con Roberto

Con Vicente Vallés y

08:55 Espejo público.

Gema López.

Arguiñano.

Fernández.

15:30 Deportes.

15:35 El tiempo.

15:00 Antena 3 Noticias 1.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original.

20:00 Pasapalabra.

Leal.

21:30 Deportes.

21:35 El tiempo.

22.45 Hermanos.

04:15 Ventaprime.

18:00 Y ahora Sonsoles.

21:00 Antena 3 Noticias 2.

21:45 El hormiguero 3.0.

02:30 The Game Show.

Esther Vaquero.

Con Pablo Motos.

Con Cristina Porta.

Aitor Fernández.

03:15 La tienda de Galería del

Coleccionista.

Gemma Manzanero y

13:45 La ruleta de la suerte.

Antena 3 estrena esta noche, a partir de las 22:45 horas, un nuevo capítulo de

la exitosa serie «Hermanos», disponible en atresplayer. En el capítulo de hoy, Aybike está muy nerviosa tras ser detenida. No para de llorar y está totalmente arrepentida. Toda su familia suplica que retiren la denuncia, pero no sirve de nada, hasta que Asiye pide ayuda a Ayaz. Ayla se da cuenta de que Gokhan realmente es un mal hombre, pero Berk le defiende por encima de todo. Por su parte, Nebahat despide a Sureya por la

relación que tiene con Akif, pero, a pesar de todo, ellos se siguen viendo a escondidas. Por otro lado, Tolga no aguanta más y confiesa toda la verdad sobre el accidente en el que murió Ahmet. Dice que Sevval mandó cortar los frenos de la furgoneta. Sus hijos se quedan impactados.

#### LA1

08:50 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros.

14:00 Informativo territorial. 14:10 Ahora o nunca verano.

15:00 Telediario 1. 15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna. 17:30 La Promesa.

18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador.

20:30 Aquí la Tierra. Con Jacob Petrus.

21:00 Telediario 2. 21:55 La suerte en tus manos. 22:00 El Grand Prix del verano.

00.20 Vuelvo a empezar.

#### LA2

11.10 Documenta2. 12:05 Un país para leerlo. 12:30 Las rutas D'Ambrosio. 13.30 Mañanas de cine. «Johnny el vengador».

15:00 Verano azul. 15:45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales. 18.05 Documenta2.

19.00 El Paraíso de las Señoras. 20:20 ¡Cómo nos reímos! 20:35 Diario de un nómada.

21:30 Cifras y letras. 22.00 Días de cine clásico. «Top

11:20 120 minutos. 14:00 Telenoticias. 15.30 Cine de sobremesa. «Cabalga con el diablo». 17.25 Cine de tarde. «La

hechicera blanca». 19:10 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

21:35 Juntos. 22:30 Cine, «Prisioneros del

cielo».

Secret». TELEMADRID

#### TRECE

14:30 Trece noticias 14:30. 14.50 Sesión doble. «Africa express».

16.40 Sesión doble. «Safari Express». 18.30 Western, «El hombre del

Oeste». 20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día. 22:00 El cascabel. 00:30 El Partidazo de Cope.

#### LA SEXTA

07.15 ¿Quién vive ahí? 09:00 Aruser@s fresh. Con Alfonso Arús.

11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición. Con Helena Resano.

**15:10** Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

Con Dani Mateo. 17:15 Más vale tarde. Con Iňaki López y Cristina Pardo.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes.

21:30 El intermedio Summertime. 22.30 El taquillazo. «Inmune».

> Han pasado cuatro años desde que una pandemia mundial asoló el mundo. Cuando aparece una peligrosa mutación del virus, el gobierno ordena el confinamiento mundial.

00:40 Cine, «Destrucción en Los

Angeles». 02:15 Pokerstars.

#### MOVISTAR PLUS+

10.57 Los monstruos de Ponticelli.

14.18 Luz en la oscuridad. 16:05 Cine. «Retribution». 17:33 Cine. «Un funeral de

muerte (2007)». 19.01 Todos mienten.

21:00 El deporte y la ciencia. 22:00 Perrea, perrea.

23:00 Leo talks. 23.30 Muertos, S.L.

#### NEOX

07.00 VeraNeox Kidz. 10.30 El príncipe de Bel Air. 12.15 Los Simpson.

16.15 The Big Bang Theory. 19.45 9-1-1: Lone Star.

02:25 Jokerbet: idamos juego!

03:05 The Game Show. 03.45 Minutos musicales 06:15 Hoteles con

encanto.

#### NOVA

10.45 Caso abierto. 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

15:00 Esposa joven. 16:15 La viuda de blanco. 18:00 La fea más bella. 19:00 A que no me dejas. 19:30 Corazón guerrero.

21:30 Guerra de rosas. 22.55 Cine Supernova. «Los

#### MEGA

secretos que ocultamos».

07.00 El increíble doctor Pol. 10.00 Crimenes imperfectos. 14.30 Vida bajo cero.

19.00 Cazatesoros. 21.45 ¿Quién da más? 00.00 Mega clásicos. «Grupo salvaje».

02:30 The Game Show. 03:15 Ventaprime.

#### STAR CHANNEL

08.54 Bones. 10.41 ACI.

14.00 Los Simpson.

15:24 ACI. 16:26 Cine. «Nadie».

17:49 ACI.

18.57 El cuerpo del delito. 21:34 Tracker.

«Missoula». 22:30 Cine. «Asesinato en el Orient Express».

#### CUATRO

08.25 Callejeros viajeros. 10:10 Viaieros Cuatro. 11:30 En boca de todos.

Con Nacho Abad. 14:00 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño.

15:15 El tiempo.

15:30 Todo es mentira. 18:30 Tiempo al tiempo.

19:55 Noticias Cuatro. 20:45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

20:55 El tiempo. 21.05 First Dates 23:00 La última luz. «Noche cerrada».

00.45 Cine Cuatro. «Alerta roja».

#### TELECINCO

10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco. 15:30 ElDesmarque Telecinco.

15:40 El tiempo. 15:50 Así es la vida.

17:00 TardeAR. 20:00 Reacción en cadena.

21:00 Informativos Telecinco. 21:40 ElDesmarque Telecinco.

21:50 El tiempo.

22:00 Supervivientes All Stars: Tierra de nadie.

01:55 Casino Gran Madrid Online Show.

#### WARNER TV

07.29 The Rookie. 10.35 The Big Bang Theory.

14:48 Cine. «El renacido». 17:16 Cine. «El dragón rojo».

19.19 Hawai 5.0. 22:00 Whiskey Cavalier.

«El trabajo inglés». 22:56 Cine. «XXX II: Estado de

emergencia». 00:35 Cine. «Fuego cruzado». 02:07 Cine. «U.S. Marshals».

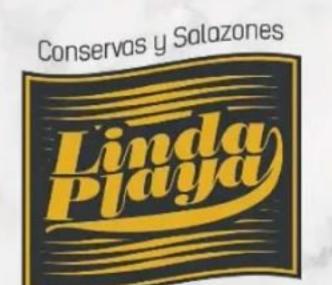

Travesía La Mar 12 • Colindres

# NCHOAS

**DESDE 1956** 



anchoaslindaplaya.com







lunes, 22 de julio de 2024

a presión de las élites demócratas, encabezadas por Obama, han conseguido poner punto final a la pretensión de Biden de presentarse a la reelección. La situación no podía ser más desastrosa. A pesar de que había conseguido la nominación y que no tenía rival en su partido, existía la certeza de que estaba acabado y que caminaba con paso firme a la derrota. Hace cuatro años fue candidato porque nadie quería serlo. Los errores de Trump, su capacidad para movilizar a sus adversarios y el enorme poder de los medios de comunicación consiguieron que se produjeran la sorpresa, aunque a costa de polarizar la sociedad americana a unos niveles inimaginables. Cuatro años después, no consiguieron acabar con el expresidente que había salido fortalecido tras el intento de magnicidio. La renuncia de Biden confirma la sospecha de que hace mucho tiempo que era un presidente ausente controlado por su entorno familiar y político. Los constantes errores, los tropiezos y el fracaso en el debate frente a Trump fueron la sentencia inapelable que ha puesto punto final a una presidencia fallida. El balance de su gestión es muy

#### Sin Perdón fracaso do

#### El fracaso del mediocre Biden



Francisco Marhuenda

«Nada hacía suponer que llegaría a la Casa Blanca y ahora sale por la puerta de servicio» pobre, a pesar del fervor impostado de los demócratas en Estados Unidos y la izquierda política y mediática en el resto del mundo.

Biden siempre fue un político mediocre y gris que formaba parte del paisaje estadounidense. Era un segundón que se vio favorecido por la fortuna, como le sucedió cuando se presentó por primera vez al Senado. Nada hacía suponer que llegaría a la Casa Blanca y ahora sale por la puerta de servicio. Ha reconocido su incapacidad para seguir en el cargo. Su vicepresidenta, Kamala Harris, también ha sido un fracaso. Biden ha pedido que la elijan sucesora con el apoyo del poderoso establishment demócrata. No es casualidad que Obama le haya secundado. Las únicas bazas a su favor es que es mujer y que se enfrenta a un rival que moviliza a los votantes demócratas, aunque está por ver que lo haga con la suficiente intensidad como para darle la victoria. No hay duda de que Obama y sus colegas, así como los poderosos medios de comunicación se volcarán en su favor. No es una candidata que despierte ilusión, está demasiado a la izquierda y su papel irrelevante estos años es un lastre para su candidatura.



asi cinco décadas después de la muerte del dictador, la experiencia nos dicta que los nacionalistas vascos han sabido ser los más perspicaces en el aprovechamiento de las oportunidades que les ha concedido el sistema político español.

Tratándose de un partido con residencia única en las tres provincias vascas, el PNV ha gestionado con picardía sus escasos y sobrevalorados diputados en el Congreso. Ahora dispone de cinco, pero son determinantes para sostener a Pedro Sánchez en el poder, como en 2018 lo fueron para desalojar a Rajoy de La Moncloa al apoyar la moción de censura del PSOE, solo una semana después de apoyar los presupuestos del PP. Maquiavelo no llegó a ser tan imaginativo.

El PNV ha sabido extraer beneficios políticos y económicos de pactar con socialistas y populares y, en otro tiempo, de condescender con el entorno de ETA.

Pero, siendo así, el nacionalismo vasco ha resguardado su tradición de observar la realidad política española como La situación

#### La reflexión del PNV



Vicente Vallés

«El nacionalismo vasco ha resguardado su tradición de observar la realidad política española como si la sobrevolara» si la sobrevolara y eso le permitiera tener una perspectiva menos acalorada que la de sus directos protagonistas de ámbito nacional. De ahí que no sea desdeñable la reflexión que el portavoz del PNV en el Congreso, el avispado y sagaz Aitor Esteban, compartió con el presidente del Gobierno en el último debate, al referirse a las cuestionadas actividades privadas de la esposa de Sánchez: «Me sorprende que nadie diga que hay cosas que simplemente no se pueden hacer; no porque las prohíba la ley, sino que no se deben hacer; me sorprende que nadie hable de ética y estética, en vez de ordenamiento jurídico; (...) hay límites más allá de lo legal (...), y para eso lo único necesario es un poquito de sentido común. (...) No abordar el aspecto ético me parece un error».

Sánchez no respondió. Y no porque asumiera la equivocación evidenciada por Esteban, sino porque Esteban desnudó la estrategia de Moncloa: dado que hemos roto cualquier barrera ética pero probablemente no haya delito, evitemos el debate ético, porque lo perderíamos; centremos la discusión solo en el ámbito legal, donde sí podemos ganar. Y en ello están.

Teléf.: 954.36.77.00.\*